# LAVANGUARDIA

FUNDADA EN 1881 POR DON CARLOS Y DON BARTOLOMÉ GODÓ

MARTES, 3 DE SEPTIEMBRE DE 2024. NÚMERO 51.372

WWW.LAVANGUARDIA.COM · 2 EUROS

LA INDUSTRIA TURÍSTICA

# Récord histórico del turismo en España: casi 11 millones en julio

La llegada de extranjeros parece no tener techo, con un aumento del 7,3% y mayor gasto por parte de los visitantes

ECONOMÍA / P. 42



EL LAMENTABLE ASPECTO DE UN LUGAR HISTÓRICO

Este es el aspecto que muestra la confluencia de las calles Anisadeta y Caputxes, la entrada a un conjunto arquitectónico del

siglo XVIII que está incluido en el catálogo del patrimonio histórico-artístico de Barcelona. Garabatos y grafitos se han adue-

ñado de uno de los enclaves más pintorescos del barrio de la Ribera, junto a la iglesia de Santa Maria del Mar. VIVIR / P. 24

### Los ultras alemanes reclaman gobernar por su buen resultado

La AfD advierte que los "cordones sanitarios son antidemocráticos", en referencia al bloqueo que imponen el resto de partidos

Las elecciones en Turingia y Sajonia disparan la alarma en la coalición de gobierno por sus pésimos resultados. INTER-NACIONAL / P. 3 Y EDITORIAL

Los vocales del CGPJ fracasan en la elección de su presidente

POLÍTICA / P. 9

### Los jueces retrasan la amnistía en los casos del 1-0 y acción exterior

La Audiencia pide a los juzgados que sigan con las causas

POLÍTICA / P. 10

#### Entrevista a Yuval Noah Harari, historiador



"El algoritmo modela ya la cultura, la política y la sociedad"

CULTURA / P. 33

### VENECIA

Aplausos al debut anglosajón de Almodóvar

CULTURA / P. 35

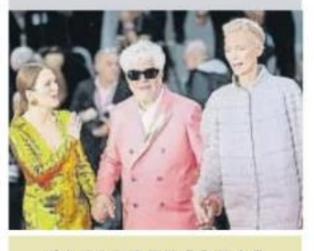

### **54.000 PERSONAS**

Barcelona capta tres grandes eventos médicos

VIVIR / P. 23



### Hecho por humanos



Jordi Juan Director

ay que leer y escuchar siempre con atención a Yuval Noah Harari, el historiador que se hizo famoso con sus libros de divulgación científica. Su campaña contra el maluso que se estaba haciendo de la inteligencia artificial (IA) le hizo formar parte de un primer manifiesto que planteó la paralización del desarrollo de esta tecnología en marzo del 2023. Aquel grito de alerta de 1.125 personalidades, entre las que estaba también Elon Musk -antes de comprar la red social X-, no tuvo ninguna consecuencia y la IA ha seguido evolucionando hasta entrar a formar parte de nuestras vidas.

Como siempre, el debate entre partidarios y detractores está en el uso que se hace de esta tecnología. Los defensores de la IA encuentran mil argumentos para defender su aplicación por los avances positivos que puede aportar a nuestra cotidianidad, como la automatización de procesos, la agilización de decisiones o la corrección de los errores humanos. Hoy, la IA está mejorando la productividad de muchos procesos industriales en todo el mundo.

Por el contrario, los acérrimos opositores a esta tecnología advierten sobre el riesgo de que la IA sustituya al ser humano en cuestiones relacionadas con la ideología y la información. Harari, en una entrevista concedida a nuestro diario, niega el concepto de que la IA sea como la imprenta o la radio, que se limitan a difundir nuestras ideas, y advierte que "es capaz de crear las suyas propias y toma decisiones sobre la difusión de las ideas".

El orden y la jerarquía de las noticias que lee usted en La Vanguardia, así como su extensión y contenido, han sido fruto de la decisión humana. Disponemos de algoritmos que nos informan sobre las noticias más leídas o, incluso, de cómo poder enfocarlas para hacerlas más atractivas, pero la decisión final no es de ninguna máquina.

Harari apunta directamente a las redes sociales, donde son los algoritmos los que deciden qué mensajes serán los que recibirán más atención por parte de los usuarios. Así, denuncia que más del

20% del contenido de X lo difunden bots, "que se hacen pasar por humanos y divulgan historias". Y eso le lleva a una conclusión que valdría la pena tener en cuenta: "La IA moldea la cultura humana".



LA IMAGEN

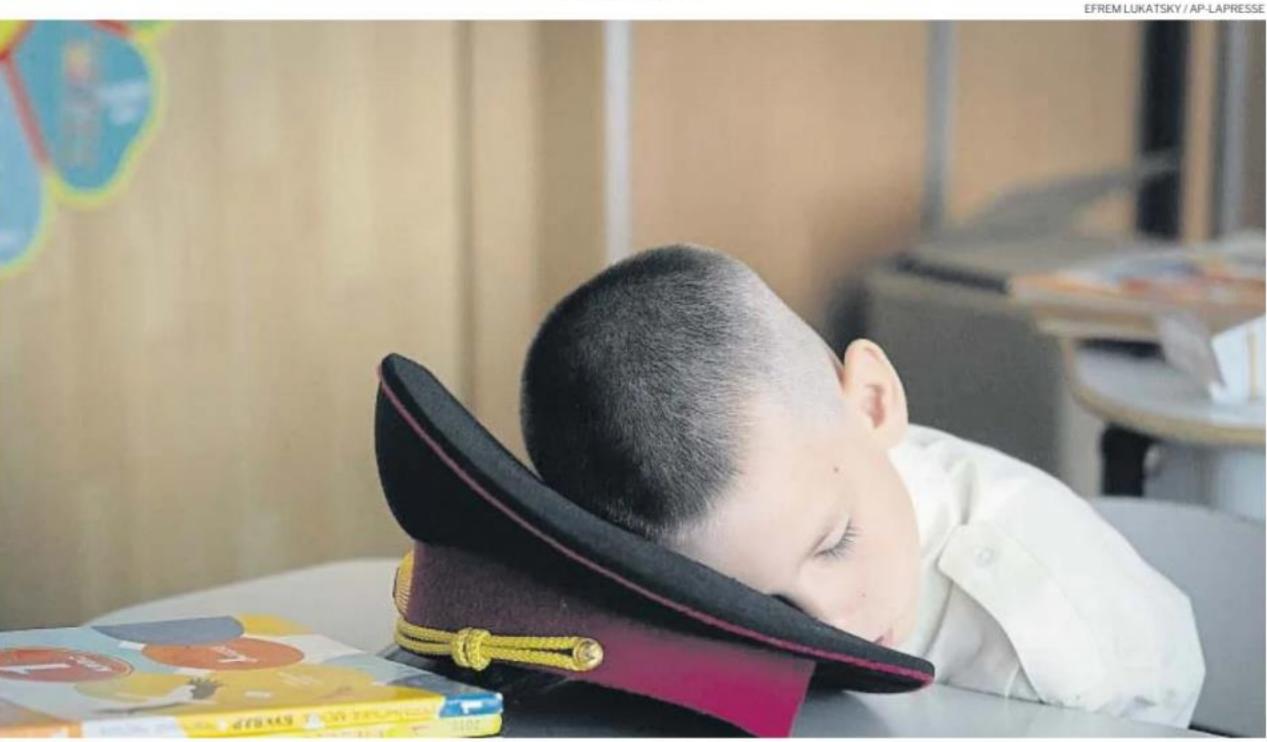

Durmiendo en la guerra. Un niño ucraniano toma una siesta en su primer día de clase en un colegio en Kyiv. Los estudiantes fueron a la escuela a pesar de que la ciudad fue bombardeada ayer a primera hora de la mañana



LA MIRILLA

### Cumpleaños fuera de casa

bel Caballero ha tenido que festejar su 78.º cumpleaños en Madrid. La celebración ayer de la ejecutiva federal del PSOE obligó al alcalde de Vigo a posponer el festejo con los suyos. Pero seguro que el incordio por el cambio de fechas se le pasó en cuanto fue sorprendido con una sonora y calurosa felicitación por parte de sus compañeros de partido durante el cónclave celebrado en la sede socialista de la calle Ferraz.

Fue minutos después de que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, confirmara su voluntad de presentarse a la reelección como secretario general del PSOE cuando la cúpula del partido de la rosa brindó un sentido homenaje a Caballero.

"Ha recibido un aplauso similar al que ha recibido Sánchez", confirmó en rueda de prensa la portavoz de la ejecutiva, Esther Peña, dejando entrever lo querido que es el regidor.

Caballero fue reelegido en mayo del 2023 con el 60,9% de los votos de los vecinos, lo que motivará que, como mínimo, cumpla 80 años luciendo el bastón de mando de la ciudad viguesa.



CREEMOS QUE...

### Contra las pintadas

no de los pilares del plan Endreça del gobierno del alcalde Jaume Collboni es la lucha contra la pintadas y demás manchurrones en el espacio público. De hecho, no hace mucho el ejecutivo municipal de Barcelona presumía de dedicación, entrega y sobre todo inversión en relación con este aspecto del cuidado de los lugares compartidos por todos. Quizás sea por ello que situaciones como la que se está viviendo en un lugar tan significativo como la que estas situaciones se repiesquina de las calles Caputxes y Anisadeta, frente a la basílica de

Santa Maria del Mar, se antoje tan insultante. El cronista Lluís Permanyer detalla hoy en las páginas de la sección Vivir que este rincón del distrito de Ciutat Vella incluido en el Catàleg del Patrimoni Arquitectònic Històrico-Artístic de la Ciutat de Barcelona se encuentra en estos momentos del todo vandalizado con una serie de pintadas más bien vulgares. El Ayuntamiento ha de corregir este desaguisado cuanto antes, pero sobre todo tiene que impedir tan. Lamentablemente son demasiado habituales.

### LOS SEMÁFOROS

### **Christoph Tessmar** Barcelona Convention Bureau



Barcelona ha sabido explotar su potencial para atraer congresos internacionales, especialmente médicos y científicos. El trabajo coordinado de todas las instituciones implicadas explican este éxito. / P. 23

### Yuval Noah Harari Historiador





El pensador israelí Yuval Noah Harari reflexiona en Nexus sobre la inteligencia artificial, un punto de inflexión en la historia humana que podría cambiar nuestro dominio en la Tierra. / P. 33

### José Sacristán

Actor

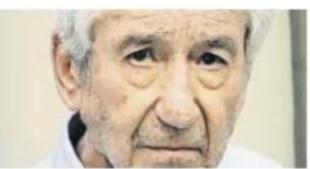

A sus 86 años, el actor José Sacristán encabeza el reparto de La colección, la nueva obra de Juan Mayorga, sobre una pareja de ancianos que buscan heredero para su colección. / P. 37

### Antonio Martín Hdez. Alcalde de Vita (Ávila)

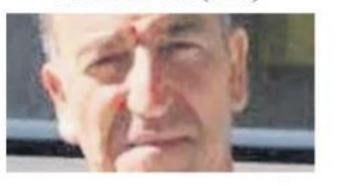

alcalde de Vita (Ávila), Antonio Martín Hernández, entonó en las fiestas del pueblo cánticos de contenido pedófilo y de agresión sexual a menores y pidió al público que lo acompañara. / P. 18

### ÍNDICE

| INTERNACIONAL3 |    |
|----------------|----|
| POLÍTICA9      |    |
| OPINIÓN14      |    |
| SOCIEDAD17     |    |
| NECROLÓGICAS22 |    |
| VIVIR23        | V. |
| CULTURA33      |    |
| DEPORTES38     |    |
| ECONOMÍA43     | 1  |

# Internacional

Elecciones en dos länder del este

# El cordón sanitario resiste

### Los partidos alemanes prometen impedir que la ultraderecha gobierne Turingia

MARÍA-PAZ LÓPEZ Berlín, Corresponsal

El triunfo electoral del partido ultraderechista Alternativa para Alemania (AfD) el domingo en Turingia, donde ganó por primera vez unos comicios regionales, y la segunda plaza que obtuvo en Sajonia, han sacudido el estado de ánimo político alemán, si bien los otros partidos se han apresurado a confirmar que mantendrán el cordón sanitario (Brandmauer, cortafuegos, como se le llama en el ámbito germanohablante) a la extrema derecha, absteniéndose de pactar coaliciones que permitan a los ultras gobernar.

En un mensaje en Facebook, el canciller Olaf Scholz instó "a todos los partidos democráticos a formar gobiernos estables sin la extrema derecha". Scholz escribió: "Los resultados de la AfD en Sajonia y Turingia son amargos y preocupantes. La AfD está dañando a Alemania; debilita la economía, divide a la sociedad y arruina la reputación de nuestro país".

Su partido, el socialdemócrata SDP, y los otros dos partidos de la coalición del Gobierno federal (verdes y liberales), sufrieron graves pérdidas en estos dos länder del este, territorios de la antigua RDA comunista donde la ultraderecha tiene gran predicamento y donde la izquierda conserva un importante tirón incluso sentimental.

En Turingia, la AfD fue el partido más votado con el 32,8%, frente al 23,4% que tuvo en la anterior cita regional con las urnas en el 2019, por lo que tendrá 32 escaños, diez más que en el hemiciclo saliente. En Sajonia, la ultraderecha cosechó la segunda plaza con el 30,6% de los votos, a poca distancia de la democristiana CDU, que ganó las elecciones con el 31,9%.

Turingia es uno de los estados federados con menos población (1,9 millones de habitantes) y en Sajonia viven 4 millones de personas. Ambos länder representan pues solamente el 7% de la población alemana (83,3 millones), pero el impacto simbólico de la victoria ultraderechista resonó en todo el país.

En rueda de prensa ayer en Berlín, la cúpula de la AfD reclamó su derecho a intentar formar gobierno en Turingia. "Los cordones sanitarios son antidemocráticos –sostuvo la colíder federal, Alice Weidel–. Tenemos un mandato de gobierno claro; no se puede seguir ignorando la voluntad de los electores".

Weidel compareció en la sede federal del partido con el otro colíder federal, Tino Chrupalla; el candidato en Sajonia, Jörg Urban;



Manifestantes en Weimar (Turingia) con una pancarta con el lema "¡Parad a la AfD!", el lunes tras las elecciones regionales

Distribución de escaños en los dos parlamentos regionales TURINGIA SAJONIA BSW AfD CDU izquierda ultraderecha izquierda democristianos 15 CDU socialdemócratas democristianos 10 ultraderecha 41 Los Verdes 32. Die Linke ecologistas izquierda Die Linke izquierda 88 120 escaños escaños **Electores Libres** SPD socialdemócratas tradicionalistas

FUENTE: Oficinas electorales de Turingia y Sajonia

y el portavoz en Turingia, Stefan Müller. Significativamente, el candidato de Turingia, Björn Höcke, no acudió a la cita.

El vencedor Höcke, que ha sido condenado a multas por la justicia por utilizar lemas nazis, es tan ultra que, aunque haya logrado la victoria, resulta en el fondo un

El veto a la ultra AfD obligará a coaliciones de gobierno entre partidos muy dispares ideológicamente personaje incómodo para la propia AfD. Para ser la rueda de prensa de un partido triunfador en las urnas, los cuatro políticos distaban de estar exultantes. La AfD es consciente de que no gobernará Turingia; de ahí las caras largas.

Por lo pronto, la democristiana CDU ha dejado claro que no pactará con ellos en ninguno de los dos länder. En Sajonia tocará a su candidato, Michael Kretschmer, presidente del land desde el 2017, tejer una coalición de gobierno. Su gobierno saliente es un tripartito formado por CDU, verdes y socialdemócratas, pero con la actual distribución de escaños en el Parlamento regional en Dresde no suman mayoría. Kretschmer

tendría que añadir a un cuarto partido, pero, aparte de la AfD, solo podrían completar Die Linke o el nuevo partido izquierdista BSW (Alianza Sahra Wagenknecht, por el nombre de su fundadora), escindido de Die Linke.

LA VANGUARDIA

Apenas siete meses después de su fundación el pasado enero, la

La democristiana CDU, vencedora en Sajonia, se ve abocada a negociar con la izquierdista BSW BSW ha quedado tercera en los dos länder y tendrá 15 escaños tanto en Sajonia como en Turingia. Sahra Wagenknecht –que no ha sido candidata en ninguno de los dos länder– nació y se crió en el este, territorio que comprende muy bien. La BSW, que los politólogos califican de partido populista igual que la AfD, propone una política económica socialista, defiende tiene una postura antiinmigración y por su filiación prorrusa reclama que Alemania deje de enviar armas a Ucrania.

En rueda de prensa ayer en Berlín, Sahra Wagenknecht reiteró que no habrá trato con la ultraderecha, pero detalló exigencias a los otros partidos que sobrepasan las competencias de un Gobierno regional. Así, Wagenknecht dijo que todo potencial socio de coalición deberá aceptar la demanda de la BSW de poner fin a la guerra en Ucrania a través de prontas negociaciones con Rusia, así como su oposición al planeado emplazamiento de misiles de largo alcance estadounidenses en Alemania. "La mitad de la población de Alemania tiene miedo de verse arrastrada a una gran guerra; dos tercios de los habitantes del este se oponen a los misiles estadounidenses", dijo Wagenknecht.

En Turingia, el candidato democristiano, Mario Voigt, que ha

Continúa en la página siguiente

# Macron sigue su misión casi imposible de consensuar un primer ministro

El último nombre es Thierry Beaudet, presidente del Consejo Económico y Social



Thierry Beaudet y Emmanuel Macron, en una reunión del Consejo Económico, Social y Medioambiental el pasado 24 de abril

EUSEBIO VAL París. Corresponsal

En la prensa francesa se lee a menudo este verano que dar con el perfil adecuado para primer ministro, en la endiablada coyuntura política actual, es tan difícil como hallar una oveja de cinco patas. El último nombre en sonar con insistencia, ayer, tras una jornada de intensos contactos en el Elíseo, fue el de Thierry Beaudet, presidente del Consejo Económico, Social y Medioambiental (CESE), un perfecto desconocido

El presidente de la República, Emmanuel Macron, a quien constitucionalmente corresponde designar al jefe de gobierno,

para el gran público, sin expe-

riencia política ni parlamentaria.

### El jefe de Estado convoca al Elíseo a sus predecesores Hollande y Sarkozy para pedirles consejo

aceleró los contactos, a pesar de la falta de consenso político sobre el rumbo que debe seguir el país y con una Asamblea Nacional sin una mayoría estable a la vista. Hay urgencia por cerrar una crisis, una interinidad, que se prolonga ya desde el 7 de julio, fecha de la segunda vuelta de las elecciones legislativas anticipadas.

Fue una jornada de altibajos. Macron parecía dudar entre confiar la responsabilidad a un hombre de centroizquierda, el socialdemócrata Bernard Cazeneuve, que ya dirigió el Gobierno bajo el presidente François Hollande, o uno de centroderecha, Xavier Bertrand, gaullista social, exministro, que preside la región norteña de Altos de Francia. El primero fue recibido en el Elíseo por la mañana. El segundo acudió al palacio presidencial por la tarde.

Ante el momento grave que vive el país, con una deuda y un déficit disparados, y la Comisión Europea, que ha colocado a Francia bajo vigilancia, Macron convocó a los dos únicos ex jefes de Estado vivos, el socialista Hollande –que ahora es diputado– y el conservador Sarkozy para que le asesoraran. En realidad podría haberlos consultado por teléfono. Fue un intento teatral de

### Beaudet, desconocido y sin experiencia política, podría ser mucho más manejable para Macron

dar solemnidad a su decisión, de mostrar al país que, hasta el último instante, trata de mantener los equilibrios y de actuar con sensatez en el interés nacional.

Horas después de estos encuentros empezó a circular con énfasis, sin duda por intervención del Elíseo y para sorpresa general, un nuevo nombre, el de Beaudet. Se trata de un perfil más técnico, en busca de alguien con poco o nulo lastre político y con

experiencia en relacionarse con la sociedad civil.

A Macron, imprevisible y gran prestidigitador, le gustan estas jugadas que descolocan a socios y adversarios. Y demuestra que, a pesar del revolcón indirecto sufrido en las elecciones europeas y legislativas, es él quien está en el Elíseo y tiene la última palabra.

Beaudet, de 62 años, maestro de profesión y a quien se atribuye proximidad a la izquierda, ha trabajado muchos años en el mundo mutualista. El CESE, que dirige desde mayo del 2021, es la tercera cámara citada en la Constitución, después de la Asamblea Nacional y el Senado. De carácter consultivo, el CESE supone el vínculo entre los poderes públicos y las organizaciones de la sociedad: sindicatos, patronal, oenegés. Su misión es asesorar al Gobierno y al Parlamento en la elaboración de leyes y de políticas públicas.

Los analistas de las cadenas de televisión ya empezaban a decir que, con Baudet, Macron sería quien de verdad movería los hilos, algo más complicado si el elegido fuera Cazeneuve o Bertrand, figuras de mucho más peso. Al parecer ya corre la broma cruel, en un juego de palabras con su apellido, de que se trata de "míster Nobody" (señor Don Nadie)

Durante los últimos días parecía que el favorito era Cazeneuve, dado su perfil moderado y su experiencia previa en el cargo, además de haber sido titular de Presupuesto, de Asuntos Europeos y de Interior, así como alcalde de Cherburgo. El problema es que abandonó el Partido Socialista en el 2022 en disconformidad con el pacto con La Francia Insumisa (LFI, izquierda radical). Este último partido ha hecho saber que lo consideraría como un adversario. Una parte de los socialistas también se opone.

La alternativa que encarna Bertrand también es complicada. Ni siquiera tendría asegurado el apoyo del grupo Derecha Republicana, compuesto por 47 diputados. Bertrand despierta animadversión en la extrema derecha de Marine Le Pen, pues el presidente de Altos de Francia los ha batido varias veces en esta región septentrional, uno de los bastiones del Reagrupamiento Nacional.

Macron querría que no se pusieran en peligro las reformas llevadas a cabo desde el 2017, como la de las pensiones, y que aplique una política de rigor presupuestario. Eso lo sitúa en choque directo con la izquierda y también con la extrema derecha.

# La ultra AfD sostiene que "los cordones sanitarios son antidemocráticos"

Viene de la página anterior

quedado segundo, parece llamado a intentar componer una coalición que excluya a la AfD. Actualmente gobierna Turingia en minoría un tripartito de Die Linke, socialdemócratas y verdes, presidido por el carismático izquierdista Bodo Ramelow. El escenario en este estado federado para mantener el cordón sanitario a la AfD es endiablado. Por número de escaños, solo es posible obtener mayoría si todos los demás partidos con representación parlamentaria en Erfurt deciden aliarse en una verdadera ensalada ideológica: democristianos, socialdemócratas, izquierdistas de Die Linke y la nueva izquierda de la BSW.

"Sé que ahora mucho depende-

rá de mí. Turingia necesita rápidamente un gobierno mayoritario estable sin la AfD, y para ello debemos utilizar todas las soluciones imaginables", declaró el actual presidente del land, Ramelow, de Die Linke.

El problema es que la CDU tiene como principio, fijado en una resolución de un congreso del partido, no pactar coaliciones ni con la AfD ni con Die Linke. Además de por supuesto contar con el SPD, la única opción ahora para los democristianos es incorporar a la BSW, partido no vetado en su congreso, pero aun así les faltaría un escaño. En una pirueta de última hora, Bodo Ramelow dijo que está dispuesto a abandonar Die Linke para así prestar su escaño como independiente a esa potencial coalición.

En un encuentro ayer con corresponsales extranjeros, el politólogo Thorsten Faas sostuvo que "la CDU tiene por delante una tarea difícil para formar coaliciones porque, a fin de cuentas, si se analiza de dónde procede la BSW, es un partido de fuerte orientación izquierdista, y además Sahra Wagenknecht quiere influir en política exterior".

La debacle electoral del tripartito del Gobierno de Scholz augura un muy dificultoso periodo para la coalición gubernamental hasta las elecciones generales de septiembre del 2025. Un nuevo reto se plantea ya en tres semanas con las elecciones en Brandemburgo, otro land del este, donde la ultraderechista AfD lidera los sondeos con en torno al 24%.

### La estratégica ambigüedad de Donald Trump sobre el aborto

El magnate cambia de opinión en un día y rechaza proteger el aborto en Florida

**JAVIER DE LA SOTILLA** Washington. Servicio especial

Donald Trump sugirió el jueves, en una entrevista con NBC News, que iba a votar a favor de proteger el aborto en el referéndum que se celebra el 5 de noviembre en Florida, que pregunta a los ciudadanos si quieren derogar la prohibición a las seis semanas de gestación impulsada por el gobernador y excandidato republicano Ron De-Santis. Menos de 24 horas después, tras recibir fuertes críticas del sector autodenominado "provida", dio un volantazo y dijo en otra entrevista en Fox mo, como alega Trump. News que votará en contra.

"Creo que seis semanas es demasiado poco, voy a votar que necesitamos más tiempo", dijo el jueves. Al día siguiente, insistió en que se opone a la medida en vigor, pero justificó su cambio de opinión afirmando que "los demócratas son unos radicales. Es ridículo que puedas

llevar a cabo un aborto en el noveno mes, y en algunos estados se está permitiendo ejecutar al bebé después del nacimiento. Por esa razón votaré que no".

No hay evidencia que respalde esa afirmación. La protección constitucional que quieren aprobar los demócratas en Florida no estipula un plazo concreto, pero busca legalizar el aborto hasta la "viabilidad fetal", el momento en el que los médicos pueden concluir si un feto podrá sobrevivir fuera del útero. Generalmente, eso ocurre alrededor de las 24 semanas. tras seis meses de embarazo, no nueve meses o después del mis-

El referéndum es la reacción demócrata a la restrictiva norma impulsada por DeSantis, que entró en vigor en mayo y ha sido bautizada por sus críticos como la Ley del Latido, pues las primeras constantes vitales del feto suelen detectarse alrededor de las seis semanas. A esas alturas de la gestación, muchas mu-



El candidato republicano a la presidencia, Donald Trump

jeres ni siquiera saben que están embarazadas, por lo que constituye de facto una prohibición total.

Estos límites son impopulares en la mayoría de estados del país, y especialmente sensibles en los siete estados clave, donde una reciente encuesta de Public Religion Research muestra que el 64% de sus residentes considera que debería ser legal en "todos" o "la mayoría de los casos". El mismo Trump denunció la medida durante las primarias, cuando DeSantis era su adversario mejor posicionado, asegurando que había sido un

"terrible error", y se opuso a prohibiciones similares en el estado péndulo de Arizona.

Para un hombre acostumbrado a mojarse y hablar sin tapujos en la mayoría de asuntos, es notable su ambigüedad y cambios de opinión respecto al aborto. Responde a un cálculo político, consciente de que necesita el apoyo de grupos religiosos -como los cristianos evangélicos, en su mayoría opuestos al aborto, cuyo apoyo fue esencial en su victoria en el 2016-, así como de los republicanos moderados, si quiere volver a ocupar el despacho oval el próximo año.

El expresidente se atribuye el mérito de haber nombrado a los tres jueces del Supremo que hicieron posible la anulación de las protecciones federales al aborto en el verano del 2022. Su decisión dejó el derecho en manos de los estados, lo que inició una batalla legislativa y judicial que ha terminado con prohibiciones parciales o totales en 22 estados liderados por republi-

### La anulación de la protección federal al aborto se giró en contra de los republicanos en las legislativas del 2022

canos, obligando a las mujeres a abortar en la clandestinidad o costearse el viaje a otro estado en el que siga siendo legal.

El retroceso de medio siglo en derechos reproductivos se giró en contra de los republicanos en las elecciones de mitad de mandato del 2022, cuando obtuvieron unos resultados históricamente decepcionantes para un partido en la oposición.

Desde entonces, Trump ha tratado de hacer equilibrios con este asunto, que apenas menciona en sus actos de campaña y que se ha vuelto especialmente delicado desde la renuncia de Joe Biden a su reelección. Su sucesora en el ticket demócrata, la vicepresidenta Kamala Harris, es la principal portavoz de la Administración sobre el aborto y lo ha convertido en el principal aliciente electoral de una campaña que enarbola la bandera de la "libertad"..

# Suscríbete a La Vanguardia y plancha fácil y rápido con Polti



### Suscribete

en el **933 481 482** o en alta.lavanguardia.com/vaporella

LAVANGUARDIA

Oferta válida para nuevas suscripciones a La Vanguardia o suscripciones adicionales pagando con tarjeta bancaria. Regalo de una plancha de vapor Vaporella Quick & Comfort QC110 de Polti valorada en 69 € con La Vanguardia edición impresa y digital de lunes a domingo por 39 €/mes. Es condición necesaría que la dirección y/o el suscripción en los últimos 6 meses. Promoción limitada a Catalunya y a 1 suscripción con regalo por cada dirección de suscripción y cliente, válida hasta el 31 de octubre de 2024 o fin de existencias. Sin compromiso de permanencia. Consulta el resto de las condiciones llamando al 933 481 482. \*Si ya eres titular de una suscripción de La Vanguardia, puedes conseguir también una plancha de Polti. Llama al 933 481 482, actualiza tus datos personales, solicita una tarjeta de beneficiario del Club Vanguardia para un familiar, y entrarás a formar parte del sorteo de 5 planchas. Promoción limitada a 5 regalos y no válida para ganadores de otros sorteos durante los últimos seis meses.

### **Crisis en Oriente Medio**

# Biden cree que Netanyahu no hace lo suficiente para alcanzar una tregua

Reino Unido suspende licencias de exportación de armas por el temor a su mal uso

HELENA PELICANO

El Cairo. Servicio especial

Se le acaban los aliados a Beniamín Netanyahu. La recuperación de seis cuerpos sin vida de rehenes en un túnel de Gaza, ejecutados pocos días antes, ha enfurecido por igual a la sociedad civil israelí y a los socios internacionales del primer ministro, que tiene más presión que nunca para acabar con la guerra.

El principal valedor de Israel, Estados Unidos, está "muy cerca" de presentar una propuesta final para un acuerdo que ponga fin a casi un año de ofensiva en la franja y que garantice el regreso de los aproximadamente 100 secuestrados por Hamas el 7 de octubre que aún quedan en el enclave, un tercio de los cuales se cree que ya han fallecido durante estos 11 meses de conflicto. Así lo explicó el presidente Joe Biden en una rueda de prensa en la Casa Blanca, donde le preguntaron sobre si Netanyahu está colaborando para la resolución del conflicto. Su respuesta fue un tajante "no", sin añadir más detalles. Pero aún se muestra optimista en cuanto a las posibilidades de un alto el fuego. "La esperanza es lo último que se pierde", sentenció.

Por otra parte, el Gobierno británico anunció la suspensión de 30 de sus 350 licencias de exportación de armas a Israel debido a que existe el riesgo de que dicho material pueda ser utilizado para cometer graves violaciones del derecho internacional humanitario. "Es con pesar que informo a la
Cámara de los Comunes hoy de
que la evaluación que he recibido
me deja sin otra conclusión que la
de que, para ciertas exportaciones
de armas del Reino Unido a Israel,
existe un claro riesgo de que puedan ser utilizadas para cometer o
facilitar una grave violación del
derecho internacional humanitario," aseguró en sede parlamenta-

Cientos de miles de israelíes, en huelga para pedir un acuerdo que ponga fin a la guerra en Gaza

ria el ministro de Exteriores, David Lammy. Sin embargo, el ministro precisó también que "el Reino Unido sigue apoyando el derecho de Israel a la autodefensa de acuerdo con el derecho internacional". Entre los artículos sujetos a la suspensión se incluyen componentes para aeronaves militares, en concreto aviones de combate, helicópteros y drones. Las exportaciones británicas representan menos del 1% del total de armas que recibe Israel, por lo que la suspensión no tendrá un impacto destacable en la seguridad de Israel, según Lammy.

A la presión internacional se le une la interna, con cientos de miles de israelíes en huelga para pedir un acuerdo que ponga fin a la guerra en Gaza y garantice el regreso de todos los rehenes que aún permanecen en la franja.

El paro general de un día fue convocado por la federación de trabajadores Histadrut, aunque una orden judicial determinó el lunes que debía finalizar a las 14,30 h. El tribunal alegó que no existía "ningún argumento económico en el anuncio de la huelga". A pesar de ello, el Foro de Rehenes y Familias de Desaparecidos alentó al público a continuar con las manifestaciones.

A pesar de la decisión, la huelga tuvo un amplio seguimiento entre los trabajadores de la administración y el sector privado, mientras que el aeropuerto Ben Gurion, de Tel Aviv, suspendió los despegues entre las 8 y las 10 de la mañana. La medida también tuvo el apoyo de los 200 principales líderes empresariales de Israel, por lo que varios centros comerciales cerraron, afectando a tiendas de marcas internacionales como Zara y Nike.

"Ya no es posible quedarse de brazos cruzados," dijo Arnon Bar-David, el presidente de Histadrut, un grupo que representa a la mayoría de los sindicalistas de Israel, al llamar a la huelga general. "Esto es inconcebible y debe detenerse. Se debe llegar a un acuerdo", añadió. Pero Netanyahu no da su brazo a torcer. El primer ministro catalogó las protestas como "una vergüenza" y acusó a los manifestantes de simpatizar con Hamas. Tras una reunión con su gabinete,

### Netanyahu califica las protestas como "una vergüenza" y acusa a los manifestantes de simpatizar con Hamas

prometió una vez más que el grupo armado palestino "pagará el precio por el asesinato de los rehenes".

Alrededor de 250 personas fueron secuestradas el 7 de octubre, tras el asalto de Hamas en el sur de Israel, y en el que fallecieron 1.200 personas. Más de 100 rehenes fueron liberados durante un alto el fuego a finales del año pasado, y alrededor de 100 más permanecen en cautiverio, incluyendo 35 declarados muertos por Israel.

Más de 40.000 palestinos han sido asesinados en la guerra, según el ministerio de salud dirigido por Hamas en Gaza, que no distingue entre combatientes y civiles.•



Policías forcejean con manifestantes, ayer en Tel Aviv

### El Gobierno de EE.UU. se incauta del avión oficial de Nicolás Maduro

FRANCESC PEIRÓN

Nueva York. Corresponsal

Estados Unidos se incautó ayer del avión en el que acostumbra a viajar el presidente venezolano Nicolás Maduro. Esta decisión se tomó tras determinar que la adquisición de ese aparato, un Dassault Falcon 900EX, con un coste

de unos 13 millones de dólares, se produjo violando las sanciones estadounidenses contra el régimen del país caribeño.

El avión llegó a un aeropuerto de Fort Lauderdale, sur de Florida, procedente de Santo Domingo, sin que se especificaran las razones por las que estaba ahí.

Esta acción representa la última escalada en las tensas relaciones entre las dos naciones, que últimamente ya estaban en un punto álgido porque Maduro se autoproclamó vencedor de las elecciones del pasado 28 de julio, a pesar de las evidencias facilitadas por la oposición y por los analistas, de las que se deduce todo lo contrario. Washington dio por ganador al candidato de la oposición, Edmundo González.

La incautación es una prueba más de que los estadounidenses continúan investigando las supuestas prácticas corruptas del Gobierno venezolano. El avión, de fabricación francesa, lleva pintadas las barras azul y roja sobre un cuerpo blanco. Comparado al Air Force One del presidente estadounidense, previamente se ha documentado que este aparato ha viajado a las Granadinas, Cuba y Brasil, con Maduro a bordo. Está registrado en la República europea de San Marino.

Lo último que se sabe que es fue retenido en la República Dominicana, cuyas autoridades han colaborado con las autoridades estadounidenses. El registro del avión fue cancelado en EE.UU. en julio del 2023.

"Esto envía un mensaje de que todos los mandatarios del régimen están en el punto de mira", aseguró un oficial estadounidense a la CNN. "La confiscación del avión de un jefe de estado extranjero es algo inaudito por cuestiones penales. Enviamos el mensaje claro de que nadie está por encima de la ley, nadie está fuera del alcance de las sanciones estadounidenses", recalcó.

MARTES, 3 SEPTIEMBRE 2024

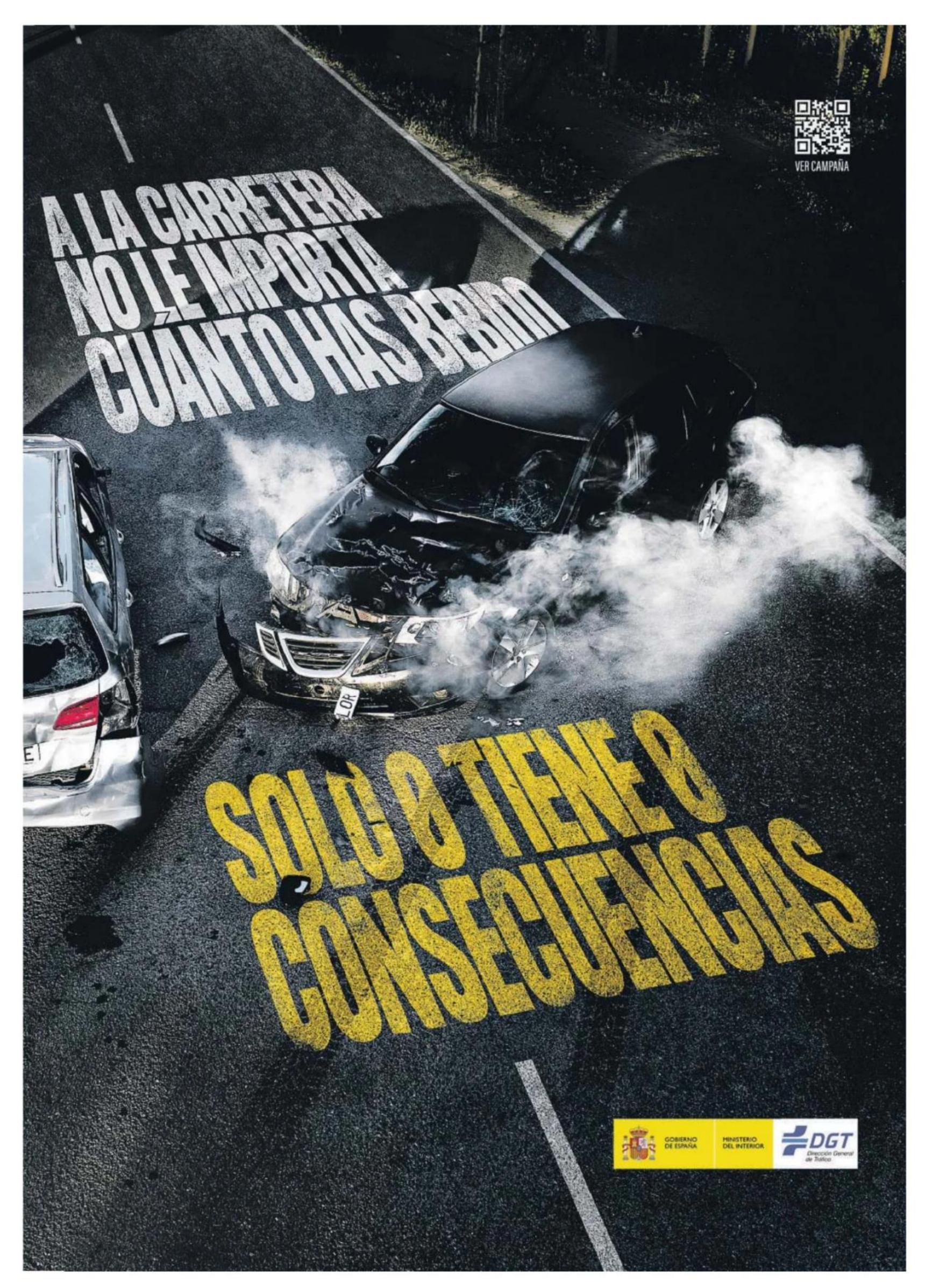

### **Guerra en Oriente Medio**

#### ENTREVISTA

GINA TOSAS Barcelona

l bloqueo israelí sobre Gaza contuvo a Hamas durante 17 años. Hasta el 7 de octubre. Tareq Baconi (Ammán, 1983), presidente de la junta directiva de Al Shabaka, un think tank sobre política palestina, y autor de Hamás. Auge y pacificación de la resistencia palestina (Capitán Swing, 2024), analiza las aspiraciones del Movimiento de Resistencia Islámico que, tras verse atrapado en un gobierno que no deseaba, se centra ahora en la lucha armada, según afirma.

¿Sabía la rama política de Hamas del ataque del 7 de octubre? No creo que ni siquiera el ala militar hubiera planeado que el ataque se desarrollara de la forma en la que se desarrolló. Hamas esperaba llegar a la zona de defensa que separa Gaza de Israel, pero no esperaba poder permanecer durante horas, porque suponía que Israel tendría capacidades defensivas significativas. Ello permitió a otros palestinos salir de la franja. No creo que supiera de la existencia del festival. Ni tampoco que hubiera planeado el nivel de asesinatos que causó. Probablemente, el ala política era consciente de que se llevaría a cabo alguna operación que desafiaría el bloqueo de Gaza, pero no el cómo.

### ¿Hamas era consciente de que sus acciones provocarían la pérdida de miles de vidas palestinas?

Sí, lo era, y ha hablado de ello en términos del sacrificio del pueblo palestino por la liberación. Pero no creo que nadie, incluido Hamas, pudiera haber previsto el genocidio que se desató. Y que conecta con una intención israelí previa al ataque, que es deshacerse de los palestinos y, especialmente, de los de la franja de Gaza.

### ¿Cree que el movimiento se cuestiona seguir con la batalla?

Creo que no hay alternativa. Si la lucha no continúa, eso significará que la *nakba* que Israel empezó en 1948 se habrá completado. La idea de que existe una alternativa intermedia que nos lleve a una solución de dos Estados no existe.

Entonces, ¿cuáles diría usted

# "Hamas quiere un alto el fuego; Netanyahu, no"

### Tareq Baconi

Presidente del 'think tank' Al Shabaka

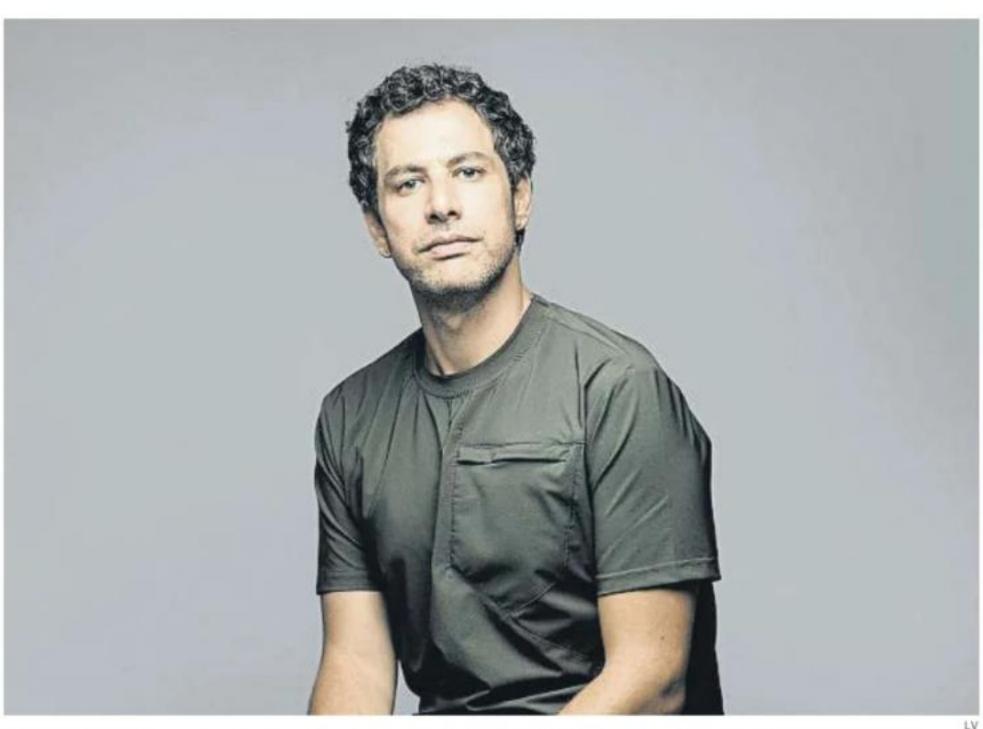

Tareq Baconi es autor de Hamás. Auge y pacificación de la resistencia palestina

### que son los objetivos que baraja Hamas a corto y largo plazo?

El movimiento está buscando un alto el fuego permanente, que ofrezca alguna plataforma política que permita a los palestinos recuperar el aliento. Ahora mismo no está claro si será en forma de un Estado palestino en las fronteras del año 1967 o algún tipo de asentamiento en la franja de Gaza donde Hamas no será una autoridad gobernante pero habrá alguna reconstrucción en Gaza. Más allá de eso, no creo que Hamas renuncie nunca a sus ideales de liberación para los palestinos.

### ¿Qué Hamas quiere su nuevo líder, Yahya Sinuar, de línea du-

Creo que la principal diferencia para Hamas ahora es que después del 7 de octubre ya no es una autoridad gubernamental. Ni Israel ni Hamas lo quieren. Hamas volverá al papel que tenía antes de las elecciones generales del 2006, que es existir como un movimiento militar clandestino fuera del establishment político. Esa será la posición que adoptará

### 66

### Atrapado en Gaza

El gobierno era un grillete para Hamas; le impedía centrarse en la lucha armada

Sinuar. Por supuesto, esto depende de lo que suceda con el alto el fuego y de qué acuerdo se alcance después del final de este genocidio.

### ¿Y, políticamente, cuál será su hoja de ruta?

Creo que Hamas ha dejado muy claro que busca ser parte de la Organización para la Liberación la liberación palestina. Pero no creo que ni Al Fatah ni las potencias internacionales estén dis-

de Palestina (OLP) y una figura

clave en la configuración de la

trayectoria futura de la lucha por

### El 'día después'

### "Hamas ha aceptado la creación de un Estado palestino con las fronteras de 1967"

puestas a permitirlo. Creo que no puede haber un liderazgo palestino representativo sin Hamas ni la Yihad Islámica u otras facciones. Seguiremos viendo esta discusión política.

### ¿Quiere Sinuar realmente un alto el fuego o prefiere la confrontación regional?

Creo que Sinuar y Hamas, en

general, quieren un alto el fuego permanente por el cual los rehenes sean liberados a cambio de prisioneros palestinos. No se ha desviado mucho de esa posición. En cambio, los israelíes siguen poniendo condiciones y Netanyahu no quiere un alto el fuego permanente. Hamas no actúa como si estuviera interesado en que Iran y el Hizbulah intensifiquen sus acciones. Es Netanyahu quien quiere avanzar hacia una escalada regional, por eso asesina al negociador jefe de Hamas y perpetra ataques en Siria, Líbano e Irán.

### Usted habla de los intentos de Hamas de eludir su deber de gobernar Gaza. ¿No sería una forma de desentenderse de los civiles?

Cuando Hamas entró en el proyecto político, no tenía las mismas aspiraciones que Al Fatah. Nunca quiso ser un Estado bajo ocupación, como quería Israel. El gobierno se convirtió para Hamas en un grillete para el movimiento, porque socavaba su capacidad de centrarse en la lucha armada.

### ¿Qué apoyo tenía Hamas en Gaza antes del ataque?

Entre los palestinos de Gaza, las encuestas sugieren que el apoyo a Hamas disminuyó en muchos sentidos debido a su mal gobierno y porque el movimiento era relativamente autoritario y conservador, en términos de pluralismo político o de libertad de expresión. La frustración de los palestinos de Gaza, que en realidad es una frustración con el bloqueo y con el apartheid israelí, se canalizaba hacia el movimiento.

### ¿Sobrevivirá Hamas?

Incluso si todos los miembros de Hamas desaparecieran mañana, al día siguiente habrá un partido palestino comprometido con la resistencia armada para la liberación y contra el apartheid.

### España, entre otros países, han respaldado una solución de dos Estados. ¿Lo aceptaría Hamas?

El hecho de que Hamas acepte o no es irrelevante. Israel ha votado en contra de la solución de dos Estados. Israel tiene colonos que viven en territorio ocupado. Hamas, a nivel político, ha aceptado la creación de un Estado palestino con las fronteras de 1967 sin reconocer el Estado de Israel. Es la posición máxima a la que puede llegar, y es más de lo que cualquier partido político israelí ha aceptado jamás.

### Podcast Quédate a comer

POR CRISTINA JOLONCH

Conversaciones que alimentan el alma

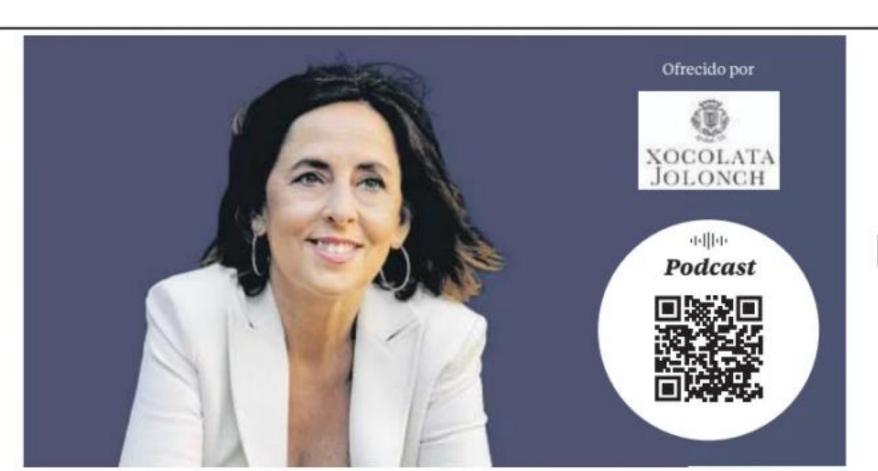

LAVANGUARDIA

# Política

**Crisis institucional** 

# El CGPJ busca nuevos candidatos ante un nuevo fracaso para elegir presidente

Los vocales abrirán la primera lista consensuada tras los vetos entre bloques

JOAQUÍN VERA Madrid

El Consejo General del Poder Judicial sumó ayer un nuevo fracaso en su obligación de elegir a su presidente. Y ya van cuatro intentos fallidos. Los veinte vocales, divididos por una grieta que parece insalvable entre conservadores y progresistas, no lograron consensuar un nombre con el que echar a rodar el nuevo mandato después de horas reunidos para tratar de acercar posturas. Los vocales designados por el Partido Popular vetan las propuestas de aquellos que nombró el PSOE -y viceversa-, provocando una situación inédita en el órgano de gobierno de los jueces, sumido en una crisis de desprestigio que ya critican, en privado, hasta magistrados del Tribunal Supremo.

La imagen de la Apertura del Año Judicial, que tendrá lugar pasado mañana, puede ser demoledora si finalmente no hay fumata blanca en el CGPJ: el rey Felipe VI en el acto solemne acompañado a un lado por un presidente en funciones del Tribunal Supremo, por sexto año consecutivo ante la imposibilidad de lograr acuerdos, y al otro por un fiscal general del Estado al borde de la imputación por un presunto delito de revelación de secretos. Los equipos negociadores, compuestos por cuatro vocales del corte progresista y otros tanto del conservador, creen que hay margen para poder revertir la situación, por eso se volverán a reunir hoy a partir de las 10 horas.

Cinco horas antes de comenzar el Pleno de ayer, los equipos se emplazaron a una reunión paralela para negociar in extremis el presidente del órgano, que también lo será del Tribunal Supremo. Según fuentes próximas a esa primera reunión, que se alargó casi tres horas, el corte progresista puso en la terna, además de a su principal candidata Pilar Teso, a Ana Ferrer y Angeles Huete. Los progresistas no entienden el veto a la magistrada Teso, puesto que en el 2022 Partido Popular y PSOE pactaron su presidencia, pese a que más tarde el acuerdo saltó por los aires. Tampoco Ferrer ni Huete son aptas para presidir el CGPJ, según el bloque conservador que sigue apostando por el magistrado Pablo Lucas, encargado durante años del control judicial a las actividades del Centro Nacional de Inteligencia (CNI). Fuentes al tanto de las negociaciones aseguran que Lucas provoca un gran rechazo en el mi-



Los vocales del Consejo General del Poder Judicial a su llegada a la sede antes de la reunión

### La imagen de la Apertura del Año Judicial puede ser demoledora si no hay fumata blanca

nistro de la Presidencia, Justicia y Relación con las Cortes, Félix Bolaños, por el papel que este jugó en el escándalo de espionaje Pegasus, el virus con el que se infectó el móvil de numerosos líderes independentistas

No obstante, por el empeño del ala progresista en que sea una

### Los progresistas ponen en la terna, además de a su principal candidata Pilar Teso, a Ana Ferrer y Ángeles Huete

mujer la que presida por primera vez el CGPJ, los conservadores se mostraron partidarios de votar a favor del nombramiento Carmen Lamela situándola como "progresista", pese a estar dentro de la cuota elegida por el Partido Popular. Una candidatura que los progresistas se negaron de plano a

### Los conservadores proponen a Pablo Lucas y a la magistrada Carmen Lamela

aceptar. Lamela causa recelo en el seno del Gobierno, por el incendio que podría crear entre socios como ERC y Junts, puesto que esta magistrada imputó por un delito de sedición a Josep Lluís Trapero en la Audiencia Nacional. Con estos vetos cruzados, en la lista de siete posibles presidentes

### que se pactó en el primer Pleno del 25 de julio la única mujer restante es Esperanza Córdoba, también del bloque conservador. Córdoba tampoco convence a los progresistas, que consideran que los propuestos por el otro bloque "solo pretenden torpedear" la elección.

Ante este bloqueo sin visos de solución, los diez conservadores plantearon ayer volver a la casilla de salida. Es decir, abrir el abanico de siete candidatos elegidos por unanimidad. En el documento de la propuesta, que fue estudiado en el Pleno, se señalaba que no hay precepto legal "alguno" que autorice que los iniciales candidatos propuestos "excluya" el derecho de los vocales a hacer nuevas propuestos, al no alcanzar la mayoría cualificada. Un movimiento que finalmente convenció al bloque progresista, pese a que en un primer momento consideraron que si se rompen las reglas del juego que ellos mismos se dieron en un primer reglamento, luego podría ser impugnado el nombre del presidente. Los vocales del Partido Popular insistieron en que no intentar la elección entre los miembros del CGPJ no inclui-

### La situación de bloqueo está provocando una gran indignación en el Tribunal Supremo

dos en esa primera lista supondría no solo quebrar el mandato constitucional, sino incluso incurrir en responsabilidades de aquellos que al margen de la Constitución "intentan perpetuar tal estado de cosas y obstaculizar la elección de la presidencia".

Esta situación de bloqueo, que incluso miembros del actual CGPJ la consideran más crítica que la que vivía el anterior mandato que estuvo más de cinco años en funciones, está provocando una gran indignación en el Tribunal Supremo, desde donde consideran que los siete nombres de la primera lista consensuada cumplen de sobra las exigencias para ponerse al frente del órgano de gobierno, que va camino de un ciclo que se avecina tortuoso por la enorme grieta abierta entre bloques, pese a que tiene la tarea urgente de realizar casi una centena de nombramientos que siguen pendientes en la carrera judicial; una veintena de ellos del Tribunal Supremo.

### García-Castellón se jubila

■ El Boletín Oficial del Estado
publicó ayer la jubilación
"forzosa", por edad, del juez
de la Audiencia Nacional
Manuel García-Castellón,
instructor de casos de corrupción como Púnica y Lezo
-relacionados con la Comunidad de Madrid- o Villarejo,
además de otros sumarios
como el caso Dina contra
Pablo Iglesias -finalmente
archivado por el Tribunal
Supremo- o la también archi-

vada causa sobre la plataforma independentista Tsunami Democràtic. A mes y medio de cumplir 72 años, edad máxima para ejercer como juez, García-Castellón se va sin haber podido culminar la persecución penal del expresident Carles Puigdemont, a quien mantenía al margen de la aplicación de la ley de Amnistía con una acusación por terrorismo por el Tsunami, caso que reactivó coincidiendo con la negociación del texto de la ley y que tuvo que archivar en junio por un error procesal. El magistrado, con una dilatada trayectoria en la Audiencia Nacional y en otros cargos como juez de enlace con Francia e Italia, regresó a la Audiencia en el 2017 y se hizo cargo de la investigación, entre otros, de decenas de piezas relacionadas con los negocios del excomisario José Manuel Villarejo.

l nuevo curso estrena calendario y mínimos cambios en el uso de armas retóricas blancas. La energía mediática, sin embargo, es la misma. En Las mañanas (RNE), Josep Cuní regresa a la franja horaria que, por biorritmos, le pertenece. Uno de sus tertulianos, David Jiménez, sitúa el análisis del presente en un marco sabiamente escéptico: "La política española tiene la mala costumbre de decepcionarnos". Consciente de que el primer día debe transmitir cierta esperanza a su audiencia, Cuní recuerda que no hay que confundir escepticismo y resignación.

En Onda Cero, Carlos Alsina define ERC como un partido "en estado de aluminosis" y recuerda que la situación de los republicanos es la consecuencia de un "soberano revolcón" electoral. Revolcón se puede traducir en catalán como rebolcada, aunque los afectados fueron los primeros en recuperar una palabra tan nuestra como patacada (porrazo). En esta jerarquía de accidentes laborales, más allá del revolcón y del porrazo están los

### **EL ESCAPARATE**

### Sergi Pàmies



# Nuevo curso, viejos discursos

golpes de kárate con los que Carlos Herrera (Cope) anima sus prédicas. Más cerca de Quentin Tarantino que de la caridad episcopal, Herrera definió al PSOE como "Partido Sanchista". Espoleado por la inercia de la rentrée, subió la apuesta llamándolo "La tribu del puto amo". Y como le quedaba munición, enriqueció su argumento: "la socialdemocracia en España no existe. La ha matado Sánchez".

Quizá le inspiraron los resultados de las elecciones regionales alemanas, con el alarmante aumento de Alternativa para Alemania y el revolcón-porrazo sufrido por los socialdemócratas. En ningún sitio consta que el diabólico Pedro Sánchez haya intervenido para hundir Alemania. En Els matins (TV3), Marta Rovira admite que aún no han podido hablar con la cúpula de Junts para consolidar la financiación singular. No se la ve demasiado convencida, pero, como buena política de futuro incierto, no puede mostrarse ni demasiado escéptica ni excesivamente resignada.

En RAC1, el secretario general de Junts, Jordi Turull habla con Jordi Basté y le cuenta la operación-performance del presidente Carles Puigdemont del 8 de agosto. No se acaba de entender si las decisiones que se tomaron fueron fruto de la improvisación o de unos planes alternativos sofisticadamente sincronizados. Turull cuenta que en los días previos Puigdemont daba muchas vueltas y llevaba dos libros (lástima que no supiéramos cuáles) para entretenerse. También explica que no encontraron atascos en Barcelona, aunque unas horas más tarde de la desaparición hubo muchos, injustos y arbitrarios, provocados por una operación

### Rovira no parece nada convencida de la predisposición de Junts

jaula vergonzosamente explicada por el conseller de Interior Joan Ignasi Elena. La prueba: mientras se colapsaba el país a causa del ataque de pánico incompetente de la autoridad, Carles Puigdemont esperaba tranquilamente en uno o dos pisos de Barcelona a que se anunciara el final, tan desesperado como sintomático, de la operación policial.

# Un embrollo competencial retrasa la amnistía de los ex altos cargos del 1-0

La Audiencia de Barcelona paraliza la aplicación de la ley y retorna la causa al juez



XAVIER CERVERA / ARCHIVO

Los registros del 20-S frente a la conselleria de Economia fueron ordenados por el juzgado 13

### TONI MUÑOZ

Barcelona

La Audiencia de Barcelona ha paralizado la aplicación de la ley de Amnistía a los ex altos cargos del Govern imputados por haber organizado el referéndum del 1-O y por la acción exterior del *procés*. La Sala devuelve toda la causa al juzgado de instrucción 13 de Barcelona para que acabe la instrucción relativa a los gastos de la acción exterior y, una vez finalizada, pide que se la retorne para, entonces sí, pronunciarse sobre la amnistía. Este último paso obligará a mantener a una cuarentena de

personas a la espera de saber si quedan exonerados a pesar de que un auto dictado por el magistrado del Supremo Manuel Marchena abría la puerta a amnistiar a los subordinados de los líderes independentistas condenados. El nuevo embrollo judicial en el que se ha visto sumida la causa amenaza con demorarla meses e incluso años.

El origen del conflicto surgió pocos días después de la aprobación de la ley. Los abogados defensores, como es habitual, solicitaron que se les aplicara la ley del olvido a sus clientes y se dictara el archivo de su caso. Al discurrir por la vía del sumario –porque se

les atribuye delitos como la malversación agravada que pueden superar los ochos años de cárcelel competente para dictar el archivo no es la juez instructora sino la Sala designada para su enjuiciamiento, en este caso, la sección 21 de la Audiencia de Barcelona.

La instrucción judicial se centraba en los preparativos del referéndum del 2017, pero años después cuando ya estaba finalizada, se había dictado el auto de procesamiento y solo faltaba enviar a los imputados a juicio, la Audiencia obligó al juzgado a incorporar también en este proceso a una decena de personas que estaban siendo investigadas por destinar dinero de la acción exterior a fomentar la independencia, según denunció un informe del Tribunal de Cuentas. La inclusión de aquella causa, en la que por ejemplo está imputado el exconseller Raül Romeva, obligó a reabrir una instrucción que estaba acabada. Las dos velocidades a las que ha discurrido el proceso ha acabado afectando a la aplicación de la ley.

En julio, la Audiencia dijo que solo podía pronunciarse sobre los investigados del 1-O porque eran los únicos procesados y argumentó que debía devolver al juzgado todo lo referente a la acción exterior para que se siguiera investigando. La Fiscalía y las partes alegaron en un recurso que esto no podía ser así y que se debía decidir si se aplicaba la amnistía a todos y

### La Sala pide al juzgado 13 que acabe de investigar la acción exterior para luego decidir sobre la amnistía

no dividir la causa. La Audiencia ahora les da la razón y devuelve toda la causa al juzgado para que termine la instrucción, procese a los investigados de la acción exterior, y vuelva a elevar la causa a la Sala para que decida sobre la amnistía

Una causa que derivaba del juzgado de instrucción 13 es la que investiga en el TSJC a los republicanos Josep Maria Jové, Lluís Salvadó y Natàlia Garriga. En su caso, el TSJC los consideró amnistiables pero está a la espera de que las partes, incluida Vox, se pronuncien sobre si antes de aplicar la ley habría que consultar a la justicia europea.•

### Puigdemont salió de Barcelona la noche de la investidura

PEDRO RUIZ Barcelona

El secretario general de Junts per Catalunya, Jordi Turull, reveló ayer en RAC1 el tiempo que estuvo Carles Puigdemont en Catalunya la semana de la investidura de Salvador Illa y cuando se fue hacia Waterloo. El expresident salió ese jueves de Barcelona a las 20 horas, una vez que los Mossos habían finalizado la operación jaula y tras la elección de Illa como presidente de la Generalitat.

Sobre la llegada, Turull detalló que partieron desde Francia en coche con el expresident el martes 6 de agosto por la tarde –dos días antes del pleno– y que llegaron a Barcelona por la AP-7. Durante las horas previas a la investidura estuvieron en un piso cercano al Arc de Triomf, donde apareció Puigdemont el jueves.

El posconvergente aclaró que ya tenían planeado ir en coche desde el paseo de Lluís Companys hasta el Parlament por "seguridad", pero que antes de subirse al Honda blanco decidieron ir a otro piso –distinto al de los dos días anteriores– para preparar el discurso del pleno. Al parecer, les había llegado que quizá la sesión no empezaría a la hora prevista.

Hacia las 12 horas fue cuando se tomó la decisión definitiva de no ir al Parlament, según Jordi Turull, por un dispositivo "desproporcionado": "Era como si se tratara de un terrorista o de Hannibal Lecter". Dos horas después, se desplazaron con otro coche a otro inmueble, más alejado del Parlament, y por la noche salieron hacia Francia, donde Turull y Puigdemont se despidieron.

# La llegada de migrantes irregulares a Canarias se dispara un 123% en el 2024

El presidente canario anuncia acciones legales contra el Estado por su inacción

#### **JOAQUÍN VERA** SÍLVIA FERNÁNDEZ

Los signos de desaceleración en las llegadas de cayucos a Canarias que reflejaban las estadísticas de los últimos meses han saltado por los aires durante los últimos coletazos del verano, en los que las buenas condiciones climatológicas en la ruta marítima rumbo al archipiélago favorecen la navegabilidad. En la segunda quincena de agosto han llegado a las islas 3.220 personas, a una media de más de doscientos inmigrantes al día, según el último balance del Ministerio del Interior. En lo que llevamos de año han entrado de manera irregular por esta peligrosa ruta 25.524 personas, un 123% más que el pasado año. Y todas las fuentes policiales coinciden en señalar que estas cifras disparadas son solo el preludio de las llegadas masivas que se esperan para este próximo otoño.

Es en este contexto de alta presión migratoria en el archipiélago en el que el presidente del Gobierno regional, Fernando Clavijo, anunció ayer la apertura de un proceso jurídico contra el Estado para reclamar la ayuda que, a su juicio, no se les está dando para gestionar esta avalancha. Una vía que aprobó ayer mismo el Consejo de Gobierno canario y que pone en jaque la práctica unidad que hasta ahora había imperado entre todos los partidos canarios excepto Vox en esta cuestión tan sensible.

Se prevé que los socialistas canarios no respalden el proceso jurídico que quiere abrir Canarias contra el Gobierno de Pedro Sánchez por su supuesta inacción. Sin embargo, ayer, el ministro de Política Territorial y Administraciones Públicas, Ángel Víctor Torres (presidente de Canarias en la anterior legislatura), rechazó que el Estado haya dejado sola a Canarias y acusó a Clavijo de "intentar proteger a su socio de Gobierno": el PP, con el que forman gobierno los nacionalistas en las islas. Torres volvió a recordar que el pasado 23 de julio la reforma de la ley de Extranjería no salió adelante porque el PP y Junts votaron en

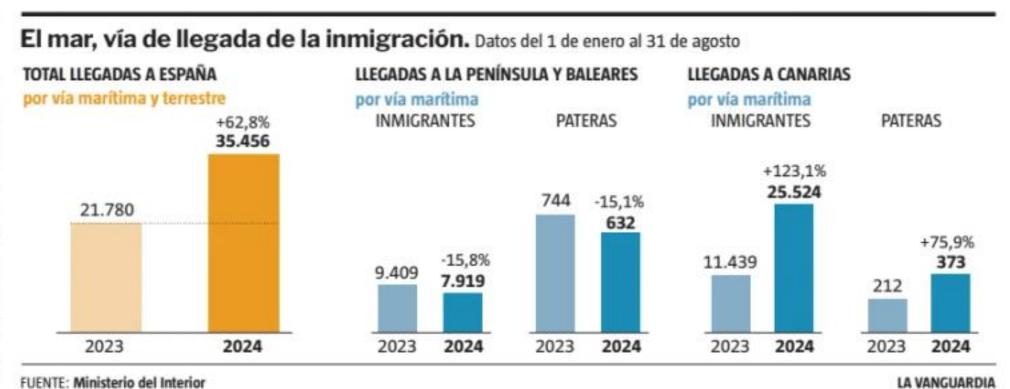

FUENTE: Ministerio del Interior

contra. De haberse aprobado los menores que colapsan las islas podrían estar ya siendo derivados a otras comunidades.

La situación de Canarias es ya "sangrante", como apuntó ayer el portavoz del Gobierno de Canarias tras el Consejo de Gobierno,

### El archipiélago se prepara para llegadas masivas en otoño con la mejora de condiciones para la navegación

Alfonso Cabello. En lo que llevamos de año han llegado 25.524 personas; solo en los meses de julio y agosto lo han hecho 6.000. Las islas acogen a unos 5.238 menores cuando su capacidad es para 2.000 (los recursos se han ido ampliando hasta 4.339) y las llegadas no cesan. En lo que llevamos de año han arribado 3.418 menores. Solo en agosto han sido 571.

Cabello indicó ayer que el Gobierno canario decidió abrir la vía judicial después de que el pasado fin de semana se produjeran "presiones y amenazas" desde la Policía Nacional y la Fiscalía para que las oenegés acogieran a más menores, pese a no tener sitio ni posibilidad de atenderlos.

Clavijo defendió el debate jurídico planteado para aclarar que los menores migrantes que llegan a las islas no son competencia de Canarias sino del Estado. "Toca poner orden", indicó Clavijo, que aclaró que no se trata de devolver



Migrantes rescatados el pasado fin de semana en Fuerteventura

### Vox amenaza al PP con los presupuestos

■ El líder de Vox, Santiago Abascal, avisó ayer al PP que difícilmente apoyarán los presupuestos de las comunidades autónomas que gobiernan si alcanzan un acuerdo con el PSOE para reformar la ley de extranjería: "Evidentemente tendría consecuencias en las regiones". El dirigente de extrema derecha acusó a los populares de ser una "gran estafa" por su "oposición teatral" a los socialistas. Por su parte, la presidenta

de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, distinguió en una entrevista en Antena 3 entre tipos de inmigración porque algunos vienen de "países que defienden la ablación de mujeres" o la "poligamia". Por ello, la jefa del Ejecutivo madrileño manifestó que si tuviera una hija de "una edad determinada", le gustaría que "pudiera salir con su falda corta" y que no hubiera un "choque cultural" fruto de la inmigración.

la competencia sobre la tutela de los menores que llegan a una comunidad autónoma sino de aclarar que el Estado, a través de sus medios como puede ser Salvamento Marítimo, el que recoge a los niños en alta mar y después los trae a tierra.

Respecto al balance general de inmigración hecho público por Interior, en los primeros ocho meses del año han entrado 35.456 inmigrantes en España, un 62% más que en el 2023; año en el que se pulverizaron todos los récords. Este año se volverán a superar todas las estadísticas si continúa el goteo incesante en la ruta canaria.

Pese a que el balance de Interior no informa de las nacionalidades de los desembarcados en España, ni el punto de origen de las pateras, fuentes policiales explican a La Vanguardia que, en estos momentos, más del 90% de los cayucos están partiendo desde Mauritania, primer país que visitó el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en su gira por los países de origen y tránsito de la ruta canaria la semana pasada. Sin embargo, no son mauritanos la nacionalidad mayoritaria de los que suben a los cayucos, sino malienses y senegaleses, según las mismas fuentes. Fue precisamente en Se-

### El 90% de las embarcaciones que llegan a Canarias parten de Mauritania, según fuentes policiales

negal, última parada de Sánchez en África, donde el presidente defendió los retornos de los que entran de manera irregular a España para "desincentivar" a las mafias.

El otro foco de la crisis migratoria, que se ha convertido en objeto fetiche del debate político en este inicio de curso, se encuentra en Ceuta, después de que desde mediados de verano estén tratando de entrar a nado cientos de jóvenes marroquíes- Hasta el 31 de agosto han entrado en Ceuta por vía terrestre, tal y como contabiliza Interior las llegadas a nado, 1.917 personas, un 194% más que en el 2023. La mayoría de los intentos de entrada a nado están siendo interceptados por los gendarmes marroquíes o los agentes Guardia Civil. según fuentes policiales, desde donde aseguran que Marruecos está colaborando para proceder a las llamadas devoluciones en caliente.

### Detenido en Francia el hermano del autor del atentado contra Vidal-Quadras

**JOAQUÍN VERA** Madrid

La policía francesa ha detenido en Francia al hermano del autor material del ataque que casi acaba con la vida de Alejo Vidalticipación directa en la planificación y logística del atentado

contra el exdirigente del PP en Catalunya y fundador de Vox el 9 de noviembre del 2023, según informaron ayer fuentes del Ministerio del Interior. Se trata del séptimo arresto en el marco de la investigación que se instruye por un presunto delito de terro-Quadras por su presunta par- rismo en la Audiencia Nacional.

De nacionalidad tunecina, la Policía atribuye al detenido una

"participación directa" en la planificación y logística del atentado que perpetró, de forma fallida, su hermano Mehrez Ayari, a quien fuentes próximas a la investigación vinculan con la Mocro Mafia, la organización criminal que ha puesto en jaque al Estado en los Países Bajos. De confirmarse esta hipótesis, sería el primer crimen cometido por esta red criminal en España.

Este arresto se produjo gracias a una Orden Europea de Detención emitida por la Audiencia Nacional.

En junio, fue arrestado el propio sicario, que estuvo en el foco de la investigación desde las primeras pesquisas, pese a que logró burlar todos los controles policiales gracias al apoyo que le prestaron los tentáculos que la Mocro Mafia tiene, cada vez más, extendidos por todo el territorio. En mayo, la policía belga detuvo a otra mujer por su presunta implicación en la financiación y preparación del atentado.

Las últimas tres detenciones han servido a los agentes de la comisaría general de información para apuntalar la pista iraní, que señaló el propio Vidal-Quadras instantes después de ser disparado a bocajarro en las proximidades de su domicilio, en la céntrica calle madrileña Núñez de Balboa, en el barrio de Salamanca. El político siempre ha apuntado al régimen iraní, después de ser amenazado de muerte por sus vínculos con la oposición a los ayatolás.

# El PSOE recrimina la falta de propuestas de la oposición

El congreso será en Sevilla del 29 de noviembre al 1 de diciembre

ASIER MARTIARENA

La ejecutiva del PSOE cerró ayer filas con su secretario general y presidente del Gobierno, Pedro Sánchez tras la estrategia seguida para blindar la investidura de Salvador Illa como presidente de la Generalitat. Y tras guardar silencio ante la cascada de ataques recibidos desde el PP por abrir el melón de la financiación autonómica, su portavoz, Esther Peña, aprovechó la prohibición impuesta por Alberto Núñez Feijóo para que ninguno de sus barones ose negociar por separado un sistema de financiamiento propio, reclamó "agallas" a los dirigentes populares para presentar alguna propuesta constructiva entre tantos ataques trufados de "mentiras".

"Si plantean modelos que redunden en el interés de sus vecinos, o que defiendan los servicios públicos, quizá ahí entremos en un debate mucho más interesante que el de aquellos a quienes lo que les interesa es beneficiar el 6% de las grandes fortunas, como sucede en Madrid, exclamó Peña desde la sala de prensa de Ferraz en clara alusión a Isabel Díaz Ayuso cuyo "dumping fiscal" irrita a no pocas comunidades gobernadas por el PP. "En este país hay un cupo y un concierto: el que el PP tiene con los millonarios", resumió para acabar de empaquetar el recado al partido de Génova.

La portavoz de la ejecutiva del PSOE no ahorró argumentos para defender el acuerdo firmado con ERC y remarcó machaconamente que el objetivo no es "acabar con la solidaridad interterritorial", sino "dotar a las instituciones catalanas de los recursos ne-



Sánchez presidió ayer la ejecutiva del PSOE en Ferraz

cesarios para hacer frente a las necesidades". "Estoy convencida de que esto lo firman todos los presidentes autonómicos".

Aunque el PP es quien más indignado se ha mostrado, el acuerdo rubricado para Catalunya tam-

### Peña reclama "agallas" a los barones del PP para exponer las sugerencias que Feijóo prefiere silenciar

bién ha generado cierto malestar en el PSOE como han llegado a verbalizar sectores del socialismo andaluz, extremeño y aragonés.

Peña admitió ante la prensa la inquietud brotada en Ferraz. E incluso aceptó que "todo es opinable". Pero también afirmó taxativamente que el congreso federal

que el PSOE celebrará los días 29 y 30 de noviembre y 1 de diciembre en Sevilla será el escenario "más idóneo para hablar y hacer propuestas sobre un nuevo modelo de financiación autonómica". Lo que deja entrever el malestar de la dirección socialista con las "disensiones" públicas que han venido articulando en las últimas semanas los dirigentes territoriales más disconformes como Javier Lambán (Aragón), Juan Espadas (Andalucía) o Miguel Angel Gallardo (Extremadura).

Críticas aparte, Ferraz aspira a acelerar en este 2024 el rearme ideológico del partido con la celebración del ya citado congreso federal al que le seguirán los correspondientes congresos territoriales para renovar y apuntalar los respectivos liderazgos tras la debacle que las elecciones municipales y autonómicas del 2023 supusieron para los socialistas.

### El PP derogará la nueva financiación catalana cuando llegue al gobierno

**JULIO HURTADO** 

Madrid

Alberto Núñez Feijóo empezó el nuevo curso político prometiendo que la "independencia fiscal", como bautizó la financiación singular acordada por el PSC y ERC para Catalunya, tiene los días contados y que la derogará cuando el PP llegue al gobierno: "Plantearemos un nuevo sistema donde no quepa el cupo separatista", aseguró en Onda Cero.

Aunque le disgusta la "política ficción", Feijóo dio por hecho que, pese a la falta de concreción del pacto catalán, se traducirá en el deterioro de los servicios públicos en las demás comunidades autónomas, y lo revertirá cuando llegue a la Moncloa.

Asimismo, el líder de la oposición descartó que ninguno de los presidentes autonómicos del PP vaya a verse seducido por los cantos de sirena de la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, que plantea una financiación

negociada bilateralmente para quien la pida, con el señuelo de la condonación de la deuda.

El PP aboga por que todas las comunidades vean mejorados por igual sus recursos con la revisión del modelo: "El conjunto necesita más dinero", reconoció Feijóo, que hizo una apología de la buena gestión, bajo las reglas de gasto y el control del déficit, frente a las "singularidades" de Catalunya, "ensimismada en cues-

tiones existenciales" en los últimos años y con una administración abultada y cara.

A la espera de que el Gobierno que "detenta" Pedro Sánchez, al que calificó de "caudillo", convoque la conferencia de presidentes y el Consejo de Política Fiscal y Financiera, donde el PP quiere debatir la nueva financiación autonómica, Feijóo reunirá a sus barones el viernes próximo, día 6, en Madrid, en una exhibición de su formidable poder territorial ante los tres únicos go-

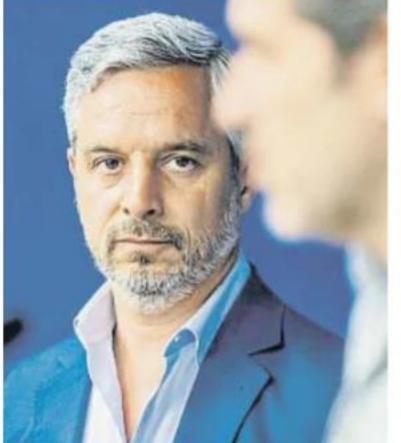

Bravo y Sémper, ayer en Génova

biernos regionales socialistas.

En esa cita, según adelantó aver el vicesecretario de economía de Génova, Juan Bravo, el PP buscará la sintonía de todas las comunidades que gobierna, sin la presión de tener que concretar nada: "Montero decía cuando era consejera en Andalucía que el partido en el gobierno es el que tiene que proponer un sistema. Si el PSOE no sabe hacerlo, Feijóo será lo primero que haga"...

n 1977 se presentaron 29.000 declaraciones de la Contribución General sobre la Renta, creada por la ley Carner en 1932. Ese mismo año, tras más de un tormentoso paréntesis de más medio siglo, la ciudadanía decidió libremente en las elecciones del 15-J darse un sistema tributario basado en la igualdad y la progresividad. En el 2024 se han presentado más de 24 millones de declaraciones de Impuesto sobre la Renta (IRPF). Hoy, la ciudadanía fiscal es un elemento fundamental de la España constitucional

Jaume Carner, diputado por ERC, fue el ministro de Hacienda del gobierno Azaña que presentó la primera ley en 1932. Francisco Fernández Ordoñez, socialdemócrata, ministro de Hacienda del gobierno Suárez de la coalición UCD presentó en el Congreso "la ley de Medidas Urgentes de Reforma Fiscal" el 10 de agosto del 1977, en esencia los impuestos sobre la Renta y el Patrimonio y... ¡el delito fiscal! En tres meses, la

### **TRIBUNA**

Enrique Barón Crespo Presidente de UEF España

### Ciudadanía fiscal

maban los pactos de la Moncloa.

Compartí con Ernest Lluch la responsabilidad socialista en la ponencia, presidida por Jaime García Añoveros y con catalanes tan distintos y distantes como Ramon Trias Fargas y Laureano López Rodó. Sobre estos cimientos, hicimos la Constitución de día y la Reforma Fiscal de noche.

En un maratón constructivo, con la vacuna del golpe de Estado y la prueba del ley fue aprobada en el Senado el 11 de cambio de mayoría, se elaboraron y apro- compartir destino entre diversos con nomas al avanzar el proceso, en especial noviembre, el mismo día en que se fir- baron los estatutos de autonomía hasta la

Lofca y el IVA. Se descentralizó y transfirió la mitad del funcionariado y del presupuesto. El resultado es la España autonómica, el sistema constitucional más longevo y estable de nuestra historia.

Funciona tan bien que incluso sus críticos más acerbos se han hecho federalistas a la hora de negociar mayorías, como hicieron Aznar y Pujol en el pacto del Majestic con la transferencia del 30% del IRPF (actualmente 50%) y con las competencias de sanidad y educación a las autonomías. El sistema se ha generalizado sin que, a pesar de las quejas, nadie haya renunciado a él. La vida misma.

Después de trabajar en la construcción europea un cuarto de siglo, he vivido debates presupuestarios innúmeros en los que el postureo y la denuncia calderoniana se acaban en cuanto se echan cuentas. No es tanto café para todos como que todos tienen derecho a tomar café. Escuchar una comanda grupal en una terraza hispana ayuda a comprender como todos somos especiales. Lo esencial del federalismo es la voluntad de lealtad, solidaridad y subsidiariedad; so- como vecino fiscal de Madrid.

bre esa base se consigue lo imposible.

El problema es que la Lofca caducó en el 2014 y sobre todo que no hemos culminado el trabajo constitucional al no haber transformado el Senado en Cámara Autonómica y no haber adaptado nuestro bloque constitucional a nuestra membresía en la Unión Europea con la que

### Sobre la base del federalismo se consigue lo imposible

compartimos fiscalidad y presupuesto.

Empezar el debate con la aplicación de una norma vigente en el Estatuto de Catalunya como es consorciar la recaudación y compartir la responsabilidad no es una solución mágica, es un salto democrático. Tengo interés en ver cuál es la postura de las demás comunidades autó-

### El lehendakari pide que no se "incorpore" el concierto vasco al debate catalán

Imanol Pradales defiende que el País Vasco asume un "riesgo unilateral" y que es solidario

ANDER GOYOAGA Bilbao

DIIUdU

La eventual negociación de una financiación singular para Catalunya puede reavivar el cuestionamiento del concierto económico vasco, y esa posibilidad inquieta en el ámbito político e institucional de Euskadi, en particular al PNV. En este contexto se entienden las últimas declaraciones del lehendakari, Imanol Pradales, pidiendo "respeto" para la financiación vasca y defendiendo el carácter "solidario" de un sistema que "asume un riesgo unilateral".

En su primera entrevista del curso político, en la emisora pública Radio Euskadi, el líder vasco, investido en junio, se mostró ayer tajante al respecto y quiso poner pide en pared ante quienes cuestionan el concierto vasco. "Pido que se respete el modelo vasco, que no se incorpore al debate sobre el modelo singular para Catalunya. Eso es una cuestión que tiene que negociar Catalunya con el Estado", señaló.

En concreto, Imanol Pradales



JUAN HERRERO / EFE

#### **Imanol Pradales**

fue preguntado sobre si "está cómodo con este planteamiento de algo parecido a un concierto económico para Catalunya". "Me siento cómodo con que los catalanes busquen un modelo de financiación que deciden denominar singular, concierto... Más allá de las palabras estoy cómodo con que Catalunya encuentre un encaje que le permita tener un modelo propio de financiación", respondió.

No obstante, el lehendakari reconoció que le genera "cierta preocupación" que "alguien utilice el debate en relación con la financiación en Catalunya para atacar al modelo de concierto económico vasco o al modelo de convenio navarro". En las instituciones vascas son conscientes de que el capítulo fundamental que se señala a la hora de poner en cuestión el concierto es el de la solidaridad, de ahí que Pradales aprovechase para defender con vehemencia el sistema vasco, aludiendo sobre todo al "riesgo unilateral" que entraña.

"El modelo de concierto económico vasco exige de un riesgo unilateral. En los años 2009, 2010 y 2011, cuando estuvimos en la peor crisis financiera del último siglo, no vino el Estado a rescatarnos si nos faltaban los recursos públicos, ya que nosotros tenemos un riesgo unilateral en las relaciones con el Estado desde el punto de vista financiero", indicó.

En esta línea, el lehendakari subrayó que la comunidad autónoma de Euskadi contribuye de manera "positiva": "El concierto económico vasco es solidario, entre otras cuestiones porque contribuimos al fondo de compensación interterritorial y luego no recibimos ni un euro de ese fondo. Contribuimos de manera neta, pero no recibimos nada. Adicionalmente, estamos contribuyendo con el 6,24% de nuestro PIB, de manera que contribuimos más de lo que nos correspondería por población o peso económico. Por tanto, estamos siendo contribuyentes más positivos de lo que nos correspondería y, además, tenemos un riesgo unilateral"...

### Esquerra ratifica el 30 de noviembre para su congreso nacional

**ÀLEX TORT** Barcelona

El congreso nacional que dilucidará quién se hace con la dirección de ERC será el 30 de noviembre. La fecha se mantiene v lo ratificó ayer la ejecutiva del partido tras el informe de su comisión de garantías. Oriol Junqueras reclamaba que se adelantara y su entorno puso sobre la mesa el 9 de noviembre, pero el informe asegura que los acuerdos tomados en torno a esta cita "no contradicen la normativa" y son "plenamente vigentes y válidos". ERC considera que no hay motivos de oportunidad política

para que se avance el congreso. Cabe recordar que un centenar de consejeros nacionales –un tercio del total– firmaron para reclamar el cambio.

El entorno de Junqueras emitió ayer un comunicado en el que acusa a "la mayoría" de la dirección de "enrocarse" y de "impedir el debate sobre el avance electoral por la vía de los hechos consumados".

Sea como fuere, la carrera electoral interna está servida. La agenda de Nova Esquerra Nacional empieza a llenarse. La candidatura alternativa a Junqueras inició ayer en Lleida una gira para mostrar su proyecto.

### Pilar Díaz, delegada del Govern en Barcelona

REDACCIÓN Barcelona

La alcaldesa de Esplugues de Llobregat, Pilar Díaz, será la nueva delegada del Govern en Barcelona, según avanzó ayer El Periódico de Catalunya y confirmó La Vanguardia. Díaz es alcaldesa del municipio del Baix Llobregat desde el 2006. Está previsto que hoy el Consell Executiu anuncie su nom-

bramiento. En la alcaldía de Esplugues le podría sustituir el actual primer teniente, de alcalde Eduard Sanz. El nuevo Govern de Salvador Illa se está nutriendo de los cargos municipales para dar forma al nuevo Ejecutivo catalán. Díaz está afiliada al PSC desde 1983 y ha formado parte de las ejecutivas de las federaciones del partido de Barcelona y de l'Hospitalet.



### LAVANGUARDIA

PRESIDENTE-EDITOR JAVIER GODÓ, CONDE DE GODÓ

Jordi Juan

DIRECTORES ADJUNTOS Lola García Miquel Molina Enric Sierra ADJUNTOS AL DIRECTOR Enric Juliana Manel Pérez SUBDIRECTORES
Isabel Garcia Pagan
Lluís Uría
Joel Albarrán
Lucía González

### Sacudida política en Alemania

La histórica victoria

de la AfD en Turingia

tendrá consecuencias

a escala federal

El Gobierno tripartito de

Scholz, contra las cuerdas

por el ascenso ultra y del

populismo de izquierdas

or primera vez desde la época nazi, un partido de extrema derecha alemán ha ganado unas elecciones regionales. Alternativa para Alemania (AfD) ha sido la formación más votada en el land oriental de Turingia y ha quedado segunda en Sajonia. Estos resultados suponen una auténtica sacudida política para el país, un importante toque de atención sobre la situación social en Alemania y afloran las debilidades de los partidos que forman el Gobierno federal -SPD, Verdes y liberales-, que han sufrido un importante retroceso en los dos länder. Una debacle en toda regla.

En Turingia, y capitaneada por el controvertido Björn Höcke, AfD logró el 32,8% de los votos, seguida de la CDU, con el 23,6%, y el SPD con el 6,3%. Ni los liberales ni los Verdes han logrado entrar en el Parlamento regional. El nuevo partido izquierdista BSW (Alianza Sahra Wagenknecht) logró el 15% de los sufragios.

En Sajonia, la CDU ganó con el 31,9%, seguida de AfD con el 30,6% y BSW con el 11,8%. El SPD obtuvo el 7,3%, los Verdes el 5,1% y el FDP no llegó al 1%. Los resultados de ecologistas y liberales son demoledores.

AfD reivindicó ayer su derecho a formar gobierno en Turingia y calificó de "antidemocráticos" los cordones sanitarios que piensan aplicar el resto de los partidos. Sabe que su victoria no le servirá para llegar al poder, pero tendrá una minoría de bloqueo en el Parlamento regional que le permitirá especialmente impedir el nombramiento de jueces. Los ultras recogen el desencanto, la frustración y el resentimiento que hay en los länder del este, muchos de cuyos habitantes se consideran ciudadanos de segunda clase. El debate sobre la inmigración

ha sido el último ingrediente del cóctel que AfD ha agitado con grandes dosis de xenofobia y populismo para atraer a los votantes asociando inmigración con delincuencia.

Para gobernar en Turingia será un factor decisivo el BSW. Este partido, creado hace pocos meses y con un discurso que va de una política económica socialista a la retórica antiinmigratoria propia de AfD, pasando por una filiación prorrusa, va a ejercer un papel clave en los pactos en los dos estados. Su líder, Sahra Wagenknecht, que da nombre al partido, defiende una coalición con la CDU en Sajonia y tampoco pactará con AfD en Turingia. En ambos casos las negociaciones llevarán tiempo. Sin ser candidata,

Sahra Wagenknecht es la otra gran ganadora de estos comicios, ya que partía de cero y ha superado el 10% en los dos territorios.

Los grandes perjudicados han sido los partidos tradicionales, que históricamente ya no tenían muy buena prensa en la antigua RDA. Ayer, el canciller socialdemócrata, Olaf Scholz, calificó de "amargos" y "preocupantes" los resultados. El SPD ha logrado a duras penas salvar los muebles en los dos länder, pero sus socios de coalición en Berlín se han estrellado, con los liberales fuera de los dos parlamentos regionales, mientras que los Verdes solo seguirán en el de Sajonia.

La vista ya está puesta en las elecciones en Brandemburgo del día 22. En este land oriental gobierna el SPD, pero los sondeos colocan primera a AfD. Si los socialdemócratas pierden el liderazgo en este territorio del que han hecho un bastión desde la reunificación, empezarán a tener un problema realmente serio.

Estas elecciones dejan una doble conclusión. La primera es precisamente la caída de los partidos del establishment, cuyas políticas ya no convencen al elector germanooriental, entre el cual crece el sentimiento antiinmigratorio y la idea de que sus problemas económicos y sociales no hallan respuesta del Gobierno federal. La segunda es que la ultraderecha recoge ese descontento presentándose como defensora de los intereses nacionales frente a los políticos de Berlín, y con la dureza con la inmigración como bandera. Todo ello ha hecho crecer también una nueva izquierda populista antiinmigración. El BSW aglutina el voto de izquierdistas que no se alinean con las políticas socialdemócratas, ha conectado con la clase trabajadora azotada

por la inflación y ha criticado el apoyo militar a Ucrania.

AfD ya quedó segunda en las elecciones europeas de junio y ocupa esa posición en los sondeos de cara a las elecciones federales de septiembre del 2025. Que su crecimiento parezca imparable y que en Turingia el 38% de sus votantes sean jóvenes de 18 a 24 años son dos datos preocupantes y un claro aviso para Scholz.

Alemania sufre una importante sacudida política con un Gobierno federal debilitado, una coalición en tiempo de descuento cuyo canciller intentará aguantar un año endureciendo su política migratoria, si no es que antes se rompe la alianza tripartita y se adelantan las elecciones.

# GARABATOS-KAP POSTAL DE TURINGIA

### FUTUROS IMPERFECTOS

Màrius Carol



### El imperio del desorden

os toca vivir un tiempo en que la autoridad moral, racional o democrática está en crisis. El liderazgo o el poder están siendo deconstruidos -como si fuera una receta de gastronomía molecular- por las redes sociales, que pervierten la verdad, y por los gigantes tecnológicos, que controlan la información, hasta el punto de que no solo los poderes públicos han perdido prestigio, sino también la propia democracia, que asiste indefensa a la irrupción de los partidos antisistema que socaban las instituciones. Un ejemplo claro lo tenemos en el land alemán de Turingia, donde la ultraderechista Alternativa para Alemania ha ganado las elecciones en uno de los estados libres donde los nazis va se hicieron fuertes en las urnas hace 86 años. Es como si sus habitantes hubieran perdido la memoria o hubieran olvidado lo que supuso una ideología

### A una cuarta parte de la generación Z no le importaría vivir en una dictadura

que llevó a Europa a la peor de las ruinas. Ya nos avisó Schopenhauer de que el hombre olvida lo que le angustia para poder repetir los errores.

La crisis de autoridad no es un fenómeno ajeno. El diario El País acaba de dar a conocer los resultados del estudio titulado El desorden democrático en España, donde se revela que el 26% de los jóvenes varones considera aceptable el autoritarismo, que es el abuso de autoridad (no confundir), frente a la democracia, que es el ejercicio de la libertad. Dicho de otra manera, más de la cuarta parte de los hombres de la generación Z (de 18 a 26 años) no siente especial apego por la democracia. En el caso de las mujeres, el porcentaje favorable a las dictaduras es algo menor (18,3%).

Ciertamente, la democracia no pasa por sus mejores momentos, como resultado de una falta de regeneración política, de transparencia en las instituciones y de radicalización de los discursos. En el estudio citado, nueve de cada diez de los consultados considera que el debate político está muy crispado. Y ahí volvemos al principio: es imprescindible regular las redes sociales y limitar el imperio del algoritmo en manos de las big four, si no queremos que el mundo libre se nos acabe convirtiendo en una selva. O, aún peor, que un día salte todo por los aires..

# Empezar de nuevo y hacerlo bien

### Andreu Mas-Colell



as negociaciones sobre financiación serán protagonistas de la legislatura catalana. Algunos puntos que tener en cuenta:

1) La negociación ha de ir por des carriles bileterals resultilatoral. El multiple de la carriles bileterals resultilatoral.

dos carriles: bilateral y multilateral. El multilateral es necesario para articular un esfuerzo cooperativo de las autonomías para

negociar con el Gobierno una mejora sustancial, a su favor, de la composición del gasto público del conjunto del Estado. El bilateral se ocupará, entre otros, de la institucionalización de la administración tributaria en Catalunya y acordar la estructura de cesiones y delegaciones de competencias.

2) El término financiación singular no tendría que suscitar alarma. Dentro de un repertorio de opciones abierto a todas las autonomías, cada una decidirá la que se adapta mejor a su sociedad. Por ejemplo: algunas pueden escoger que, como ahora, el IRPF recaudado en el 2025 llegue en el 2026, y así disminuir la incertidumbre sobre los ingresos al preparar en el 2025 los presupuestos del 2026. Otros, como Catalunya, preferirán alimentar el presupuesto del 2025 con los ingresos recaudados en el 2025. Al-

gunas querrán mantener tal como es ahora el papel de la Agencia Tributaria española. Otros, como Catalunya, preferirán potenciar la agencia propia. Mensaje al PP: el principio de "administración única" fue propuesto por el primer presidente de Galicia, Manuel Fraga Iribarne. Si él podía contemplarlo, no debe de romper España. 3) Conviene insistir en un punto clave del pacto de ERC y PSC-PSOE: en Catalunya solo ha de haber una Agencia Tributaria. Pero nos tenemos que dar cuenta de que eso solo será posible si la administración central también está presente en la nueva Agencia Tributaria Catalana.

4) El progreso económico global y la paz fiscal en España dependen de establecer unos principios de gasto, y de su financiación, más equilibrados hacia las competencias autonómicas –troncales en el Estado de bienestar y hoy extremadamente estresadas– y hacia sus necesidades de infraestructuras (rompiendo con el centralismo; como ejemplo, las conexiones Barcelona-València son una vergüenza). Seguramente eso requerirá que los fondos que lleguen

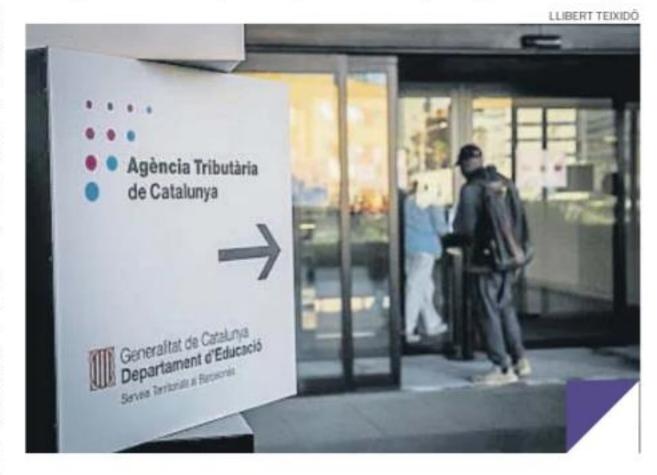

# La reforma tendría que incluir la condonación progresiva de la deuda autonómica

a las autonomías aumenten en no menos de un 2% del PIB. Vienen a ser entre dos y tres meses del gasto en pensiones. No es una trivialidad, pero es factible en una amplia programación sobre un periodo transitorio.

5) Acabado el periodo transitorio, el fondo global de gasto de las autonomías y el de la Administración central tendrían que crecer al mismo ritmo en años sucesivos. Propósito: no devaluar las autonomías.

6) En el periodo transitorio hará falta que el Gobierno complemente o reforme el modelo de financiación vigente, con el fin de incorporar los nuevos recursos y de llegar en el fin del periodo a unos resultados distributivos simples y justificables. Por ejemplo, a una asignación igualitaria por persona del gasto asociado con el Estado de bienestar (educación, salud, dependencia...) y con los clásicos de un Estado (policía, justicia, cultura...). En cambio, las infraestructuras -como transporte o apoyo a la industria- son un factor de producción y tendrían que estar en proporción al PIB. Dada la correlación del PIB con la recaudación de impuestos, este criterio satisfaría el

principio de ordinalidad pactado en el acuerdo de investidura entre ERC y PSC-PSOE.

7) Una reforma del sistema de financiación será inviable si supone que alguna autonomía pierda. La ampliación de recursos de las autonomías y su distribución ha de permitir, por tanto, alcanzar lo que llamaré Objetivo Santander. Dejando de lado las infraestructuras, que el gasto autonómico por persona iguale en términos reales del 2024- el de Santander. Se debería analizar con cuidado, pero diría que la propuesta del punto 4 tendría que ser suficiente.

8) Todo lo anterior se refiere al gasto que se origina en los impuestos y endeudamiento estatales. Creo que las autonomías han de tener margen para subir o crear impuestos. No para reducirlos. La competencia fiscal no ha tenido efectos global-

mente virtuosos.

9) Una reforma con espíritu de empezar de nuevo, y esta vez hacerlo bien, tendría que incluir la condonación progresiva de la deuda autonómica. Ahora representa en torno al 20% de la deuda del Estado.

A. MAS-COLELL, economista, UPF y BSE

# los de Juan Roig han hecho mutis por el foro. Literal. No hay manera de saber si el piñagate de Mercadona ha sido una estrategia comercial de las sutiles mientras no nos lo confirme (o desmienta) la propia compañía. Pero pinta a campaña.

Se va a forrar el sociólogo que analice la ensoñación que llevamos consumiendo en bucle desde hace más de una semana. ¿Ligar de siete a ocho de la tarde en el supermercado colocando una piña boca abajo en el carrito? ¿El pasillo de los vinos y refrescos es ahora el nuevo bar de copas? ¿Jugar a los autos de choque con el carrito y experimentar un flechazo? ¿Furor en los ultramarinos? Oh, vamos...

No le niego la gracia al guion. Todos nos hemos echado unas risas, jajá. Zoología ciudadana, al estilo *First dates*. Aunque empiezo a tener dudas de que al guionista no se le haya ido la trama un pelín de las manos. Diría que no ha tenido en cuenta un par de cosas. Una, que la marabunta adolescente, y no solo, desborda aforos. Y dos, que las piñas enteras, de tanto manoseo e ir del estante al carrito y luego vuelta

### El 'piñagate' de Mercadona

### Susana Quadrado



al estante, acaban cual piñas coladas. Esto es, invendibles. Hay efectos colaterales de esta boutade nacida en TikTok y hecha viral. En algunos Mercadona han tenido que retirar esta fruta a la supuesta hora del ligoteo y guardarla en el almacén por si acaso, porque ya me explicarás para qué vas a llevarte a casa una piña que detestas si cuando alcanzas la línea de cajas no te has comido ni un rosco.

La cuestión es que el superempresario Juan Roig, que algo sabe de vender su marca, ha tenido comiendo de su mano a un buen puñado de ciudadanos. Como monos amaestrados...

monos amaestrados.

...Y ahí es donde servidora quería llegar. Caer en las garras de una campaña articulada desde las redes sociales puede ser algo inocente, como es el caso del *piñaga*te, con todas las chanzas y el infantilismo que genera. Pero no deja de ser un ejemplo claro de cómo el debate en el mundo virtual puede llegar a condicionar el comportamiento social y convertir a los usuarios en cajas de resonancia gratuitas.

El gregarismo asusta. Lo vemos fruto de estrategias publicitarias, pero también de peligrosos discursos envenenados de la política y de las magufadas. La carambola es la misma.

Sabíamos de la balacera en que se han convertido TikTok, Instagram, Facebook, X... Lo aterrador es que sea el reflejo de algo real más allá de este gallinero. Es decir, que la realidad de la calle supere la ficción de las redes. La bovina tendencia a rumiar pienso digital del malo puede volvernos más tontos a todos. Al tiempo. •

# Riesgo de anticatalanismo

### Fernando Ónega



onfieso mi nula capacidad analítica para un examen riguroso del acuerdo entre el PSC y Esquerra. No acabo de entender por qué unos lo llaman concierto y otros lo dejan en modesta financiación singular. Tampoco entiendo por qué el presidente Sánchez lo considera un paso hacia la federalización de España, si modificar el sistema autonómico no puede ser fruto de los sueños de un señor, por nobles que sean, sino el resultado de un pacto de Estado como el que nos llevó a la Constitución del 78. No consigo comprender de dónde saldrán los fondos para que el PSOE asegure que habrá más dinero para todas las autonomías. Y, si el acuerdo es tan solidario como dicen, tampoco sé descifrar por qué en su texto no se detalla esa solidaridad. Supongo que, con las explicaciones que el Gobierno dará estos días, incluso a un escribidor tan limitado como el que suscribe se le abrirán las entendederas.

Este marasmo intelectual y político se vuelve desasosiego -no quiero

### Espero que las discrepancias entre el PSC y Esquerra no sean el anuncio de un fracaso

utilizar la palabra alarma- al contemplar las reacciones que el acuerdo produjo y sigue produciendo en parte de la clase política y los efectos que puede provocar en la sociedad, comenzando por la catalana. Empiezo a temer que la oposición radical de las derechas, singularmente del PP, haga recordar en Catalunya las famosas mesas petitorias de firmas contra el Estatut. En consecuencia, temo que esa oposición, fortalecida por la protesta de los barones más críticos del PSOE, sea entendida como una nueva muestra de anticatalanismo. Y, también en consecuencia, que eso reanime el antiespañolismo y devuelva a los independentistas la mayoría que las encuestas les empezaban a negar. Las tensiones entre Catalunya y el Estado siempre se alimentaron de este tipo de conflictos, reales o inventados.

Si ese fuese el resultado final de la ambiciosa iniciativa de concordia y entendimiento que propuso el presidente del Gobierno, se podría empezar a decir que le ha salido un pan como unas tortas. Espero y deseo que, por el bien de todos, no sea así; que la política "anti" desaparezca de las relaciones entre partidos y que las discrepancias entre el PSC y Esquerra no sean el anuncio de un fracaso. Es decir, que solo sean diferencias de interpretación que Pedro Sánchez y María Jesús Montero lograrán explicar.

#### CARTAS DE LOS LECTORES



Los lectores pueden enviar sus cartas a cartas@lavanguardia.es. La Vanguardia las agradece y escoge para publicar aquellas cuyo texto no supera los mil caracteres. Es imprescindible que vayan firmadas con nombre y apellidos y debe constar su DNI o pasaporte, la dirección y el teléfono. No se publicarán escritos firmados con seudónimo o iniciales. La Vanguardia se reserva el derecho de resumir o extractar el contenido de las cartas y de publicar aquellas que crea oportuno. No se mantendrá correspondencia ni se atenderán visitas o llamadas telefónicas sobre originales no publicados.

### Immigració a Ripoll

Fa molts anys que visc a Ripoll i, sense dades que ho confirmin, diria que, mai com ara, el nombre d'immigrants i la seva visibilitat havia estat tan gran. Els populismes de Sílvia Orriols, Alvise Pérez o Santiago Abascal serveixen per arreglar la seva situació personal, però en cap cas per resoldre problemes tan complexos com la immigració, i tants d'altres.

Antoni M. Planes Batalla Ripoll

### El finançament

Voldria posar en valor l'article "El finançament o l'honor del president" del professor Antoni Castells (Política, 31/ VIII/2024) i felicitar-lo per unes reflexions tan clarificadores.

Al president Illa li voldria recordar aquella frase del president Tarradellas, a qui té com a nord polític: "Quan torno de negociar de Madrid, en aterrar al Prat, a Madrid ja han canviat tot el que he pactat o acordat".

Això lliga amb l'oportuna reflexió del doctor Castells sobre "l'honor del president": "Ara el president Illa té al davant una tasca hercúlia: fer complir l'acord". Espero que ho tingui en compte a l'hora de negociar, sobretot el tema del financament.

Jordi González Altés Barcelona

### Et trobarem a faltar

Quina mala notícia per als lectors de La Vanguardia: en Quim Monzó ens diu que penja les botes de l'articulisme. Vol aprendre a jugar a la botifarra, entre altres coses que té al cap de fer, segons ens explica a l'entrevista (Cultura, 1/IX/2024). Doncs endavant amb la decisió presa, per bé que molta gent que tenim en aquest mitjà el nostre diari de referència et trobarem molt a faltar, Quim. Sense ànims de fer-te la garagara, llegir la teva columna



### El avión más grande sobrevolando el tejado de casa

Xavi Cabo ha captado el avión más grande de los que operan en el aeropuerto de Barcelona, el Airbus 380, como si estuviera aterrizando en el tejado de casa mientras sobrevolaba la playa de Gavà. Pueden compartir sus fotos en el correo participacion@lavanguardia.es

sempre ha estat un plaer, i també un encert el teu últim llibre, per recordar el que ens havies exposat al diari.

A La Vanguardia d'aquest diumenge, un merescut homenatge, al qual m'afegeixo i et desitjo el bo i millor, sigui jugant a la botifarra o qualsevol altra cosa que vulguis fer i que, per manca de temps, quedava en res. De tot cor, gràcies i molta sort!

> M. Angels Batalla Salvadó Subscriptora Barcelona

que tiene que ver con los peligros y la fatalidad del éxito una vez alcanzado: los infortunios y las desgracias del duelo.

proceso común y universal

Hoy puedo decir que ver este Barça me da motivos no para creer, pero sí para verlo. El año pasado lo veía, pero simplemente por ser culé. Ahora me da al menos el placer de lo bueno y entretenido de ser del Barça.

> Martín Grinberg Faigón Barcelona

### Confesión culé

La primera vez que mi padre me llevó al Camp Nou yo tendría seis o siete años. El Barça jugaba contra el Rayo Vallecano y ganó por 7-0. Al finalizar, mi padre me dijo, en tono de broma: "No te creas que esto va a ser siempre así".

Por supuesto, no se imaginaba que una década más tarde asistiríamos a la etapa más gloriosa del Barça y el fútbol, con el mejor jugador de todos los tiempos y el mejor entrenador.

Luego hemos vivido ese

Falso humor

Fui con mis hijos, adolescentes unos y otros ya no, a ver la película *Deadpool y Lobezno*. La cantidad de tacos y frases de mal gusto con chistes soeces e incluso con referencias a abusos de pederastia me dejó, sencillamente, de piedra.

Y es que los tiempos que corren son de una desconcertante incoherencia, pues pretendemos luchar contra las agresiones sexuales, y luego se permite que nuestros hijos vean películas donde lo normal sea hablar con gran agresividad sexual camuflada de falso humor.

Los límites han de existir por muchas razones, y entre ellas, por respeto a nosotros mismos y los demás, y por la formación en valores de nuestra juventud.

> José M.ª Valón Mur Barcelona

### Regar per conservar

Contigua al Park Güell hi ha una petita zona forestal amb fonts i camins per fer una passejada, esport o acompanyar el gos. Els darrers anys la sequera ha facilitat la mort de molts pins, però en cap cas se n'hi han plantat de nous, i com que és un espai considerat forestal, l'Ajuntament no el rega amb aigües freàtiques.

És una pena que una zona verda enmig de Barcelona es deixi malmetre per una pèssima gestió de l'Ajuntament. Implorem a qui correspongui que hi posi seny abans no sigui tard.

**ANUNCIOS Y ESQUELAS** 

Por teléfono 902 178 585

ATENCIÓN AL SUSCRIPTOR

Tel.: 933 481 482

ATENCIÓN AL LECTOR

Cartas de los lectores

cartas@lavanguardia.es

defensor@lavanguardia.es

Defensor del lector

Barcelona Av. Diagonal, 477. 08036

Tel.: 93 344 30 00. Fax: 93 344 31 88

Tel.: 91 515 91 00. Fax: 91 515 91 09

Tel.: 93 481 22 00. Fax: 902 185 587

Madrid María de Molina, 54, 4.º. 28006

GODÓ STRATEGIES SLU

Antoni Betbesé Barcelona

# A todo le llaman fiesta mayor

### Joaquín Luna



e un tiempo a esta parte, las fiestas mayores del estío parecen un homenaje empático al Ministerio de la Propagación de la Virtud y la Prevención del Vicio, tan vituperado pese a sus desvelos por mejorar el día a día de los afganos y las afganas, triste de narices.

Desde San Fermín hasta el Cipotegato de Tarazona de final de agosto –un bendito al que arrojan tomates a mansalva–, pasando por el barrio de Gràcia, he presenciado la fractura: fiestas que instruyen a la ciudadanía y fiestas donde el populacho se limita a divertirse.

Los progresos en Catalunya se deben a un tejido asociativo tan activo como subvencionado, poseído por una misión divina: concienciar. ¡Qué gran tarea pedagógica la de concienciar a la ciudadanía -menores incluidos- cuando menos se lo espera!

Las fiestas de Granollers y Gràcia han destacado por su espíritu concienzudo. Ya siento no haber

### Algunas fiestas incluyen guiños al Ministerio de Propagación de la Virtud de Afganistán

podido disfrutar del taller ese de Granollers, en el que los querubines lanzaban cócteles molotov y contenedores contra la policía –¿quién no ha soñado alguna noche con despeñar un contenedor calle abajo? –. En cambio, tuve el acierto de vivir la noche del silencio de las fiestas de Gràcia.

-Cerramos en quince minutos...
Así nos saludó una camarera en
una terraza de la plaza de la Vila a
las once y media de la noche del
histórico domingo 18 de agosto.
¡La noche del silencio en plena
fiesta mayor! Ninguna banda, ningún ruido, cuatro gatos en las calles. Lo que antes se llamaba un funeral de tercera...

El efecto que tienen estas iniciativas históricas es admirable -reitero lo de históricas por si no he concienciado a nadie-. En la calle Jesús, segundo premio a la decoración, dieron un paso más esa noche. Atendían la barra personas con cascos a fin de poner en valor -¿se dice así, no?- el lenguaje de signos, de modo que pedir un quinto o un cubata exigía repasar un documento sobre el lenguaje de los signos. Yo, la verdad, me corto ante el progreso cívico pero decidí solidarizarme: una noche de fiesta sin gota de alcohol.

¡Todo menos concienciar a una conciudadana al ritmo de la Orquesta Inmortal Girona!•

### grupoGodo

JAVIER GODÓ, CONDE DE GODÓ Presidente

Carlos Godó Valls Consejero Delegado

Màrius Carol Consejero Editorial

Ramon Rovira Director General de Presidencia

Ana Godó Directora de Libros de Vanguardia y V. Dossier

Jaume Gurt Director General Corporativo

Pere G. Guardiola \_\_\_\_ Director General Comercial y de Expansión

Xavier de Pol \_\_\_\_\_ Director General de Negocio Media

Jorge Planes \_\_\_\_ Director de Estrategia y Desarrollo Corporativo

LA VANGUARDIA

JAVIER GODÓ, CONDE DE GODÓ Presidente-Editor

Óscar Rodríguez \_\_\_\_ Director General
Javier Martínez \_\_\_\_ Director Digital y Suscripciones

Xavier Martín \_\_\_\_ Director Económico Financiero

Juan Carlos Ruedas \_\_ Director de Marketing y Desarrollo de Negocio

Edita LA VANGUARDIA EDICIONES SL. Av. Diagonal, 477. 08036 Barcelona Tel.: 93 481 22 00 / 93 481 25 00 Fax: 93 481 24 55 Internet www.lavanguardia.com

Depósito legal B-6,389-1958 ISSN 1133-4940 (edición impresa) ISSN 2462-3415 (edición en línea en pdf) Imprime CRE-A IMPRESIONES DE CATALUNYA SL

Poligono Zona Franca, calle 5, sector C. 08040 Barcelona ROTOMADRID, SL. C/ Meridiano, 19. 28850 Torrejón de Ardoz, Madrid Distribuye MARINA BCN DISTRIBUCIONS SL Calle E. 1 (esg. c/6). Pol. Industrial Zona Franca. 08040 Barcelona

Calle E, 1 (esq. c/6). Pol. Industrial Zona Franca. 08040 Barcelon Tel.: 93 361 36 00

Difusión controlada por OJD

e LA VANGUARDIA EDICIONES, SL. BARCELONA, 2024. TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS Esta publicación no puede ser reproducida, ni en todo ni en parte, ni registrada en o transmitida por un sistema de recuperación s

Esta publicación no puede ser reproducida, ni entodo ni en parte, ni registrada en, o transmitida por, un sistema de recuperación de información, en ninguna forma ni por ningún medio, sea mecánico, fotoquienico, electrónico, magnético, electrónico, por fotocopia, o cualquier otro, sin el permiso previo por escrito de la empresa editora. A efectos de lo previsto en el artículo 32.1 del Texto Refundido de la LPI, La Vanguarda Ediciones, Si. se opone expresamente a la utilización de cualesquiera contenidos de este dario con la finalidad de realizar reserias o revistas de premia confines comerciales (press-clopping) sin contor con la previa autorización de La Vanguarda Ediciones, Si.

# Sociedad

### Un fenómeno excepcional

Canal Natural www.lavanguardia.es/natural



PAULA MATEU Barcelona

l desierto del Sáhara, una de las regiones más áridas del planeta, podría experimentar durante las próximas dos semanas un periodo de lluvias intensas que, según predicen los modelos del Centro Europeo de Previsiones Meteorológicas a Plazo Medio (ECMWF, por sus siglas en inglés), podría hacer caer en semanas el equivalente a años de lluvia en algunas zonas del desierto.

José Luis Camacho, portavoz de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) de España, afirma que los modelos están mostrando una situación "anormal", y que efectivamente, "lloverá en el desierto", pero que por el momento es "casi imposible" saber cuánta agua caerá debido a las dificultades de efectuar predicciones sobre lluvias convectivas -como es este caso-, producidas en condiciones de inestabilidad atmosférica.

Camacho explica que en zonas como el Sahel (la franja fronteriza u orilla del Sáhara, situada a una latitud aproximada de 15º norte) ya se han producido, en los últimos días, precipitaciones muy intensas que han provocado daños en infraestructuras y víctimas mortales, pero que meteorológicamente, esto "no es excepcional", pero sí responde a una estación de lluvias de carácter muy irregular.

"Que llueva mucho en el Sahel no es excepcional, pueden darse grandes precipitaciones y puede ocurrir, como este año, que sean irregulares", especifica el portavoz de la Aemet. Lo excepcional, sin embargo, es el desplazamiento hacia el norte que van a sufrir las lluvias.

Las lluvias han alcanzado el norte de Chad (aproximadamente, latitud 20° norte), con episodios de lluvia más intensos de lo habitual y, según las predicciones, el jueves empezará a formarse una masa todavía más al norte, "menos impresionante que lo que ocurrió en el sur la semana pasada, pero que se irá conectando al sistema de lluvias y desplazándose hacia el norte", explica Camacho, y enfatiza que no es "normal" que las lluvias se queden tanto tiempo.

Así, podrían caer hasta cincuenta litros por metro cuadrado en zonas donde en los últimos años no han caído más de diez o veinte, en regiones donde muchas construcciones son de adobe, pensadas para resistir el calor y "que con lluvias intensas pueden deshacerse como azucarillos", alega el portavoz.

Las causas de este episodio, según apuntan los modelos, es un cambio de flujos en la atmósfera, con un desplazamiento hacia el norte y una mayor actividad de la zona de convergencia intertro-

# Anomalía en el desierto del Sáhara

Un cambio en los flujos de la atmósfera puede provocar que caiga en dos semanas el equivalente a años de lluvia: hasta 50 litros/m² en algunas zonas, según las predicciones

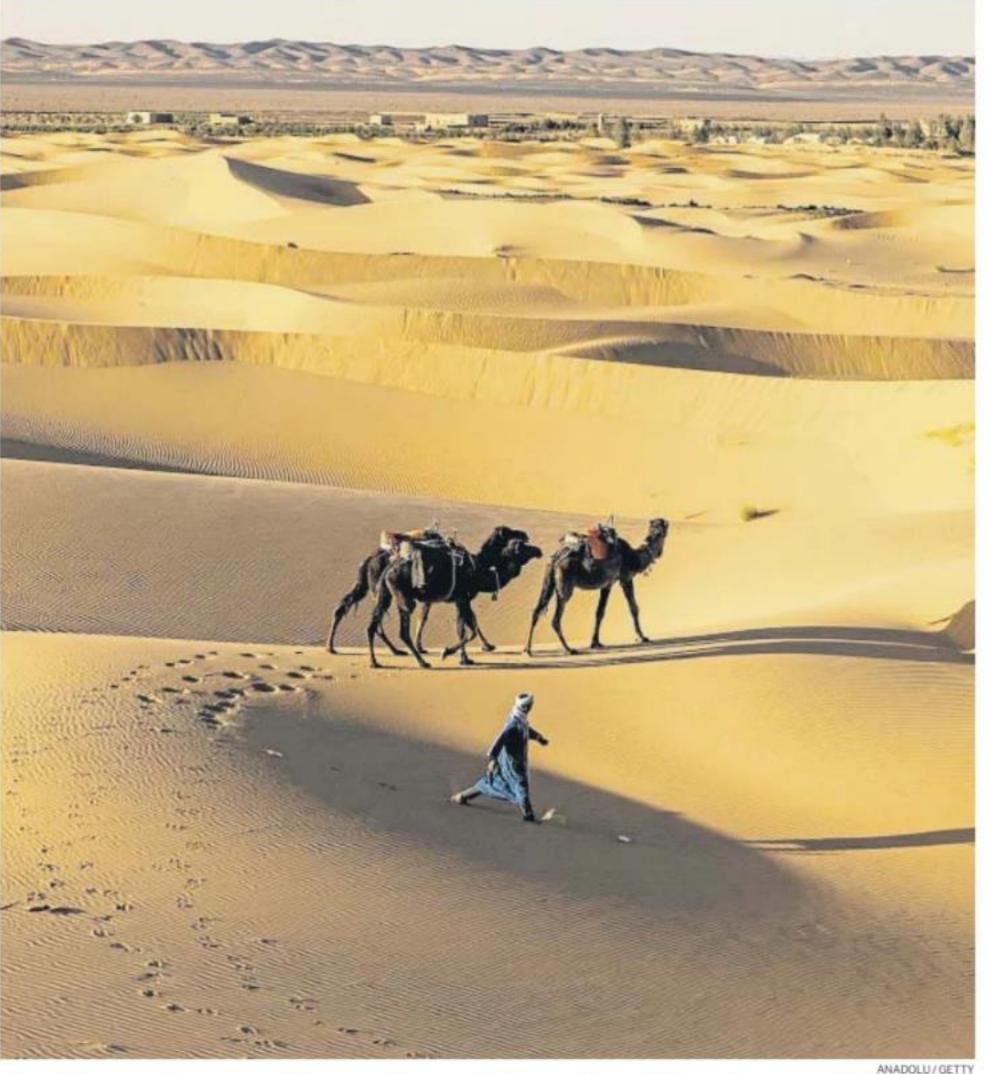

Vista del Gran Sáhara, conocido como el mayor desierto caliente del mundo, con 9 millones de km²

### ¿Es culpa del cambio climático?

José Luis Camacho, portavoz de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) de España, reconoce que la actual estación de lluvias ha sido muy irregular y que han registrado muchas oscilaciones; pero que, aunque el fenómeno es excepcional, puede ser entendido en el marco de la naturaleza caótica de la atmósfera, ya que "ciertas perturbaciones forman parte de sus leyes". En consecuencia, el portavoz considera que es prematuro apuntar

al cambio climático. Postura con la que coincide Javier García-Serrano, miembro del Grup de Meteorologia de la Universitat de Barcelona. No obstante, Camacho advierte de que existen ciertos factores que facilitan las perturbaciones y que pueden aparecer con el cambio del clima. Entre ellos se encuentran, por ejemplo, las temperaturas de los océanos o del propio Sáhara. "Este año, las olas de calor en la región del Sahel han sido muy intensas;

aunque se ha hablado poco, ha habido víctimas mortales", señala. Además, advierte que en los próximos años las olas de calor podrían alcanzar valores aún más altos, según modelos con alta probabilidad. "La región lleva un año duro pero, en lo que respecta a las lluvias del Sáhara, el fenómeno es por el momento excepcional. Ahora, tenemos que seguirlo de cerca y ver si se reproduce en los próximos años", concluye Camacho.

pical (ZCIT), una franja que se extiende por el ecuador y se caracteriza por ser el lugar donde los vientos alisios del hemisferio norte convergen con los del sur, dando lugar a grandes formaciones nubosas y tormentas.

Javier García-Serrano, miembro del Grup de Meteorologia de la Universitat de Barcelona, explica que el desplazamiento de esta franja hacia al norte es algo que ocurre todos los años, aunque en esta ocasión, la ZCIT se encuentra algo más allá de lo que sería habitual. "Todos los veranos, la radiación solar sube hacia el norte, mientras que en invierno se va hacia el Atlántico sur y este movimiento implica multitud de cosas; entre ellas, por ejemplo, el desplazamiento de esta zona de convergencia", especifica.

Este año, sin embargo, el desarrollo de una Niña atlántica y del monzón africano (cuando las lluvias saltan de la costa de Guinea al interior del continente africano) han creado un contraste mayor entre la temperatura del continente, que recibe mucha radiación solar, y la del océano, que tiene una temperatura menor a causa de la Niña atlántica. La consecuencia de esto es un

### La franja en la que convergen los vientos alisios del norte con los del sur se desplaza más al norte

mayor desplazamiento de la zona de convergencia, que es "empujada por el frío".

"Aunque se salga de lo habitual, esto es algo esperable", puntualiza García-Serrano. Pero el profesor enumera otros elementos que se están sumando al cóctel atmosférico, como la elevada temperatura a la que se encuentra el Mediterráneo o la de ciertas zonas del Atlántico.

García-Serrano advierte, además, que la atmósfera es un sistema "muy caótico" comparado, por ejemplo, con los océanos, pero que a pesar del gran componente aleatorio que acumula, existen distintos condicionantes que modulan o modifican su comportamiento y, en la actualidad, "se están dando muchos ingredientes para que sea más complejo".

El profesor cierra con que, más allá de las predicciones que se han realizado sobre el desierto del Sáhara, es importante no perder de vista que el desplazamiento de esta zona de convergencia se espera que tenga efectos también sobre los huracanes del Atlántico. "La actividad convectiva es como una piedra que lanzas al río y genera perturbaciones al saltar en el agua; una semilla que combinada con la temperatura del Atlántico puede generar huracanes", concluye García-Serrano.



LIBERT TEIXIDÓ

Los vídeos colgados en esa aplicación son de pago; el problema surge cuando las chicas son menores

Uno de los primeros encarcelados acusado de ejercer como proxeneta en esa aplicación de sexo está en la calle con la 'bendición' del fiscal

# Las razones de la libertad del 'Rey de OnlyFans'

JAVIER RICOU Lleida

"Me gusta que las modelos que llevo tengan un perfil así como de inocente, que parezcan inocentes, pero que estén buenas. Y si son menores, mejor". Son declaraciones a un programa de televisión (Equipo de investigación, en La-Sexta) de Sergio F., bautizado como el Rey de OnlyFans en España. El primer encarcelado, al menos que se tenga constancia, en este país por presuntamente beneficiarse económicamente de una nueva modalidad de proxenetismo a través de esa aplicación.

En ese portal las personas que cuelgan imágenes explícitas de sexo cobran por su visionado; nada que objetar si se hace de forma libre y las mujeres son adultas. El problema, y este es el caso, se plantea cuando las protagonistas de esos vídeos son menores y han sido animadas por adultos a publicar esos vídeos eróticos. Previo pago de una comisión del dinero

ingresado con los clics, claro. Son los nuevos proxenetas virtuales.

Estas diligencias contra Sergio F. seguían el guion previsible dada la gravedad del caso, hasta que hace unos días el Rey de Onlyfans en España ha quedado en libertad. Llevaba en la cárcel desde marzo. Un tribunal ha entendido que alargar la estancia en la cárcel de este presunto proxeneta podría

### El detenido presumió de quedarse con parte del dinero ingresado por las chicas que cuelgan vídeos en la red

ser "desproporcionado".

El descaro de este hombre en sus declaraciones públicas (después dijo que todo era broma) no parece tener límites. Sergio admitió que gestionaba cuentas de 25 chicas a las que exigía que colgaran "contenidos explícitos con masturbaciones". Por ese trabajo de intermediario, si no se le quiere llamar proxenetismo, el hombre confesó quedarse entre el 30% y el 50% de lo ingresado por esas chicas, que él prefería "fueran menores". Y el negoció, también presumió, no le iba nada mal. Ingresaba, dijo, hasta 400.000 euros al mes.

Pero a Sergio no se le arrestó por esa verborrea. Fue detenido por obligar, presuntamente, con engaños a dos menores a colgar vídeos sexuales de ellas en esa red social. ¿Los delitos? Trata de seres humanos, corrupción de menores y contra la hacienda pública.

Un juzgado de Arganda del Rey lo encarceló por comerciar con contenido sexual de dos chicas de 17 años en esa red social. Todo se denunció desde el IES Las Lagunas de Rivas Vaciamadrid. El centro supo que una de sus alumnas menores vendía vídeos porno suyos en OnlyFans. Después se descubrió la existencia de otra menor. Las dos captadas supuestamente por Sergio.

La libertad la ha dictado la Audiencia Madrid y, en ese auto, aunque se admite que existen en este caso indicios racionales de criminalidad, se estima que la prolongación de la prisión podría resultar "desproporcionada". Ese tribunal argumenta que ya no hay riesgo de destrucción de pruebas y se ha constatado el arraigo personal del acusado, a pesar de que ese hombre vivió en Andorra.

Esa libertad se ha dictado con la bendición de la Fiscalía, después de que ninguna acusación particular pusiera reparos. La Audiencia de Madrid acuerda, en su auto, la prohibición al hombre de acercarse a menos de 500 metros de las dos menores y de comunicarse con ellas. Algo es algo.

# El PP de Ávila expulsa al alcalde que entonó cánticos pedófilos y de violaciones

**REDACCIÓN** Barcelona

El Partido Popular de Ávila anunció ayer que el alcalde de Vita (Ávila), Antonio Martín Hernández, abandonará el grupo municipal del PP ante los "hechos inadmisibles" que protagonizó al cantar una canción en la que "hace apología de la pederastia y de la violación" durante las fiestas del pueblo el pasado 25 de agosto, según denunciaron desde el PSOE y Podemos.

El PP, en un comunicado emitido a través de sus redes sociales, recalcó que Martín no es afiliado del partido y que será expulsado del grupo municipal de los populares al que pertenece. A su vez, reiteraron su compromiso "contra toda actitud vejatoria contra las mujeres y menores".

Tras el revuelo, y horas después, Martín Hernández, que se encuentra de crucero por las islas griegas, grabó un vídeo de menos de un minuto de duración donde pedía disculpas "si alguien se ha ofendido".

Asegura que esa canción se "cantaba tradicionalmente por las fiestas de Vita" y que en ningún momento al cantarla se quiso "ofender a nadie".

Afirma que ha respetado "siempre a las mujeres, a las niñas y a los niños y a todo el mundo" y que la canción "no se volverá a cantar".

En dicho vídeo no dice nada de dimitir, y es que "de mocima de un escenario siendo alcalde del Partido Popular".

Para Fernández, las palabras de Antonio Martín Hernández "son constitutivas de delito" y por ello, en nombre de Podemos, instó a la Fiscalía "a que tome medidas". Además, desde el partido estudiarán "todas las posibilidades" para que se depuren "todas sus responsabilidades penales" porque, a su juicio, "son unas declaraciones que hacen apología de la pedofilia y de la violación".

El portavoz de Podemos aseguró que si los hechos "no hubiesen tenido la repercusión que han tenido… este miserable hoy seguiría siendo al-

### Antonio Martín pidió disculpas horas después del revuelo desde un crucero en las islas griegas

calde del Partido Popular".

Incluso la orquesta, de nombre Nexia, que estaba tocando en las fiestas del pueblo –y a cuyos miembros el alcalde pidió subir al escenario para cantar una canción– expresó ayer a través de un comunicado su más "enérgico rechazo" a los cánticos "machistas y que alardean de una agresión sexual" realizados por Martín Hernández, del que se ha desmarcado por completo al pre-



Instante en que el alcalde canta la canción desde el escenario

mento", como dijo en declaraciones a EFE, no tiene intención de hacerlo, aunque analizará "las cosas" cuando regrese de vacaciones.

El portavoz de la ejecutiva de Podemos, Pablo Fernández, pidió ayer a la Fiscalía que actúe contra el alcalde que la semana pasada "se subió a un escenario a hacer apología de la pederastia y de la violación".

Durante una rueda de prensa junto a la eurodiputada Isa Serra, Fernández reprodujo las "vomitivas palabras que este ser, que este miserable, que este personaje profirió en-

cisar que su actuación no representa ni los valores ni los principios de dicha empresa musical.

La agrupación detalló que el alcalde les apuntó que se iba a cantar un himno del pueblo el cual no se había interpretado en años y deseaban recuperar. En su comunicado matizan que, ante "la favorable acogida de este cántico" y lo inesperado del momento, "los integrantes de la orquestra decidieron no intervenir por temor a posibles represalias por parte del alcalde y los presentes".•

### Una trampa con la llamada del dinero

■ Ya lo advirtió la Fundación Mujeres Jóvenes: la prostitución escribe nuevos capítulos, y no es en la calle ni en pisos; la nueva realidad se cuece en internet. Hablaban de la plataforma OnlyFans. Ahí, previo pago, se consume una pornografía que se ha demostrado que ya tiene, como si se estuviera en un burdel, intermediarios. O lo que es lo mismo, han nacido los proxenetas virtuales, que

buscan a modelos propicias para explotarlas en ese mercado. Esos puteros se hacen llamar, eso sí, coach o management. Se llevan hasta la mitad de los ingresos cobrados por esas chicas por sus vídeos sexuales. El drama es que esas jóvenes no identifican estas prácticas como prostitución. Para ellas es un canal rápido para ganar dinero. Una trampa en la que caen menores sin recursos.

# La Starliner emitió un sonido pulsante que desconcertó unas horas a la NASA

El ruido es atribuido a la retroalimentación sonora entre la nave y la estación orbital

FRANCESC BRACERO Barcelona

El pasado sábado el astronauta de la NASA Butch Wilmore percibió ruidos extraños que se emitían por un altavoz del interior de la nave Starliner, acoplada a la Estación Espacial Internacional Internacional (EEI) desde hace casi tres meses, así que hizo una consulta por radio al centro de control de misión en el Centro Espacial Johnson de Houston, según publicó ayer la web sobre tecnología Ars Technica. "Tengo una pregunta sobre el Starliner -señaló el astronauta-. Hay un ruido extraño que sale por el altavoz... No sé qué lo está haciendo".

Wilmore no había podido determinar si había algo extraño en la conexión entre la cápsula y la EEI, por lo que acercó su micrófono al altavoz para que los ingenieros de Houston pudieran escuchar el sonido, identificado como un pulsación periódica que en el control de la misión calificaron como "una especie de ruido pulsante, casi como un ping de sónar".

El astronauta volvió a acercar su micrófono al altavoz: "Lo haré una vez más, y dejaré que os rasquéis la cabeza a ver si podéis averiguar qué está pasando". El sonido repetitivo fue captado claramente por el centro en Tierra. "Muy bien, os to-



ca a vosotros. Llamadnos si lo averiguáis", se despidió.

La grabación de la conversación fue captada y compartida en la red social X por Rob Dale, un meteorólogo de Michigan. Los ruidos detectados añaden una nueva fuente de misterio a la cápsula de Boeing, que sufrió pérdidas de gas helio durante su



La cápsula Starliner acoplada a la Estación Espacial Internacional

vuelo hacia la EEI y fallos en varios de sus propulsores.

Después de unas horas de investigación, la NASA emitió una nota en la que apuntó que "un sonido pulsante procedente de un altavoz de la nave espacial Starliner de Boeing escuchado por el astronauta de la NASA Butch Wilmore a bordo de la Estación Espacial Internacional ha cesado". "La retroalimentación del altavoz -explicó- fue el resultado de una configuración de audio entre la estación espacial y el Starliner. El sistema de audio de la estación espacial es complejo, ya que permite interconectar varias naves espaciales y módulos, y es habitual que se produzcan ruidos y retroalimentación". Las dudas sobre la fiabilidad

Las dudas sobre la fiabilidad de los motores llevaron la semana pasada a la NASA a decidir que la Starliner regresará a la Tierra sin tripulación. Sus astronautas, el mismo Wilmore y Suni Williams, volverán en febrero próximo con una nave Dragon de SpaceX, lo que ha supuesto un revés para Boeing, el fabricante de la Starliner.

La NASA ha previsto que la Starliner regrese a la Tierra de forma autónoma este próximo viernes 6 de septiembre, con un aterrizaje en el puerto espacial de White Sands (Nuevo México). Wilmore y Williams volverán con la misión de SpaceX, que volará a la EEI el 22 de septiembre y estará allí hasta febrero del año próximo, así que los astronautas de la Starliner pasarán al menos ocho meses en el espacio cuando habían volado para una misión de ocho días. •

# Una sentencia obliga a retirar de las farmacias un genérico de amplio uso

REDACCIÓN Barcelona

Una sentencia del pasado 18 de julio de la Audiencia de Barcelona obliga a retirar del mercado español la presentación genérica del apixabán, un anticoagulante oral de acción directa de consumo muy extendido, una versión moderna del clásico Sintrom. El fallo deja sin efecto una resolución de un juzgado mercantil de Barcelona, que en enero declaró nula la patente que protege al fármaco, comercializado bajo la denominación Eliquis.

Se trata de una batalla en la guerra de patentes que disputan en Europa las farmacéuticas Teva y Bristol Myers Squibb (BMS) por el apixabán. Teva presentó en España en abril la versión genérica del medicamento después de obtener la nulidad de la patente de BMS en este país argumentando que esta multinacional no explicó con detalle el avance científico del fármaco -desarrollado a principios de siglo-, lo que permitiría que cualquier otro laboratorio pudiera producirlo.

Este planteamiento ha sido rechazado ahora por la Audiencia de Barcelona, que veta la comercialización del genérico en aras a la protección de la propiedad intelectual. El certificado complementario de protección del apixabán expira en noviembre del 2026.

Cada presentación de 60 pastillas de 2,5 mg de Eliquis (la dosis mensual) cuesta 81,96 euros, en tanto el genérico se queda en 45,08. Según cálculos difundidos por El País, teniendo en cuenta que cerca de 310.000 usuarios de la sanidad pública toman este fármaco, las autonomías deberán pagar 138 millones de euros más al año por la versión original. Estos pacientes no apreciarán el cambio, ya que seguirán aportando 4,27 euros en las farmacias, pero las 45.000 personas que toman apixabán de forma privada tendrán que invertir unos 37 euros más cada mes.

### Cambios en la misión de SpaceX

modificado en gran parte la misión Crew-9 de la NASA con SpaceX, que despegará a partir del próximo 24 de septiembre. El hecho de que se haya decidido que los astronautas de la Starliner regresen a la Tierra en esta nave obliga a dejarles dos asientos libres, por lo que la misión original de cuatro tripulantes irá solo con dos. La NASA ha elegido, por su

experiencia previa en vuelos espaciales, al comandante estadounidense Nick Hague y al cosmonauta ruso de Roscosmos Alexánder Gorbunov. Las astronautas de la NASA Zena Cardman y Stephanie Wilson, previamente anunciadas como miembros de la misión Crew-9, serán reasignadas a otra. La NASA ha fabricado nuevos trajes espaciales para los astronautas de la Starliner.



### Suite music festival

LEÓN LARREGUI - BANDALOS CHINOS MAFALDA CARDENAL - VENTURI - ARA MALIKIAN



Enero -Diciembre 2024



LAVANGUARDIA





# Muchos hombres normalizan la falta de erección por la edad, pero tiene remedio

Los andrólogos animan a buscar tratamiento para mantener una vida sexual plena

**MAYTERIUS** Barcelona

La erección, como otras funciones fisiológica, se va deteriorando con la edad, y por eso muchos hombres que padecen disfunción eréctil, la normalizan y no hacen nada. En concreto, tres de cada diez afectados no acude al médico en busca de tratamiento, según datos facilitados por la Asociación Española de Andrología, Medicina Sexual y Reproductiva (Asesa) a la agencia Efe.

"Muchos hombres piensan que es normal, que les ha llegado la hora de bajar la persiana y ya está; pero que sea algo normal a medida que se envejece no quiere decir que no haya que ponerle remedio; también es normal tener vista cansada y nos ponemos gafas para seguir leyendo", asegura en conversación con La Vanguardia el presidente de Asesa, Ignacio Moncada Iribarren. Y subraya que, igual que se abordan los problemas de visión, ha de ponerse solución a los problemas de erección para mantener una sexualidad plena a cualquier edad. "La sexualidad es un derecho básico de las personas y es parte de la salud, y hoy hay tratamientos factibles, sencillos y eficaces para la disfunción eréctil que pueden devolver a los afectados y a sus parejas una sexualidad completa", enfatiza el urólogo.

Detalla que muchos problemas de erección se pueden resolver controlando factores de riesgo como la hipertensión, el colesterol, la obesidad o la falta de ejercicio físico, o abordando aspectos emocionales que influyen en la sexualidad, como la baja autoestima o la pérdida de confianza. "Y cuando eso no basta, tenemos tratamien-



Un urólogo da explicaciones sobre el posible tratamiento a un paciente

### Uno de cada cinco varones de entre 40 y 70 años padece disfunción eréctil y el

tos eficaces avalados por las guías clínicas y con pocos efectos adversos", añade.

30% no acude al médico

En el ámbito de la medicación oral, Moncada explica que a las pastillas (la popular viagra y otras similares) se ha sumado un fármaco en espray que actúa a los 5 minutos de pulverizarse en la boca, "lo que supone un gran avance porque facilita espontaneidad en

las relaciones sexuales, no hace mayor a partir de esa edad. No falta preverlas para tomar la pastilla una hora antes".

Para quienes no responden a estos fármacos, el tratamiento sugerido son inyecciones que se aplican en el pene cuando se va a practicar sexo para promover la vasodilatación. Otra alternativa es implantarse una prótesis de pene, unos cilindros hidráulicos que permiten provocar la erección. "A mucha gente le echa para atrás la idea de someterse a una cirugía, pero es una alternativa factible y eficaz y los pacientes que se operan están muy satisfechos", afirma Moncada.

La disfunción eréctil afecta a uno de cada cinco hombres de entre 40 y 70 años, y la proporción es

obstante, lo que llama la atención a los urólogos en los últimos años es el aumento de problemas de erección entre varones jóvenes. Moncada los atribuye a que "se sienten más exigidos, más inseguros, piensan que no van a dar la talla en la cama, y ese componente de ansiedad conduce a erecciones no completamente funcionales".

A ello contribuye también la generalización del consumo de porno. "Yo insisto a mis pacientes en que no consuman mucho porno porque la erección es un mecanismo neurológico, y si la señal la tenemos saturada eso influye muy negativamente y se va a necesitar un nivel de excitación mayor para ponerla en marcha", explica.

### El fallo en los frenos de un camión deja 3 muertos y 4 heridos

**SUCESOS** Tres personas fallecieron y otras cuatro resultaron heridas en un accidente ocasionado sobre las 16 horas de ayer por un camión en un camino agrícola de la localidad valenciana de Benifairó de les Valls. El camión, de gran tonelaje y que se suele utilizar para el transporte de naranjas, perdió los frenos y arrolló a varias personas y al menos dos furgonetas. El centro de urgencias de la Generalitat movilizó un helicóptero medicalizado, dos unidades del SAMU, dos unidades de soporte vital básico y equipo médico de atención primaria. El Ayuntamiento del municipio, que se encuentra inmerso en unos días festivos, ha cancelado toda la programación festiva. / Redacción

### Ocho nuevos casos del virus del Nilo en Sevilla

CIENCIA La Consejería andaluza de Salud informó ayer de que se han confirmado ocho nuevos casos de personas afectadas por el virus del Nilo la última semana en la provincia de Sevilla, así como la circulación del virus en varias localidades de esta provincia y en las de Cádiz y Málaga. Cinco de ellos ya están dados de alta. Además, se ha detectado la circulación del virus en otros siete municipios sevillanos, en tres gaditanos y en Málaga. Se ha localizado también presencia del virus en mosquitos capturados en el entorno rural de Dehesa de Abajo, Pinares de Colina, La Puebla del Río y Palomares del Río, así como en cuatro équidos./Efe

a tenemos Govern. En el ámbito de salud y social compartimos la ambición de ser referentes europeos en buenos resultados asociados a un modelo propio que suma capacidades, que integra y cohesiona, y que innova para mejorar. Y eso lo tenemos: con un gasto sanitario público per cápita inferior a la media estatal y europea tenemos resultados superiores en esperanza de vida, tasa de mortalidad infantil, tasa de mortalidad por enfermedades crónicas, cobertura vacunacional y satisfacción de los pacientes.

Por lo tanto repensamos si la prioridad es abrir el debate sobre el modelo, entreteniéndonos en la confrontación ideológica, o la prioridad es trabajar un plan para garantizar la sostenibilidad y la solvencia del sistema público de salud y de servicios sociales, su accesibilidad y su calidad.

Este es un reto central. Las necesidades de gasto van creciendo por el incremento de la demanda y el nivel de utilización de los servicios (cronicidad), por el incremento de costes laborales y por el indigital. Mientras las finanzas públicas es- sos para hacerlo posible.

### **TRIBUNA**

Roser Fernández Directora general de La Unió

### Priorizar e invertir

tán en permanente tensión para cumplir los objetivos del déficit, y hay competencia de recursos para atender a los diferentes servicios públicos. No podemos ser tan irresponsables de hablar solo de incrementar el gasto sin compartir con qué recursos podemos hacer frente. Generar déficit permanente o centrifugarlo a las entidades pone en peligro la viabilidad del sistema y compromete a las generaciones futuras. Si en eso estamos de

Priorizar quiere decir hacer un ejercicio social, compartido y equilibrado de priorización de unos recursos escasos, vía reasignación y/o vía recursos adicionales. ¿A mejorar las listas de espera y las condiciones laborales de los profesionales, a inversión en infraestructuras y equipamientos? ¿Y a dónde? ¿A salud/servicios sociales? ¿A atención primaria/hospitales/atención intermedia/salud mental? ¿A personas mayores/discapacidades?

Y este ejercicio nos interpela en todos. Evidentemente en el ámbito político en la gestión de expectativas, pero también a todos los agentes del sistema al ir más allá de aquello que es mío, e implicarnos con mirada global y razonada, en base a datos y resultados esperables. Por eso una prioridad del nuevo Govern tendría que ser hacer una auditoría de compromisos en todos los ámbitos, compartirla, explicar la verdad del escenario de financiación, sin renunciar a la mejora de la financiación de Catalunya.

Se tiene que invertir en transformar, al cambiar la manera de hacer las cosas para cremento de la innovación tecnológica y acuerdo, centrémonos en buscar consen- la mejora en excelencia de resultados y de la productividad. Hay que invertir en sa-

lud pública y comunitaria,, en tiempo y en acuerdos sociales. Y todo eso requiere de nuevos modelos de gobernanza basados en la escucha activa de las necesidades, en el rigor sustentando las decisiones en base a datos y resultados, en la transparencia y la confianza, y en la voluntad firme de hacerlo juntos.

### Generar déficit constante o centrifugarlo a las entidades pone en peligro el sistema

La Unió, asociación de entidades sanitarias y sociales, que nació hace casi 50 años como Unió Catalana d'Hospitals, representa la transversalidad sanitaria y social y la diversidad de entidades del sistema de salud y social, y desde nuestra independencia política, nos sumamos a convertir este reto en oportunidad para garantizar la sostenibilidad y la solvencia de un sistema equitativo y de calidad.

# Los padres que utilizan el humor en la crianza tienen mejor relación con sus hijos

La jocosidad en la familia, como en el entorno laboral, ayuda a disipar tensiones

**MAYTE RIUS** 

Barcelona

La educación de los hijos no es tarea fácil ni cometido que pueda tomarse a risa. Sin embargo, recurrir al humor sí que es una herramienta muy útil y eficaz en la crianza que, además, afecta en positivo a la calidad de la relación entre padres e hijos. Así se desprende en un estudio que investigadores de la Penn State, la universidad pública de Pensilvania (Estados Unidos) han publicado recientemente en la revista científica PLOS One.

El pediatra y filósofo Benjamin Levi, autor principal del estudio, decidió examinar cómo perciben las personas la relación entre el humor y su papel como padres o como hijos para comprobar si coincidía con su propia experiencia. "Mi padre usaba el humor y era muy eficaz, y yo uso el humor en mi práctica clínica y con mis propios hijos, así que quisiera comprender cómo usar el humor de manera constructiva", explicó el profesor Levi.

En un primer estudio preliminar, Levi y otros colegas encuestaron a personas de entre 18 y 45 años y detectaron que más de la mitad aseguraba que los había criado recurriendo al humor, y siete de cada diez lo consideraban una herramienta eficaz que pensaban emplear en la educación de sus hijos.

Además, encontraron una correlación entre el uso del humor por los padres y la forma en que los hijos, ya adultos, percibían su relación con ellos y valoraban el trabajo que habían hecho para educarlos. Entre los que decían que sus padres tiraban de humor en casa, más de la mitad afirmaba tener una buena relación y el 44% creía que lo habían educado bien. Entre quienes decían que sus padres no usaban el

humor, solo el 2,9% tenía buena relación y el 3,6% pensaba que hicieron un buen trabajo con él.

"El sentido del humor sano. utilizado para divertirnos o quitar peso a situaciones cotidianas, es una herramienta terapéutica que ayuda a fortalecer el vínculo porque cuando un padre o madre se rie con su hijo provocan una descarga de oxitocina en el cerebro que les ayuda a sentirse más unidos", explica Álvaro Bilbao, neuropsicólogo especializado en educar en positivo y padre de tres hijos.

Y subraya que, además de fortalecer el vínculo con ellos, las

del cerebro que sirve para redu-

familias que utilizan el sentido del humor ayudan a sus hijos de otras muchas maneras. "El humor es un mecanismo primitivo cir el estrés porque disminuye los niveles de cortisol; además, es un mecanismo que requiere de una gran flexibilidad mental

y, por tanto, cuando los padres bromean ayudan a sus hijos a ser más flexibles", apunta.

Y esa flexibilidad ayuda a relativizar los problemas y afrontarlos desde un lugar emocional de más calma, lo que permite resolverlos de forma más creativa y eficaz. "Es muy importante que los niños entiendan que muchos de los problemas no son tan terribles; esa enseñanza permite que desarrollen un estilo de afrontamiento menos neurótico, es decir, sin preocuparse de forma excesiva o anticipando problemas que es difícil que ocurran", enfatiza Bilbao. Agrega que el humor también resulta muy útil para los padres de niños muy exigentes, para ayudarles a aceptar sus errores y limitaciones.

En esta línea, Lucy Emery, primera autora del estudio de la Penn State, plantea el cierto paralelismo que existe entre la gestión de los negocios y la

### "Lo que no se ha de usar es el sarcasmo, una forma humorística de recriminar que resulta dañina", apunta Bilbao

crianza por tratarse de entornos jerárquicos: "En los negocios, se ha demostrado que el humor ayuda a reducir las jerarquías, a promover la colaboración y la creatividad y disipar la tensión; aunque las relaciones entre padres e hijos son más afectuosas que las laborales, también se dan situaciones estresantes a menudo durante la crianza, v el humor puede ayudar a disipar esa tensión y jerarquía y a que ambas partes se sientan mejor" en esos momentos de estrés.

Ahora bien, Bilbao llama la atención sobre la necesidad de diferenciar el humor del sarcasmo. "Muchos padres utilizan el sarcasmo como herramienta educativa sintiendo que es un instrumento positivo, pero los estudios indican que el sarcasmo aumenta los níveles de cortisol, asociados al estrés y la culpabilidad, porque en el fondo el sarcasmo es una forma humorística de recriminar", advierte el neuropsicólogo.

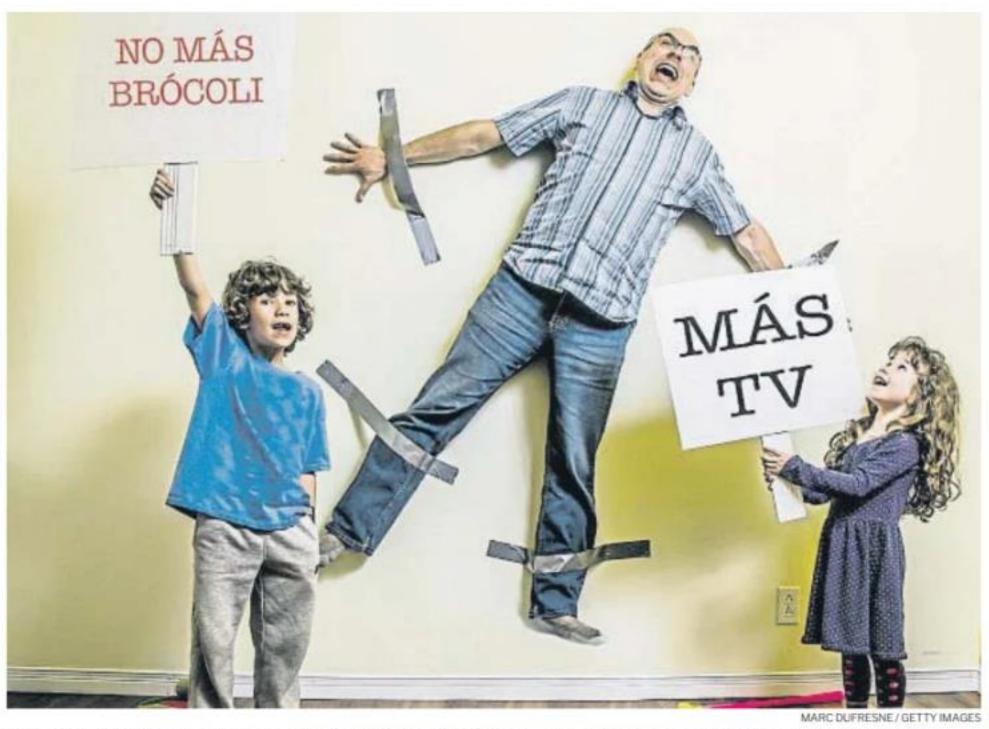

Cuando padres e hijos bromean fortalecen el vínculo y aprenden a relativizar los problemas

### La urgencia de regular el tiempo de uso de las TIC

■ El comité científico sobre promoción de la salud y derechos de la infancia y la adolescencia del Colegio Oficial de Médicos de Madrid, junto con la comisión de deontología médica, ha publicado un documento de posicionamiento que aborda el impacto del uso de pantallas en la salud de la población infantil y adolescente. Este análisis, que se basa en doce años de evidencia científica, subraya la importancia de generar conciencia entre la sociedad, y especialmente entre los padres, sobre las consecuencias negativas que tiene el uso abusivo y problemático de internet en la infancia. Los expertos advierten que los menores están en riesgo si los adultos no toman medidas para regular el tiempo de uso de las tecnologías y ejercer un control parental efectivo que evite el acceso a contenidos peligrosos y otras problemáticas.

### La mayoría de los cirujanos plásticos tienen que arreglar errores de otros médicos

ANTONI LÓPEZ TOVAR Barcelona

Alrededor del 50% de los procedimientos de cirugía estética no están realizados por cirujanos plásticos, circunstancia que favorece resultados indeseados o que incluso "atenten contra la vida de la persona", denuncia la Sociedad Catalana de Cirugía Plástica y Reparadora (SCCPR). Una encuesta de esta entidad entre más de un centenar de especialistas en Catalunya indi-

ca que el 90% han tenido que enmendar actuaciones realizadas por médicos sin las competencias necesarias.

La cirugía plástica es una de las especialidades con mayor intrusismo y, en opinión del 93% de los profesionales, esta práctica va en aumento. Es un motivo de fuerte preocupación, de un 8,4 sobre una escala de 10. Como principales causas, los encuestados apuntan al escaso control de la Administración y al gran crecimiento de la de-

manda de intervenciones de cirugía estética, convertido en un sector cautivador desde el punto de vista económico.

En España cualquier licenciado en medicina y cirugía está autorizado para realizar cualquier acto médico, lo cual "es un problema de seguridad muy importante para los pacientes", afirma Margarita Torres, presidenta de la sociedad. Un problema que, su entender, se acrecienta con la confusión derivada de los másters en cirugía estética, "formaciones que acostumbran a tener, como mucho, un año de duración y no aportan ni la formación ni los conocimientos necesarios para prevenir y/o tratar posibles complicaciones".

La cirugía plástica, estética y reparadora es, junto a la dermatología, la especialidad más demandada por los médicos en formación en los últimos años. En la próxima convocatoria de MIR Sanidad oferta 55 plazas de formación en esta especialidad (13 en Madrid, 8 en Catalunya, 7 en Andalucía), las

### La mitad de los procedimientos de cirugía estética no están realizados por especialistas

mismas que en la anterior edición. Pocas plazas para la demanda existente, con lo que cada vez más médicos carecen de las competencias formativas necesarias para la cirugía estética. "Creen que son técnicas fáciles y no tienen en cuenta ni los conocimientos teóricos y prácticos que se adquieren en los cinco años de especialidad ni la subespecialización posterior en facial y corporal, fruto de la creciente exigencia de los pacientes", avisa Jordi Mir, vocal de la SCCPR.

El Ministerio de Sanidad espera crear este año una normativa que clarifique las competencias de los especialistas y permita crear un registro de centros y profesionales de la cirugía estética. "El objetivo principal consiste en reforzar las condiciones para evitar el intrusismo profesional y garantizar que el ejercicio profesional de la cirugía estética sea realizado por los profesionales que hayan adquirido las competencias necesarias en el programa formativo de su especialidad", indica.

22 LA VANGUARDIA MARTES, 3 SEPTIEMBRE 2024

### In Memoriam

Recepción de esquelas

anuncios@godostrategies.com

Por teléfono 902 17 85 85

681 06 08 41

A través de la web

www.lavanguardia.com

Les recordamos que el horario de recepción de esquelas es hasta las 20.00 horas



+

### Pere Agell Ferrer

Profesor emérito, IESE Business School Universidad de Navarra

Ha fallecido cristianamente en Barcelona, a la edad de 96 años, el día 1 de septiembre del 2024. (E.P.D.) El claustro de profesores, empleados y colaboradores del IESE se unen al dolor de la familia y ruegan un recuerdo en sus oraciones. El funeral se celebrará hoy, 3 de septiembre, a las 12 horas, en el tanatorio de Sant Feliu de Llobregat (calle El Pla, 168, 08980 Sant Feliu de Llobregat).

#### ANIVERSARIOS

Dissetè aniversari
ASUNCIÓN TORRAS FERRER







### ENVÍA TU PÉSAME EN FORMA DE FLOR

Entrega en solo 3 horas, todos los días del año, en todos los tanatorios.



### Hoy hace un año



Rosa Maria Ferrer Macia Sergio Calsamiglia Blancafort Francisca Guiu Xancó Maria Luisa De Salas Sánchez Eduardo Briones Moya

Damián Herrándiz González

Nicoletta Ghio

José Castro Carrasco
Ricardo Mocholí Giménez
Teófilo Rodríguez López
Margarita Nieto Seisdedos
Consuelo Bielsa Gómez
Victoria Dimas Díaz

Listado publicado por cortesía de Serveis Funeraris de Barcelona.

# MÁS CERCA DE LO QUE IMAGINAS

A 10 minutos de Barcelona.

En pleno Parque Natural.

Junto al cementerio de Collserola.

Totalmente renovado, más íntimo, más cálido, más acogedor.

ELIGE TANATORI COLLSEROLA.
ELIGE UN ENTORNO ÚNICO PARA SU DESPEDIDA.





### LAVANGUARDIA

GENTE

Frank Cuesta no perderá su Santuario, en Tailandia, gracias a una donación

to más importante, por volumen de asistencia, es el Euretina Congress (del 19-22 de septiem-

A estos tres congresos se suman otros 25, la mayoría de entre cien y quinientos asistentes, aunque también hay el encuentro anual de la Scoliosis Research Society, con 1.700 asistentes previstos; y Drupalcon Barcelona, que arrancará el día que culminan las fiestas de la

bre) con 6.000 delegados.

Mercè, con 1.500 asistentes.

"Consolidar la destinación de

Barcelona como referente internacional para el sector médico y científico es muy importante, por el valor añadido que supone para la ciudad", mantiene Tessmar. Más allá de las grandes ferias del sector de las telecomunicaciones, los congre-

# Tres grandes eventos médicos atraen a 54.000 congresistas en septiembre

Barcelona gana en Copenhague el disputado congreso europeo de microscopía



MARTI GELABERT

La Asociación Española de Artroscopia y la Sociedad Española de Rodilla celebraron su congreso conjunto en junio

SARA SANS Barcelona

Ni la Copa del América, ni los turistas de final de verano, ni los cruceristas han mermado un ápice la actividad congresual de Barcelona. Al contrario. El curso no podía comenzar mejor para este sector. Durante el mes de septiembre se celebrarán 28 congresos y actos corporativos en la ciudad, entre ellos tres grandes eventos médicos que -solo estos tres- reunirán a 54.000 congresistas. Además de un septiembre de récord, la temporada arranca con otra guinda: Barcelona acogerá el disputado congreso europeo de miscroscopía en el 2028. Su candidatura ha ganado por mayoría en Copenhague.

Que en la ciudad se esté celebrando la competición de vela con más seguidores del mundo o que esté a punto de comenzar Manifesta, la bienal de cultura contemporánea europea, no ha alterado la planificación de con-

gresos. Los organizadores de la mayoría de estos encuentros profesionales -la mayoría confirmados antes del anuncio de la Copa del América- ya advirtieron en su momento a los participantes de la necesidad de reservar cuánto antes el alojamiento. "No hemos registrado ningún problema y no nos consta que los haya habido, al contrario, la

Copa del América juega a favor nuestro, es un aliciente más para los asistentes, que pueden acudir a ver las regatas", mantiene Christoph Tessmar, director del Barcelona Convention Bureau (BCB) de Turisme de Barcelona.

Al Congreso Europeo de Oncología (del 13 al 19 de septiembre) han confirmado su asisten-

cia 33.0000 profesionales e investigadores de cáncer, "vendrán expertos de todo el mundo, es una de las citas médicas internacionales más importantes", insiste Tessmar. Antes, del 6 al 10 de septiembre, el congreso de la European Society of Catarct and Re-Fractive Surgeons, reunirá a otros 15.000 especialistas en Fira Gran Via. El tercer even-

sos médicos ya representan el 42,7% de los que se celebran en la destinación Barcelona. 28 congresos se celebrarán en Barcelona

durante este mes, una veintena de

entre100y600

delegados

En el proceso de atracción de estos congresos ha sido crucial el papel del Barcelona Convention Bureau. La última apuesta se formalizó la semana pasada en Co-

penhague.

Allí la candidatura para acoger el Congreso Europeo de Microscopía presentada por Turisme de Barcelona a través del BCB pero impulsada por la Universitat de Barcelona y los centros científicos y tecnológicos de la UB (CCiTUB), de la Universidad de Zaragoza, LMA (Laboratorio de Microscopias Avanzadas), el BCO y el CCCB fue votada por mayoría. Se trata de un evento que cuenta con 3.000 delegados y que se celebra cada cuatro años, el próximo aquí en el 2028. El proceso de candidatura fue reñido con varias ciudades, quedaron como finalistas Barcelona y la ciudad checa de Brno, "allí hay un importante lobby con las principales empresas relacionadas con el sector de la microscopia, pero aún así Barcelona se impuso", explica Tessmar.

Si en septiembre son 28 los congresos programados, la actividad se mantiene a un ritmo vertiginoso durante los meses de octubre, con 21 congresos, y noviembre, con 22 eventos más en la agenda..

### La cita de los organizadores de congresos

 Más allá de los congresos médicos, Barcelona también será este mes el escenario de la convención anual de los profesionales del sector Business Events, el PCMA EMEA. Del 30 de septiembre al 2 de octubre, 600 organizadores de congresos y eventos corporativos de todo tipo así como representantes de asociaciones vinculadas a este sector y destinaciones especializadas tanto de Europa como de América se citarán en la ciudad. "Hemos preparado un programa específico y más creativo para estos profesionales, que ya saben la infraestructura congresual que tiene la ciudad y conocen sus principales atractivos", explica el director de Barcelona Convention Bureau, Christoph Tessmar. Así, se han programado sesiones específicas sobre tres temáticas: la apuesta de Barcelona por la economía azul, la Copa del América (que se estará disputando) y la limpieza y mantenimiento de las playas. "Esta convención no reúne a miles de delegados pero es estratégica y muy importante para Barcelona porque de aquí van a salir sin dudas nuevos congresos y oportunidades", añade Tessmar.



Con dos arcos de piedra y techo artesonado, esta construcción data del siglo XVIII y está catalogada

# Las pintadas conquistan el rincón más pintoresco de Ciutat Vella

Vandalizan el edificio de la calle Caputxes, junto a Santa Maria del Mar

LLUÍS PERMANYER Barcelona

Un lugar único e insuperable ha sido vandalizado de forma progresiva y alarmante. Antes de contar lo sucedido, importa describir tan inesperado y recoleto paisaje. La esquina de las calles Caputxes, 6, con Anisadeta enmarca la entrada de un conjunto histórico. Es cierto que fue reconocido al ser incluido en el Catàleg del Patrimoni Arquitectònic Històrico-Artístic de la Ciutat de Barcelona. No es menos cierto que muchísimo antes ya fue reconocido como un espacio de lo más atractivo.

Pese a quedar algo desenfilado de vistas, no surgir de forma espectacular ni haber sido proyectado por un arquitecto renombrado, acabó por seducir a cuantos tienen buen paladar y sensibilidad, lo que lleva a enamorarse de ciertos rincones algo escondidos e incluso humildes. Me refiero a pintores, dibujantes y fotógrafos de todas las épocas. Ellos son, en definitiva, los mejores seleccionadores de esa Barcelona menos oficial, menos grandilocuente, pero tan fascinadora.

Es este espacio reducido, en el que Caputxes parece un túnel, pasan no pocas cosas de perfil arquitectónico: se concentran dos vistosos y sólidos arcos de buena piedra, techo artesonado estructural que sostiene la ampliación de la casa, la fachada escalonada sobre el vacío, todo ello del siglo XVIII y mediante añadidos de aroma popular. El hecho de tanta angostura confiere al rincón una intensidad asombrosa.

Semejante sencillez, improvisación

No hace tanto, los bajos del edificio lucían una impecable restauración y la fachada trasera de la casa vecina recuperó un esgrafiado

y humildad contrastan frente la vecina iglesia de Santa Maria del Mar y su fachada impresionante, realzada por un vacío que fue ganado al eliminar el camposanto para brindar una plaza y salubridad.

No hace muchos años, los bajos del edificio de Caputxes, 6, y en el que se asienta el establecimiento de vinos y comidas, lucía la impecable restauración obrada; la fachada trasera del edificio vecino recuperó también entonces su esgrafiado. Así pues, todo estaba a tono con el estilo de la época.

Hace poco que las plantas bajas de estas dos fachadas fueron poco a poco vandalizadas con agresivas pintadas de lo más vulgar, hasta el extremo que ha sido impuesta otra imagen propia de la gamberrada barriobajera.

En vez de eliminar de inmediato en la planta baja del número 6 semejantes actuaciones que humillan tanto la piedra, el revocado como a la carpintería de época, no sólo se han mantenido, sino que ha sido recién contratada otra pintada menos emborronadora firmada por su autor; y es que existe un pacto no escrito entre esa tropa callejera de la brocha gorda para respetar entonces el resultado.

No ha sido de extrañar tal "solución", pues el dueño ya había abierto antes por su cuenta y riesgo un boquete considerable en la fachada posterior sin contar con el permiso municipal.

Hay que acabar con todo eso. ¿No es lo que pretende uno de los objetivos del meritorio Pla Endreça desplegado con pulso por el alcalde Collboni y que empieza a dar frutos visibles? El edificio catalogado lo exige. ¿Hasta cuándo habrá que aguardar? Vigilaremos.•

# Maragall cuestiona el pacto de gobierno de PSC y ERC

LUIS BENVENUTY Barcelona

El hasta hace poco líder de los republicanos barceloneses reapareció ayer para cuestionar el pacto de gobierno suscrito por el gobierno del alcalde Jaume Collboni y el grupo municipal de ERC. Ernest Maragall vino a decir ante los micrófonos de Catalunya Ràdio que el acuerdo de estas formaciones se le antoja vacío de contenidos, compromisos y ambición. "Ni siquiera lo conocemos", apostilló. Según su parecer, un pacto de estas características "tendría sentido si contara con un contenido tangible y materializable que lo convirtiera en un contrato, como el de la Generalitat. Hasta ahora no se ha puesto nada sobre la mesa".

Maragall renunció a la presidencia de su grupo a finales de año. Y ello animó las negociaciones sobre la incorporación de los republicanos al gobierno de Barcelona. Su falta de sintonía con su antigua formación era patente. Fue a votar en la consulta frustrada a las bases que debía avalar este acuerdo. Al poco dejó ERC, a raíz del escándalo de los carteles que junto con su hermano lo relacionaban con el Alzheimer. "Ahora hablo como ciudadano", dijo en la entrevista.

# La escala humana de las ciudades

**Xavi Casinos** 



demás de en Barcelona, hay unas cuantas ciudades, grandes, medianas y pequeñas, por todo el mundo en las que me agradaría vivir. A muchas otras me costaría, pero seguro que al final lo resistiría. Sin embargo, hay al menos dos a las que debería ir muy obligado y casi a punto de pistola. Solo pensarlo me provoca ansiedad.

La primera se llama Whittier, está en Alaska y sus 270 habitantes viven todos juntos en un solo edificio de 14 plantas. Fue una base militar que quedó obsoleta en los años sesenta y las instalaciones se reconvirtieron en uso residencial. En el edificio está todo. Además de las casas, hay oficina de correos, hotel, lavandería, comisaría, hospital, iglesia, supermercado, escuela... Vaya, que puedes pasar toda una vida sin necesidad de salir a la calle. Es la claustrofobia hecha ciudad que, eso sí, ha encontrado cómo resolver el problema de la vivienda.

La otra ciudad a la que nunca me mudaría aún no existe, es un proyecto en fase muy inicial de obras. Se llama The Line y emergerá en pleno desierto saudí. Será una ciudad sin coches ni calles, distribuida en varios niveles con zonas verdes y espacios públicos y con cero emisiones de carbono alimentada exclusivamente con energía limpia. La gran singularidad en que se trata de una ciudad lineal, de 170 kilómetros de largo y solo 200 metros de ancho, unas dos manzanas del Eixample. Dos rascacielos de 500 metros de altura y 170 kilómetros de largo la cerrarán en paralelo a ambos lados. Y todo estaría prepara-

### Muchos sostienen que son el mayor invento de la humanidad; otros, que son antinaturales

do para que sus ciudadanos, que podrían llegar a nueve millones, dispongan de todo lo necesario en un radio de cinco minutos. Las primeras estimaciones pretendían tenerlo listo en 2030, pero las últimas noticias hablan de que The Line ha entrado en crisis financiera y, en el mejor de los casos, dentro de seis años solo se habrán construido 2,4 kilómetros de los 170 previstos.

Muchos sostienen que las ciudades son el mayor invento de la humanidad. Para otros, son antinaturales y culminan la expulsión de Adán y Eva del Jardín del Edén. Quizá no hay que llegar a la maldición bíblica, pero The Line me da tantos escalofríos como Whittier. Puede que haya quien vislumbre un futuro utópico, un nuevo Walden, pero sin alma, porque no tendrá pasado. Las ciudades son también las calles, plazas y barrios donde crecimos y el rincón del primer beso. Son la memoria colectiva acumulada durante siglos que se muestra en su arquitectura, desde la clásica a la actual, y los monumentos que rinden homenaje a quienes la hicieron realidad. En Barcelona, podemos admirar murallas romanas, edificios góticos y modernistas, entre otra mucha riqueza patrimonial, que se suma a la afectiva y familiar, que es lo que nos da arraigo, como toda ciudad con historia.

En The Line, por las imágenes que circulan por internet, uno no sabe muy bien si está en la distopía de *Blade runner* o en la *Metrópolis* de Fritz Lang. No tendrá escala humana.

# Tossa cuestiona la acogida temporal de 200 migrantes en temporada turística

El alcalde pide un reparto "más equitativo" de los solicitantes de asilo

**ROSA M. BOSCH** 

Barcelona

La llegada esta semana de 200 solicitantes de protección internacional, la mayoría malienses, a Tossa de Mar, en la Costa Brava, ha provocado la reacción contraria de unos y los mensajes apelando a la solidaridad de otros. El alcalde, Martí Pujals, de Junts, recriminó ayer al Gobierno español que se haya decidido el traslado en plena temporada turística pues, a su jui-cio, puede afectar las reservas. También critica la falta de trasparencia en la distribución de las personas que desembarcan en Canarias y reclama al Ejecutivo que concrete qué ciudades han acogido a inmigrantes.

El PSC, a través de su viceprimera secretaria, Lluïsa Moret, pidió una actitud empática hacia los hombres y mujeres que han pedido asilo por motivos humanitarios.

Un grupo de 100 personas estaba previsto que aterrizaran entre anoche y hoy en Catalunya y las restantes 100 mañana miércoles para instalarse temporalmente, entre dos semanas y un mes, en Tossa de Mar. Una portavoz de la Secretaría de Estado de Migraciones confirmó que, en principio, se había formalizado una reserva de un mes en un hotel, en un programa de acogida que gestionará la oenegé APIP-ACAM. Durante este periodo, se debe estudiar cada caso y resolver su demanda de protección internacional.

Las mismas fuentes añadieron que la mayoría de los inmigrantes proceden de Canarias, "aunque no todos", y que además de malienses hay hombres y mujeres de diferentes países subsaharianos. "Tenemos que dar una respuesta a estas personas, no son recién llegadas, ya han tramitado la solicitud de protección internacional y a



Imagen de la localidad de Tossa de Mar, ayer por la mañana

ALEIX FREIXAS / ACN

### Las derivaciones exprés alivian a Canarias

 Canarias ha recibido en lo que llevamos de año más de 25.500 migrantes, un 120% más respecto al ejercicio anterior. Los malienses rondan el 45% del total de desembarcos. La ruta canaria se intensifica y se prepara ya para un otoño de llegadas masivas. Pese al repunte, los inmigrantes adultos no suponen un problema. Desde el 2020 y después de que se dieran situaciones de hacinamiento a pie de muelle, el Estado puso en marcha un plan de derivaciones exprés para que los

migrantes salgan de las islas en un plazo de 15 a 30 días. De esta forma, a principios de agosto ya se habían producido 22.300 traslados a la península. Los migrantes salen en vuelos regulares o a veces en chárter, pero se desconoce el destino. El Ministerio del Interior guarda absoluto mutismo sobre cómo se decide el reparto. Tampoco informa de los migrantes que se acogen a protección internacional. Según datos de CEAR, en el 2023 las peticiones subieron un 34%. La ocupación

de los centros de acogida ronda actualmente el 60% de las 6.000 plazas que hay en las islas, según la Delegación del Gobierno. El Hierro es la isla que sufre mayor presión. Cuenta con 800 plazas y ha tenido que habilitar otras 500. Su población ronda las 11.000 personas. A esto hay que sumar los menores, que son el verdadero problema de las islas. El Gobierno de Canarias está obligado a tutelarlos pero no tiene medios. En lo que llevamos de año han llegado casi 3.500. / Silvia Fernández

través de una entidad (APIP-ACAM) se ha concertado la apertura de un centro en un hotel. Estamos dando una solución porque no queremos que estén en la calle; ahora hay más llegadas que antes y más peticiones de asilo", comentaron desde la Secretaría de Estado de Migraciones.

La mayoría de malienses ven resuelta favorablemente su demanda de protección internacional por la guerra que asola el país desde el 2012.

Martí Pujals explicó que el delegado del Gobierno español en Catalunya, Carles Prieto, le informó la tarde del sábado del inminente traslado de los demandantes de refugio. "Debe gestionarse esta crisis, pero no nos gusta ni el número de personas que vienen ni el momento, la temporada turística es muy corta y cualquier noticia fuera de la normalidad puede causar efectos negativos. Entendemos

### Los demandantes de asilo, la mayoría de Mali, estarán de 15 días a un mes en Tossa para analizar su situación

que no tiene porque haber problemas, pero el reparto debe ser más equitativo, proporcional a la población que tenemos, (6.185 empadronados, según las últimas cifras del Idescat)", declaró el alcalde. Añadió que no hubiera puesto reparos si la derivación se hubiera producido en el mes de noviembre. Pujals también reclama "tener más información sobre el esfuerzo que hace cada comunidad con la gente que hay en Canarias".

El proceso para la acogida de los solicitantes de asilo arranca con la evaluación de la situación de cada persona para, después, proceder a derivarla a un recurso adecuado a su perfil y sus necesidades.

Pujals apuntó que algunos de los inmigrantes que recibirá Tossa de Mar podrían partir hacia diferentes destinos de España y a otros países europeos, como Bélgica y Francia, para reunirse con familiares, según le avanzó ayer Prieto.

### Tres fincas del Eixample denuncian que un nuevo edificio les dejará sin luz

LUIS BENVENUTY Barcelona

Vecinos de tres fincas del distrito del Eixample denuncian que la construcción de nuevo inmueble dejará sin luz natural a buena parte de sus viviendas. Los presidentes de las comunidades de los números 135 y 137 de la calle Marina y del 134 de Ausiàs Marc detallan que ahí mismo, a su vera, en el 132 de Ausiàs Marc, de toda la vida se levantó entre ellos un pequeño inmueble de apenas nueve viviendas, hasta que hace pocos meses fue derruido y arrancaron los trabajos de una nueva finca que sumará muchas más viviendas.

"Hablamos de más de 40 familias –siguen los presidentes–, vistos los trabajos, la mayor parte de las viviendas sufriremos una reducción superdrástica de luz natural, y al menos media docena quedarán completamente envueltas por la oscuridad, del todo privadas de luz natural. También



Las obras, hace unos pocos días

nos quedaremos sin corrientes de aire. Además, cuatro negocios también quedarán afectados".

Fuentes municipales reponen que "los promotores tienen licencia y el proyecto se ajusta a planeamiento vigente. Efectivamente, tienen derecho a construir con algo más de profundidad hacia el interior de manzana de lo que había ahora". Los vecinos afectados, un tanto cansados del farragoso diálogo con el Ayuntamiento, no lo ven tan claro, y apuntan que estarán muy atentos a la evolución de los trabajos. "No tenemos claro que el nuevo inmueble vaya a respetar los tres metros que se supone han de separarlo de las segundas puertas del 135 de Marina. Nos gustaría que el Ayuntamiento también esté atento, que se fie únicamente de los planos"...

### **EN SU** TINTA

### Domingo Marchena







a comida tiene un protagonismo excepcional de principio a fin en el libro más vendido en la historia del mundo, la Biblia. "Ganarás el pan con el sudor de tu frente" (Génesis, 3:18-19). "No solo de pan vive el hombre" (san Mateo, 4: 3-4). "La sal de la Tierra" (san Mateo 5:13).

Es imposible saber cuántos ejemplares de las Sagradas Escrituras se han vendido desde la popularización de la imprenta de Gutenberg, pero se habla de más de 5.000 millones de ejemplares. Lo que sí se puede determinar sin duda alguna es la importancia de los alimentos en este libro de libros (el Génesis, el Pentateuco, el libro de Josué, el Cantar de los Cantares, los Evangelios...).

De la fruta prohibida y la manzana de Adán y Eva a la última cena, la comida preside estos textos. Incluso las personas no creyentes o las agnósticas utilizan sin saberlo los simbolismos sobre la comida de la Biblia: "Yo no me vendo por un plato de lentejas". Por eso, por unas lentejas, cedió Esaú los derechos de su primogenitura.

Esaú, que era muy hiperbólico e impaciente, había regresado derrengado del campo. Su hermano, Jacob, preparaba un apetitoso "guiso rojizo" (sí, eran lentejas) y el recién llegado le pidió que le diera algo porque se moría de hambre. Y Jacob, que era un aprovechado, le propuso que primero él le entregara su primogenitura. "¿De qué me servirá ese derecho si me muero?", se preguntó Esaú, que aceptó y se vendió, sí, por unas lentejas (Exodo 25: 27-34).

El cultivo de este alimento es antiquísimo. Ya se conocía hace 9.000 años en lo que hoy es Irak, desde donde se extendió su consumo hacia el Mediterráneo a través de Grecia. En la Biblia aparece muchas veces, en sentido literal o metafórico: "Mejor son legumbres con amor que buey cebado con odio" (Proverbios 15: 17). Estos y otros productos hoy humildes eran manjares en vida de Jesús.

El pan era digno de reyes y el plato principal en las mesas más afortunadas. Los pobres lo comían de cebada; los ricos, de trigo. El grano se molía entre grandes piedras, una labor que recaía en las mujeres, aunque luego el pan pasara de largo en su mesa. Por ello, en Proverbios 31: 27 se elogia a las amas de casa hacendosas, siempre ocupadas, "y que no comen el pan de la ociosidad".

El aceite de oliva y el vino son otros ingredientes con un notable protagonismo: "Tomad y





"Venderse por un plato de lentejas" es una expresión que tiene su origen en el libro de libros, la Biblia, que da a la comida un gran protagonismo

bebed todos de él porque este es el cáliz de mi sangre", se dice en la liturgia. Olivas, miel, higos, dátiles, uvas, almendras, leche y quesos (sobre todo, de cabra y oveja) también tienen gran relevancia, junto al pescado. ¿Quién no ha oído hablar del milagro de de los panes y los peces?

Hay que comer para vivir, y

no vivir para comer. El Evangelio según san Lucas no lo dice exactamente así, pero lo da a entender con afirmaciones como esta: "La vida es más que la comida; y el cuerpo, más que el vestido". Apaciguar el estómago es imprescindible para estar a gusto con uno mismo, aunque no a cualquier precio, no hagamos "como Esaú, que por una sola comida vendió su primogenitura" (Hebreos 12:16).

Si sabemos separar el grano de la paja, estamos ante un documento de incalculable valor. La Biblia explica con minucioso detalle los menús de la época. Un menú típico de las mejores ocasiones en un hogar formado por un carpintero y su mujer podía componerse de un entrante de puré de berenjenas y un plato principal de pescados asados. Y de postre, dátiles (o higos y melocotones deshidratados) con almendras y miel.

En Ezequiel 4: 9-12 aparece incluso una receta de Yavé: "En

"Comed". Juan de Juanes (1503-1579) es uno de los mejores exponentes del renacimiento

español, como refleja este famosísimo lienzo, que se inspira en 'Laúltima cena'. de Da Vinci

### De la fruta prohibida del paraíso a la última cena, los alimentos presiden el libro de libros, la Biblia

un recipiente mezclarás trigo, cebada, habas, lentejas, mijo y avena para hacer una masa. Encenderás un fuego y prepararás un pan con la mezcla. Todos los días, a la misma hora, comerás un cuarto de kilo de ese pan, y beberás medio litro de agua". Eso sí, para no destruir la magia no especificaremos la escatoló-

gica manera en que se tenían que mantener vivas las llamas.

La carne no estaba al alcance de todo el mundo. La dieta normal se componía de verduras y frutas. Sacrificar un buey o un cordero implicaba tener mucha carne fresca que se echaría a perder rápidamente, por lo que los privilegiados con acceso a esos productos debían reservarlos para días muy señalados, como cuando regresa el hijo pródigo y su padre pide a los criados: "Matad el becerro gordo, comamos y hagamos fiesta".

El otro hijo, el que permaneció junto a su padre, no se lo tomó a bien: él siempre le obedeció y nunca le agasajaron ni siquiera con un simple cabrito. ¿Recordáis la pregunta sobre los dos deudores que Jesús formuló a Simón, el fariseo? Pues eso. La deuda más grande merece el mayor perdón y el mayor agradecimiento. Además, un alimento humilde puede ser maravilloso: "Pan de nobles comió el hombre" (Salmos 78:25).

La mística santa Teresa de Jesús no siempre se explicaba con mucha claridad ("Vivo sin vivir en mí, y tan alta vida espero, que muero porque no muero"). Pero también dijo cosas que todos entendemos con facilidad, como que no hay que buscar a Dios únicamente entre pilas bautismales y confesionarios porque el Señor también "camina entre las ollas y las sartenes". La Biblia es la mejor prueba de cuánta razón atesora esa frase.

### Un hijo de Dios muy humano en la mesa

■ El Antiguo y el Nuevo Testamento, la primera y la segunda parte de la Biblia, no escapan a la omnipresencia de la comida, aunque si uno de sus libros destaca por presentar a Jesús en los más variados banquetes ese es el Evangelio según san Lucas, el tercero de los cuatro evangelios canónicos del Nuevo Testamento (junto a los de san Mateo, san Marcos y san Juan). Con Lucas vemos a un hijo de Dios muy humano en la mesa.

Resulta conmovedora la escena en la que una prostituta descubre que Jesús almuerza en casa del fariseo Simón y va allí a lavarle los pies, que mojaba con sus lágrimas y secaba con sus cabellos. Su anfitrión se llegó a preguntar si su invitado era un profeta de verdad, pues en tal caso debería saber que le estaba tocando una mujer impura. Esa duda propicia que Jesús formule una de las preguntas más hermosas de la Biblia... "Un acreedor

tenía dos deudores. Uno le debía 50 denarios. Otro, 500. Como no tenían dinero, les perdonó el pago. ¿Quién de los dos se lo agradeció más?". El de la mayor deuda, contestó Simón, que solo entonces supo qué le querían decir. La Biblia se puede leer en sentido literal, como un manual de instrucciones para negar a Darwin. Y es terrible. O por placer literario, al margen de creencias, por escenas como esta. Y es maravillosa.





La primera versión de este reportaje apareció en nuestra web el viernes 31 de marzo del 2023

# Badalona supera los pleitos e inicia el derribo definitivo de la fábrica Mobba

El edificio acumulaba 25 años en un estado de degradación, según el Ayuntamiento

FEDE CEDÓ Badalona

Después de más de tres años de pleitos, el Ayuntamiento de Badalona confirma que ha iniciado el derribo de la antigua fábrica Mobba, un edificio que durante años ha estado ocupado por algunos artistas plásticos, pero que cerró a causa de su estado de deterioro y degradación. El espacio acogerá una plaza cívica, largamente reivindicada por los vecinos del barrio.

Las últimas semanas una empresa especializada en la retirada de elementos con amianto, como los techos de uralita de la Mobba, ha trabajado en el recinto y ayer dio paso a la de derribos, que ha empezado con el vaciado del interior del recinto fabril para posteriormente iniciar su demolición, que podría hacerse efectiva dentro de dos meses. El Ayuntamiento también ha llegado a un acuerdo para demoler la casa del conserje de la fábrica, previo acuerdo de indemnización por expropiación con los últimos inquilinos.

La Mobba uno de los edificios fabriles construidos en la década de los 60, es el más visible desde el frente litoral de Badalona y desde la línea del ferrocarril. Esta vieja fábrica de básculas dejó de fun-



El bloque será demolido en dos meses

cionar en Badalona hace 25 años, lo que la ha llevado al inexorable estado de deterioro que aconsejó su derribo total. Una acción que intentó impedir el colectivo plataforma Salvem la Mobba, que defendía la reforma del edificio para que siguiera prestando uso como espacio de creación artística. Consideraban que el edificio, pese a presentar un estado de deterioro por falta de mantenimiento, mantenía un estado estructura óptimo para los usos propuestos.

Para paralizar el proyecto, el colectivo presentó un demanda y el derribo se ha postergado durante dos años hasta que el pasa-

### Los vecinos podrán decidir el diseño de la plaza pública y la zona verde que ocupará unos 2.700 m<sup>2</sup>

do mes de febrero el TSJC dictó sentencia a favor del Ayuntamiento, partidario de derribar la fábrica. Los contrarios a la demolición, ante la imposibilidad de costear un recurso en el Tribunal Supremo decidieron desistir de sus reivindicaciones. Durante estos años, los vecinos del edificio, que contactaron con todas las fuerzas políticas y colgaron pancartas de sus balcones, han observado con preocupación su deterioro y han reclamado al alcalde, Xavier García Albiol, que cumpliera la promesa electoral de construir una zona verde en el solar de 2.700 m² "Se nos está llenando la calle de ratas y de suciedad".

El propio alcalde reconoció ayer que no pudo proceder antes porque se lo impidió "los intereses políticos que judicializaron el proyecto para bloquearlo", acusando en clara referencia a los partidos de la oposición. "Ahora ponemos fin a 30 años de decadencia de la zona e impulsaremos nuestra promesa de ganar espacio en los lugares más degradados para disfrute de los vecinos".

A falta del proyecto de urbanización definitivo, en el solar se
construirá una plaza con zonas
verdes cuyo diseño, según el alcalde "se pactará con los vecinos". La idea es que sea una plaza
blanda que ayude a mejorar la
convivencia vecinal y aporte un
nuevo espacio a una zona muy
degradada de la ciudad, como es
el espacio comprendido entre las
calles Sant Isidre, Dos de Maig.
Colomila avenida Eduard Maristany. •

### Fallece el conductor de un patinete trucado en Santa Coloma

F. C. Santa Coloma de Gramenet

Un hombre que aún no ha podido ser identificado, es la víctima mortal del accidente que tuvo lugar el domingo a las 2,41 horas de la madrugada en Santa Coloma de Gramenet. El siniestro se produjo, según los testigos presenciales, a causa del exceso de velocidad de un patinete eléctrico fuera de normativa que había sido modificado para alcanzar más velocidad. El vehículo circulaba a una velocidad superior a la reglamentaria para este tipo de dispositivos, que está limitada a 25 kilómetros por hora.

Por causas que aún se investigan, el patinete resbaló y el conductor, que tampoco llevaba el casco reglamentario, salió despedido e impactó contra el suelo. Pese a la rápida intervención de los servicios de emergencias, el hombre falleció por la gravedad de las heridas. La policía de Santa Coloma de Gramenet ha pedido una necrorreseña, un procedimiento para identificar las impresiones digitales del cadáver, que realiza el Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses de Catalunya, ya que el accidentado, un hombre de unos 30 años, iba indocumentado.



### Una de ellas, en la UCI Marta Pombo, madre de mellizas prematuras

La influencer y Luis Zamalloa ya son familia numerosa tras dar la bienvenida a Candela y María. A la primera la ingresaron en la UCI porque "no estaba consiguiendo respirar bien al ser prematura". Ayer aseguró que "sigue en la incubadora pero muy bien".



### Sería su sueño Emma Roberts quiere hacer de Britney Spears

Blake Lively no es la única actriz a la que le haría ilusión interpretar a Britney Spears en un biopic que se está preparando. Emma Roberts declaró en una entrevista que sería un sueño hacer de la cantante: "Es un rumor, pero espero que se vuelva realidad".



# Frank Cuesta conserva su jungla

### Un directo con el streamer Grefg recauda los 100.000 euros que faltaban



Frank de la Jungla no va a tener que volver, de momento, a la ciudad. Hace algunas semanas, el propio etólogo había dado la voz de alarma en sus redes sociales: su reserva animal en Tailandia, producto de una década y media de entrega -y casi un millón de euros de inversióniba a desaparecer con el cambio de año. Detrás, un asunto de dinero, asociado a su divorcio.

Durante algunas semanas, Frank Cuesta dio a entender que no tenía más remedio que buscar otro vergel para sus nutrias, serpientes, avestruces, canguros, capibaras y un largo etcétera. Empezar de cero.

Pero hace ocho días, en otro de sus vídeos deslenguados, dio un nuevo vuelco al asunto, al anunciar una vía de acuerdo con su ex, Yuyee Alissa. Finalmente, el respiro le ha llegado de la mano de la generación de sus hijos y sus flamantes plataformas.

dadero nombre es David Cánovas- igualó dicha cantidad con un donativo de su bolsillo. El zoo al aire libre se salvaba.

Frank Cuesta conseguía llegar, con estas aportaciones, a los 160.000 euros que Yuyee pedía para renunciar a la titularidad de las tierras y ponerlas a nombre de Zorro, hijo de ambos (tuvieron cuatro y adoptaron a un quinto).

### Su exesposa acepta poner las tierras a nombre de Zorro, hijo de ambos, a cambio de 160.000 euros

De lo contrario, la exmodelo televisiva pretendía vender la finca de 37 hectáreas, que actualmente alquila a su exmarido. Este obtiene, por otro lado, una rebaja de 40.000 euros frente a su pretensión inicial. Pero por la forma en que deja algunas explicaciones "para más adelante", no está claro que el



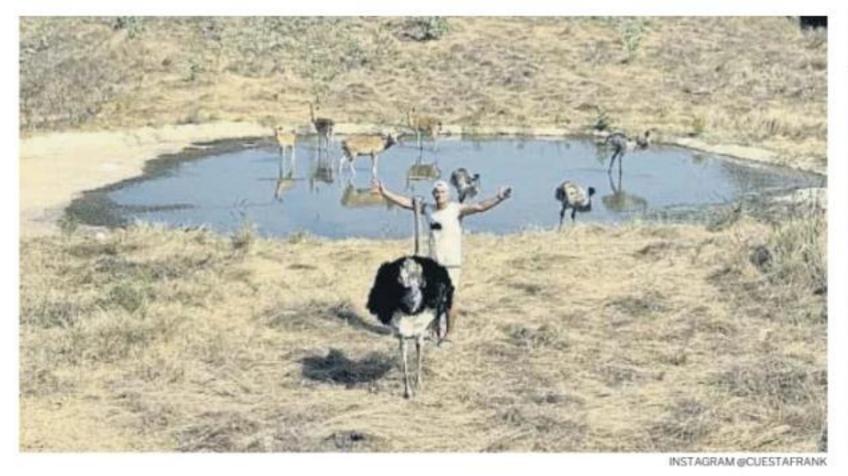



Concretamente de alguien que ya era líder mundial en Twitch y que aspira a serlo en Kick. Cuesta aceptó el reto del streamer TheGrefg de hacer un directo de 24 horas desde lo que él llama Santuario Libertad, a tres horas de Bangkok. Durante la emisión en Kick, aliñada con todo tipo de animaladas -nunca mejor dicho- el dúo logró recaudar 50.000 euros en suscripciones al canal del segundo.

Este influencer murciano residente en Andorra -cuvo verterreno agreste y agrícola haya sido totalmente preservado.

En este embrollo, los hijos varones de la pareja se han puesto del lado de su padre. Aunque su madre tiene todo el derecho a disponer de las tierras, según la ley, que prohíbe a individuos extranjeros poseer fincas o casas en Tailandia (solo pisos).

Algo que también se da en otros países de la zona como Laos. Circunstancia que, en caso de desavenencia, deja con un palmo de narices a más de un europeo maduro que creía haber encontrado una ganga en el sudeste asiático, con una esposa más joven y una casa más grande y más barata. Obligatoriamente a nombre de ella.

El Santuario Libertad cuenta con animales propios del sudeste asiático y, casi más a menudo, de otros exóticos, procedentes de continentes lejanos pero que de una forma u otra entran en la categoría de salvados.

Todo ello en un paraje cercado, verde y con abrevaderos, pe-

ro no particularmente frondoso y mucho menos selvático. Bienvenido a un país que esquilmó en pocas décadas la mayor parte de su superficie forestal.

Se trata, al fin y al cabo, de una propuesta turística. Algo habitual en esta parte del mundo, donde uno puede toparse con una protectora de osos al visitar una cascada. Y por el camino, con un número variable de elefantes a los que bañar, acariciar y ocasionalmente montar.

La visita guiada al Santuario

Libertad cuesta unos 350 euros, 400 en caso de pernoctación. El divulgador Cuesta -que dice pagar un alquiler a su exesposa por explotar la finca y vivir en ella- alega en cualquier caso que con esas cantidades y los miles de euros que ingresa al mes en YouTube apenas cubre gastos. Yuyee Alissa (51 años) lo ha acusado de no satisfacer pensiones alimentarias, cosa que Frank Cuesta (52) niega.

En realidad, el español se hizo cargo de todo durante los siete

### Colisión frontal

### María Jesús, hospitalizada tras un accidente de tráfico

María Jesús Grados Ventura, reconocida por su acordeón, está hospitalizada tras un accidente de tráfico el sábado en Benidorm. A pesar de la gravedad de la colisión, la artista está fuera de peligro y a la espera de resultados. Su acompañante ya ha recibido el alta.

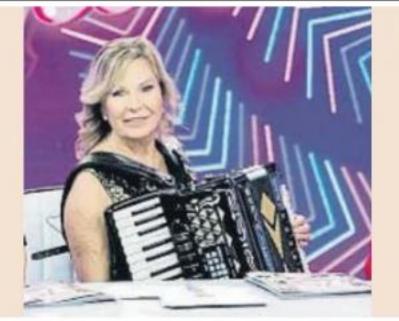

### SANTORAL

Gregorio el Grande, Basilisa, Simeón Estilita, Sándalo de Córdoba, Serapia, Eufemia, Dorotea, Tecla, Erasma, Aristeo, Mansueto

### **ANIVERSARIOS**



Charlie Sheen actor

Aida Oset actriz

Valerie Perrine

Carla Suárez extenista

### Santuario.

Frank Cuesta. experto en serpientes, en espacio salvaje con animales del sudeste asiático, Bangkok (abajo izquierda)

### Yuyee Alissa.

La que fuera esposa de Frank de la Jungla, y madre de sus hijos, ha anunciado boda con su novia, Chris Korn (abajo)



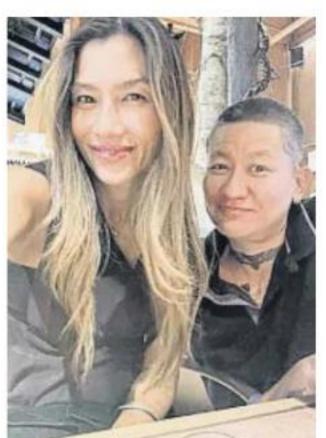

años en que la tailandesa estuvo encarcelada por drogas. De allí sacó este experto en serpientes su experiencia adicional en el sistema judicial y penitenciario tailandés con que se ha permitido aconsejar y reñir -sin éxitoa la familia de Daniel Sancho durante sus tribulaciones.

INSTAGRAM @YUYEEYUYEE

A la espera del próximo giro o vídeo, en este santuario la tierra y las aguas siguen en su sitio y los animales también, aunque más de cien mil euros han cambiado de manos.

# Ana Obregón vende su casa de Mallorca

modelo

La presentadora y sus hermanos se desprenden de la propiedad por 35 millones

MARIÁNGEL ALCÁZAR

Barcelona

Después de más de cincuenta años en la familia, El Manantial, la inmensa casa situada en la mallorquina Costa de los Pinos, sale a la venta. Los hermanos García Obregón (Ana, Antonio, Amalia, Celia v Javier) han decidido desprenderse de la propiedad que heredaron de sus padres por 35 millones de euros.

Una agencia inmobiliaria especializada en casas de lujo se encarga de la gestión de buscar comprador para una vivienda de más de mil metros cuadrados, situada en primera línea con fabulosas vistas sobre cala Millor, rodeada de un jardín de ocho mil metros cuadrados con piscina, pista de pádel y todo tipo de equipamientos.

La casa se hizo famosa por ser el escenario de los tradicionales posados veraniegos con los que Ana Obregón obsequiaba a los reporteros durante sus vacaciones en la isla. La presentadora solía convocar a los fotógrafos en la cala situada bajo la casa, pero también, y casi siempre en exclusiva para la revista ¡Hola!, elegía los jardines para otra sesión fotográfica. La casa era también el punto de peregrinaje para los paparazzi que, durante años, hicieron guardia en la



### Protagonista del verano

Ana Obregón solia realizar en la piscina sus exclusivas y sus posados veraniegos, como este, en el que aparece feliz a hombros de su malogrado hijo Aless

puerta para seguir a la presentadora y actriz y descubrir con quién compartía los veranos.

El Manantial fue también el lugar donde creció el malogrado Aless Lecquio Obregón, que algunos años compartió posado con su famosa madre. Existen numerosas imágenes de ambos y también junto a Alessandro Lequio, mientras duró su rela-

ción con Ana. Ya de mayor, tras unos años en los que Obregón apartó a su hijo de los medios de comunicación, el joven Aless volvió a protagonizar escenas veraniegas con su madre, como unas famosas imágenes de ambos en la piscina subida Ana a los hombros de su hijo.

Según ha contado la propia Ana Obregón, su hijo le pidió que nunca se desprendiera de la casa y, en estos años, en los que Ana, de luto por el fallecimiento de su hijo en mayo del 2020, acudió a El Manantial, cerró a cal y canto la propiedad a los medios de comunicación y, de hecho, las veces que acudió, se encerró literalmente sin salir a la calle.

Este mes de agosto, Ana ha vuelto a protagonizar una sesión fotográfica, en exclusiva para ¡Hola!, junto a su hija nieta, Anita, con ambas coordinadas en vestidos y trajes de baño. Pero cuando parecía que, de nuevo, la propiedad familiar iba a ser su refugio de verano, una información del diario Última Hora, de Palma, desvelaba que la propiedad estaba a la venta. Ni Ana ni sus hermanos han dado explicaciones sobre las razones de la venta de la casa que, si logran adjudicarla por el precio de salida, les supondrá, libre de impuestos y comisiones, unos cinco millones de euros por cabeza.

Antonio García, padre de Ana, construyó hace cincuenta años la casa en las tres últimas parcelas a la venta en la Costa de los Pinos. Antes llegaron grandes familias de Madrid, en tiempos de Franco, como los Luca de Tena, los Castiella, los Calvo Sotelo y los padres del piloto Carlos Sainz, que construyeron casas al borde del mar; con los años, las fincas quedaron afectadas por la ley de Costas y tuvieron que ceder la servidumbre de paso. De los propietarios originales quedan muy pocos, casi todas las casas se han vendido, una de ellas pertenece ahora, tras su divorcio de Pedro J. Ramírez, a Ágatha Ruiz de la Prada.

### Drew Barrymore pide proteger a los menores vigilando el acceso a internet

**REDACCIÓN** Barcelona

La actriz Drew Barrymore (49) ha alzado la voz contra el acceso de los menores a internet por los peligros que esconde. "Debemos proteger a nuestros niños para que no se vean envueltos en escenarios en los que pierdan el control de la situación y sus grabaciones acaben en una nube, únicamente para el día de mañana ser mortificados", ha escrito en las redes.

Madre de dos hijos, Olive (12) y Frankie (10) revela que hace un año cedió y le compró a su hija un smartphone, pero a los tres meses descubrió que la niña "dependía de ese dispositivo". "La felicidad estaba ahí metida. To-

da su existencia estaba en esa cajita digital. Le cambió hasta su estado de ánimo", agregó.

Explica que habló con Olive de los peligros de la red y da un consejo a los padres: "Se puede vivir con la frustración de nuestros hijos, pero lo mejor es esperar". Y respecto a sus situación con los suyos propios asegura: "Me voy a convertir en la madre que necesité, en la adulta que necesité".

Drew Barrymore nació en el seno de una saga de actores de Hollywood, saltó a la fama con solo seis años en la película ET. A la misma velocidad que se convirtió en una celebridad fue víctima de las drogas y el alcohol. "Acceso y exceso" ha definido esa etapa, "de pequeña deseé muchas veces que alguien me di-



La actriz Drew Barrymore

jera que no. Pero no lo aceptaba porque tuve tal grado de autonomía desde tan pronto que no podía aceptar ningún tipo de autoridad", ha declarado. Con solo 13 años entró en un centro para tratar su drogadicción.

Y aunque al convertirse en una mujer adulta empezó una carrera como actriz y productora de éxito. Hay momentos que lamenta: "Cuando hice la sesión de fotos para Playboy durante mis poco más de 20 años yo pensaba que se olvidaría pronto al ser revistas de papel. Jamás me imaginé que iba a existir algo como internet". Y por eso justifica sus temores actuales: "Ahora que soy madre no me puedo creer que esté en un mundo correlacionado con mis propios errores, en el que muchos de mis compañeros [de generación] también cayeron demasiado pronto. Los niños no deben estar expuestos a ciertas cosas, deben ser protegidos, deben escuchar un 'no"...

ELS MOTS ENCREUATS Màrius Serra

Núm. 12376

LOS 8 ERRORES

Original publicado en La Vanguardia entre 1982 y 1999

HORITZONTALS 1. Ser-ne implica provocar la hilaritat general. Menjada pels cucs de seda. 2. Arranja vestits amb un centímetre de fusta a la mà. Ben fet, al forn. Mitja desena. 3. Ho conec. Que fa cremor. Decidí perdre el cap per aquest cos esporífer en forma de clot. 4. Teixits de seda i metalls preciosos usats generalment en ornaments d'església. Carregada de doblers. Volem el cap de l'odalisca. 5. Marxes lluny del mas. Terme matemàtic que pot dur l'uniforme dels Mossos d'Esquadra. Faig rodolins. 6. Sortia. Emprenyada. Escaire. 7. Gros i bru. L'exèrcit que més temps ha resistit els atacs del rus. Corris incorpori. **8.** Enfurismat a l'Emirat. Ho fas servir com les muses. Paradís. **9.** Que serveix per a posar-hi oli. Ho submergim en oli roent. **10.** Club natació. Preguis. Qualitat de pla. **11.** L'assenyalo amb el dit. Tal. Tonalitat. **12.** Ens cal per respirar. Que no fa cap renou. Tros de roba de gasa amb què algú es tapa el cap. Escaire. **13.** La roba més fina de la llibertat. Que no té armes. El tercer en discòrdia. **14.** Aquests són dels que s'encenen fàcilment. Barreges amb les quantitats de cada ingredient molt ben mesurades.

VERTICALS 1. En segueixi la pista. Argila de color blanc formada per l'alteració dels feldespats i usada per a fer la pasta de la porcellana. 2. S'aïri. Respiració profunda que indica una gran vida onírica. El cor de l'alga. 3. El metall més cobejat. La vida íntima que té una dimensió recreativa i també pot ser procreativa. Ho emprin. 4. Possessiu que es pot referir als de la teva família. Afecció distròfica cutània caracteritzada per pell seca coberta d'escates lliures semblants a les d'un peix. Iode. 5. Aterrossar. Divideixis un terreny en trossos ben conreats. 6. En va sortir il·lesa, però després va perdre el cap. D'or. Preposició ben cortesa. 7. Elaboren ventiladors. Avis. Capem el bestiar amb totes les garanties higièniques. 8. Res no és. Suros prims rodons, foradats pel mig. Y al cor del cîtric. 9. És quan bec que perdo el cap. Enigma que ningú no ha aconseguit esbrinar. No està pas moix, oi que no? 10. Escandinau que es fa l'omi. Has perdut una porteria de rugbi. Granota de mecànic que pren el nom del seu aspecte cromàtic. 11. En dues paraules, afirmació de la primera flor de la primavera. El més simple dels hidrocarburs de la sèrie olefínica. El primer de tots. 12. El mati amb la guillotina. Metres curts. Paller que ha perdut el típic pal de paller. 13. Mig miler. Tractament de monjo benedictí. Llunyà. Davant Mans fa vint-i-quatre hores de fums. 14. Nodreixin. Moles per a

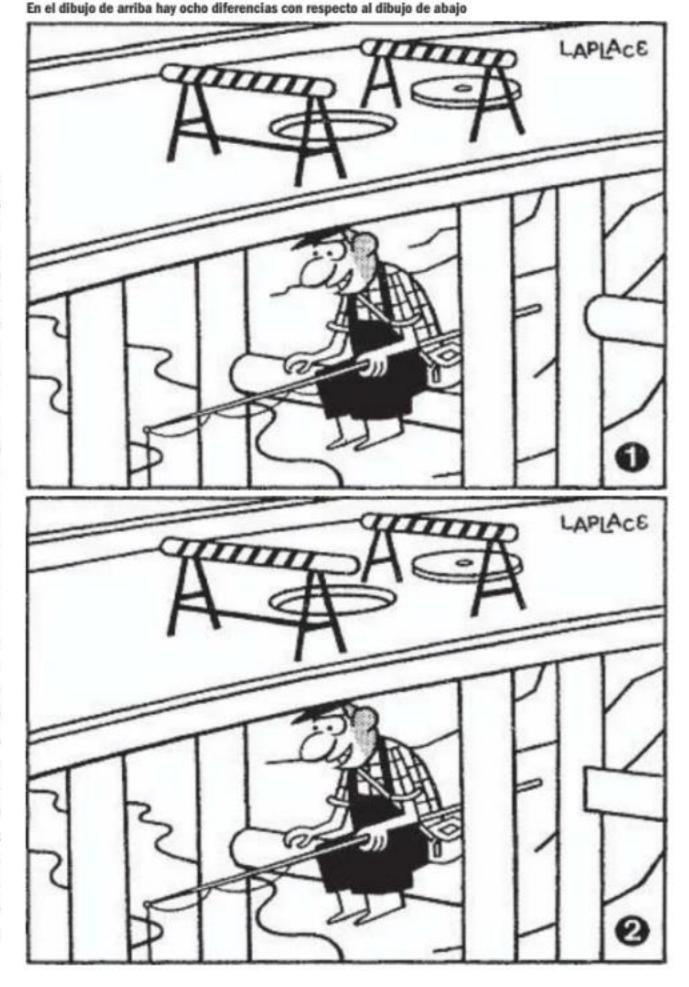

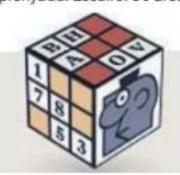

### ¿Aceptas el reto? Juega ahora a EntrenaMentes



aixafar oliva.



CRUCIGRAMA Fortuny
Núm. 13831

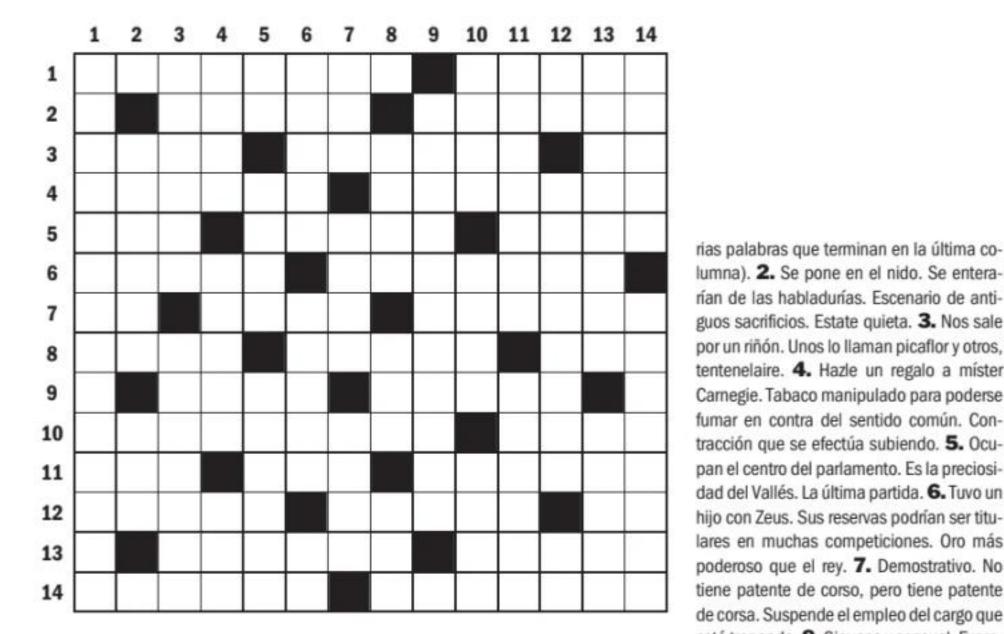

HORIZONTALES 1. Ecos de suciedad que dan vidilla a muchas personas. Tiene buen ánimo para ponerse las botas. 2. Se ve a lo lejos. Unidas por la copa. Longitud muy poco usual. 3. Gala navideña. Carece de señas. Puestas en las botas, quedan muy bien. 4. Cama doble. Habla felizmente de las desgracias. 5. Corea sin fronteras. No suenan acompasadas por bulerías. Su campo es atractivo. 6. Parece un ruso mirando el ocaso. Las desenfrenadas nupcias de Cartago y Roma. 7. Dos de cal y una de arena. Sentaré las bases de las directrices. Si le va bien a la izquierda, a la derecha le sentará fatal. 8. Los conquistadores le obligaron a hincar la rodilla. Hueso que forma el saCentro del mundo. Muy útil para no desafinar. Pez que se encuentra en aguas caudalosas. Del tacto y del olfato. 10. Perro de asfalto. Corriente europea de considerable poderío. 11. El río se esconde puerilmente. Departamento de ocasiones. Lo que produce tiene una importancia capital para las futuras generaciones. 12. Se desnuda con muy malas intenciones. Nos pone de mal humor. Cabeza de iguana. 13. Abre expectativas. Lo mejor es dormirla bien dormida. Variedad de atrio de planta circular. 14. Ni una palabra. Papel muy sutil.

VERTICALES 1. Husmeando con tacto, mirando con gusto y aguzando el oído (va-

lumna). 2. Se pone en el nido. Se enterarían de las habladurías. Escenario de antiguos sacrificios. Estate quieta. 3. Nos sale por un riñón. Unos lo llaman picaflor y otros, tentenelaire. 4. Hazle un regalo a míster Carnegie. Tabaco manipulado para poderse fumar en contra del sentido común. Contracción que se efectúa subiendo. 5. Ocupan el centro del parlamento. Es la preciosidad del Vallés. La última partida. 6. Tuvo un hijo con Zeus. Sus reservas podrían ser titulares en muchas competiciones. Oro más poderoso que el rey. 7. Demostrativo. No tiene patente de corso, pero tiene patente de corsa. Suspende el empleo del cargo que está trepando. 8. Sinuosa y sensual. Expresión felina. Sección del diario. Morirá como un perro mirando la Luna. 9. No es raro que mande a sus clientes a hacer gárgaras. Hace mella. 10. Parte del cuerpo situada desde debajo de cada brazo hasta la cintura. La diosa Hera vista por los clásicos latinos. Exige como muestra un botón. 11. Ucrania sufrió una mutación por lo de Chernobil. Nos entra por los oídos. 12. Separadas por la carga. Aguja que siempre señala al mismo sitio. Cogollo de coliflor. 13. Tuviste un sueño en que tocabas las cometas. Hace libros de una manera bastante acreditada. 14. Gigante mítico que fue convertido en constelación. Aunque es tragón por naturaleza no fraterniza con todos los platos.

### SOLUCIONES

| CF | SU( | CIC | R | Aħ | 1A  | A | NT | ER | 210 | R |   |   |   |
|----|-----|-----|---|----|-----|---|----|----|-----|---|---|---|---|
| N  | A   | С   | П | М  | 1   | E | N  | Т  | 0   |   | R | U | Т |
| 0  |     | U   | R | A  | Т   | 0 |    | A  | N   | Т |   | E | R |
| Ε  | N   | R   | A | P  | 100 | L | Α  | C  | A   | R |   | F | 1 |
| S  | A   | Т   |   | Α  | J   | 1 | T  | 0  |     | 0 | D | A | S |
| T  | R   | 1   | Α | S  | 1   | C | 0  |    | E   | 1 | E |   | 1 |
| A  | П   | R   | E |    | P   | Α | R  | A  | N   |   | S | A | L |
| R  | C   |     | C | A  | 1   |   | N  | A  | U   | S | 1 | C | A |
| P  | E   | D   | A | G  | 0   | G | 1  | A  |     | N | E | 1 | В |
| 0  | S   | 0   | N | A  |     | A | L  | A  | T   |   | R | T | 0 |
| R  |     | R   | Α | P  | Α   |   | L  | A  | 1   | S | Т | A |   |
| L  | A   | M   | P | 1  | S   | T | A  |    | ٧   | 1 | 0 | L | A |
| A  | L   | 1   |   | T  | 1   | E | R  | N  | 0   | S |   | P | 0 |
| L  | Α   | D   | R | 0  | N   | A |    | E  | L   | 0 | Υ |   | J |
| A  | В   | 0   | R |    | Α   | S | Ε  | S  | 1   | N | Α | T | 0 |

### PROBLEMA AJEDREZ ANTERIOR

1.昼xg6!! [también gana 1.句f6+! gxf6 2.營h5 堂h7 3.皇e3] 1...fxg6 2.營g4! 皇a6 [2...堂f7 3.句b6 營b8 4.皇d3 g5 5.f4!] 3.營xe6+ 堂h7 4.皇xa6! 墨xa6 [y ahora era decisiva 5.句f6+!! 堂h8 6.營f7! 罩f8 €6... gxf6 7.e6!) 7.營xg6 gxf6 8.exf6, etc.] 1-0

### JEROGLÍFICO ANTERIOR

HABLA POR LOS CODOS

### LOS 8 ERRORES



### AJEDREZ Miguel Illescas Núm 6832

DIFICULTAD BAJA, DE 2 A 10 MINUTOS



### NEGRAS JUEGAN Y GANAN

Rabinovich – Botvinnik (San Petersburgo, 1927). La presencia del alfil en h3 es presagio de problemas graves para el rey blanco, cuya seguridad se ve también amenazada por la dama y torres enemigas. Con todo ello, el futuro campeón mundial Mijail Botvinnik supo hallar un sencillo movimiento que deja a las blancas en situación precaria, y de hecho ganó en tan solo tres jugadas.

Información proporcionada por www.ajedrez21.com

### JEROGLÍFICO

Lista de empleados



### **PASATIEMPOS**

#### FRED BASSET Alex Graham



#### SUDOKU

© 2006 Knight Features. Distribuido por Universal Press Syndicate. Todos los derechos reservados

DIFÍCIL

|             |   |   | 9 |   |   |   |   |   |
|-------------|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6           |   | 2 | 7 | 1 |   | 3 |   | 9 |
| 9           | 7 |   |   |   |   |   | 1 | 5 |
|             |   |   |   | 9 |   |   | 3 | 7 |
|             | 4 |   |   |   |   |   | 9 |   |
| 3           | 5 |   |   | 6 |   |   |   |   |
| 3<br>2<br>8 | 6 |   |   |   |   |   | 5 | 8 |
| 8           |   | 5 |   | 2 | 1 | 6 |   | 4 |
|             |   |   |   |   | 6 |   |   |   |

| 8 |   |   |   |   | 5 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 5 |   |   | 2 | 9 |
|   | 7 | 8 | 9 | 1 |   |
|   | 4 | 9 | 5 | 6 |   |
|   | 1 | 7 | 2 | 4 | + |
|   | 3 | 6 | 7 | 8 |   |
| 5 | 9 |   |   | 3 | 2 |
| 4 |   |   |   |   | 7 |

|   |   | 4 | 2 | 1 | 3 | 6      |   |
|---|---|---|---|---|---|--------|---|
|   |   | 3 | 5 |   | 4 | 9      |   |
| - | 8 |   |   |   |   |        | 7 |
|   |   | 5 |   |   |   | 4      |   |
| F | 9 |   |   |   |   |        | 1 |
| - |   | 8 | 4 |   | 7 | 3      |   |
|   |   | 1 | 3 | 8 | 2 | 3<br>5 |   |

CÓMO JUGAR. Complete el tablero (subdividido en nueve cuadrados) de 81 casillas (dispuestas en 9 filas y 9 columnas) rellenando las celdas vacías con un número del 1 al 9, sin repetir ningún número en una misma fila, ni en una misma columna ni en cada cuadrado

### **SOLUCIONES DE AYER**

| FÁC | IL. |   |   |   |   |   |   |   |
|-----|-----|---|---|---|---|---|---|---|
| 8   | 4   | 9 | 5 | 1 | 3 | 6 | 7 | 2 |
| 3   | 7   | 5 | 2 | 6 | 9 | 8 | 4 | 1 |
| 6   | 2   | 1 | 7 | 8 | 4 | 5 | 9 | 3 |
| 1   | 9   | 6 | 4 | 2 | 7 | 3 | 5 | 8 |
| 7   | 8   | 3 | 1 | 9 | 5 | 2 | 6 | 4 |
| 2   | 5   | 4 | 6 | 3 | 8 | 9 | 1 | 7 |
| 4   | 3   | 8 | 9 | 7 | 6 | 1 | 2 | 5 |
| 9   | 1   | 7 | 3 | 5 | 2 | 4 | 8 | 6 |
| 5   | 6   | 2 | 8 | 4 | 1 | 7 | 3 | 9 |

TIEMPO Y TEMPERATURAS PREVISTAS

| 4 | 3 | 2 | 6 | 8 | 5 | 1 | 9 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 5 | 6 | 9 | 4 | 1 | 8 | 3 | 2 |
| 8 | 1 | 9 | 3 | 2 | 7 | 4 | 6 | 5 |
| 2 | 4 | 5 | 1 | 6 | 3 | 9 | 7 | 8 |
| 1 | 6 | 7 | 5 | 9 | 8 | 3 | 2 | 4 |
| 3 | 9 | 8 | 2 | 7 | 4 | 6 | 5 | 1 |
| 6 | 2 | 1 | 4 | 5 | 9 | 7 | 8 | 3 |
| 9 | 8 | 4 | 7 | 3 | 2 | 5 | 1 | 6 |
| 5 | 7 | 3 | 8 | 1 | 6 | 2 | 4 | 9 |

| 3 | 8 | 5 | 4 | 6 | 1 | 2 | 7 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 6 | 8 | 7 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 4 | 2 | 7 | 9 | 5 | 3 | 8 | 1 | 6 |
| 6 | 3 | 2 | 1 | 9 | 4 | 5 | 8 | 7 |
| 7 | 5 | 1 | 6 | 3 | 8 | 9 | 2 | 4 |
| 8 | 4 | 9 | 7 | 2 | 5 | 6 | 3 | 1 |
| 5 | 6 | 8 | 3 | 1 | 7 | 4 | 9 | 2 |
| 9 | 7 | 3 | 2 | 4 | 6 | 1 | 5 | 8 |
| 2 | 1 | 4 | 5 | 8 | 9 | 7 | 6 | 3 |



Información proporcionada por www.taikometeorologia.com

### **ASTROLOGÍA**

Aries

21 de marzo

al 19 de abril

Magnífico día para los viajes laborales. Se sentirá con vigor, pero podría esperar demasiado de las personas con quienes trabaja.

**Blanca Herrero** 

Tauro 20 de abril al 20 de mayo

(6)

Cierta angustia a causa de los afectos y falta de armonía doméstica. Contará con vitalidad y energía creativa.

Géminis 21 de mayo al 20 de junio Día de suerte. Los viajes estarán muy bien aspectados, especialmente aquellos cuyo destino sea un entorno natural.

Cáncer 21 de junio al 22 de julio

Leo

Tendrá que soportar cierta falta de armonía general, quizá se deba a que deseará ser el centro de atracción.

23 de julio al 22 de agosto Utilice su capacidad de análisis e intuición en la toma de decisiones. Podrá aprender cualquier cosa que se proponga sin esfuerzos.

Virgo 23 de agosto al 22 de septiembre

Todo lo relacionado con el extranjero será positivo. Puede recibir una grata noticia que viene de lejos.Pero controle su temperamento..

Libra 23 de septiembre al 22 de octubre

Día magnífico. Los viajes laborales serán muy positivos. También lo relacionado con la comunicación, la enseñanza y el aprendizaje.

Escorpión 23 de octubre al 21 de noviembre Su comportamiento será muy voluntarioso, pero en ocasiones demasiado jactancioso y rebelde. Será difícil canalizar las energías.

Sagitario 22 de noviembre al 21 de diciembre

Tendrá posibilidades de cambios laborales relacionados con los viajes. También en los estudios, las becas o el turismo.

Capricornio 22 de diciembre al 20 de enero

Su habilidad comercial y financiera, la forma de trabajar organizadamente y su buena administración serán sus mejores aliadas.

Acuario 21 de enero al 19 de febrero

Utilizando sus magníficas relaciones podrá lograr eso que tanto desea. El éxito y las ganancias estarán activados en este día.

Piscis 20 de febrero al 20 de marzo

La falta de éxito se debe a sus miedos. Si ve la vida con optimismo y utiliza sus aspectos positivos, logrará buenos resultados.

blanca.herrero@astro.virtualmedia.es

### **EL TIEMPO**

MÁS INFORMACIÓN EN: http://eltiempo.es

### 17°/23° Barcelona 22°/26° Murcia 23°/30° Sta. Cruz / de Tenerife M 21°/27° CALIDAD DEL AIRE EN BARCELONA Contaminación Polen Calidad del aire Sin cambios 20°/24° destacables. Niveles excelente y ambiente respirable bajos de polen **FASES LUNARES** LOS ASTROS Hora de mañana SOL Salida 07 h 19 min Puesta 20 h 22 min



y algún aguacero. Desapacible Brava. Primer enfriamiento



<-5° 0 -5-0° 0 0-5° 5-10° 10-15° 15-20° 20-25° 25-30° 30-35° 35-40° 40°<

MIÉRCOLES Día gris y lluvioso JUEVES Tormentas intensas con con muchas horas de paragua | granizo entre Girona y la Costa



VIERNES El tiempo no mejorará del todo. Tormentas locales de tarde y recuperación térmica



11/09

creciente

03/09



menguante

LUNA Salida 08 h 30 min

Puesta 20 h 58 min

SÁBADO Otro cambio de tiempo | DOMINGO Tiempo inseguro y con tormentas frecuentes entre | suave. Restos de chubascos y Barcelona y Girona los Pirineos | viento en los dos extremos

### Alfred Rodríguez Picó

### Periodo tormentoso



Catalunya. Esta mañana nos cruza una primera línea de tormentas localmente intensas. Se abrirán claros a partir del mediodía y nuevas tormentas por la tarde en la mitad norte, o también aparecerán en el delta del Ebro. Descenso de temperatura. Mañana y los siguientes días, más tormentas y suavidad preotoñal.

España y Europa. Calor en el este del continente. El tiempo se inestabilizará en Francia y el norte y el este de la península Ibérica, con tormentas fuertes entre Aragón, Catalunya, Valencia y las Baleares. Cubierto con chubascos en el Cantábrico y notable descenso de la temperatura.

# La pareja perfecta: Kidman y Bier

### Netflix estrena la nueva colaboración de la actriz con la cineasta danesa

**GABRIEL LERMAN** Los Angeles

La primera vez que colaboraron, en la serie de HBO The undoing, los resultados fueron contundentes. Su lanzamiento fue un verdadero evento para la cadena televisiva propiedad de Warner Discovery y la respuesta de críticos y espectadores fue sensacional. La serie, dirigida por la danesa Susanne Bier, les dejó nominaciones a los Globos de Oro a sus dos protagonistas, Nicole Kidman y Hugh Grant, y también al recientemente fallecido Donald Sutherland como mejor actor de reparto. Además, compitió por ese premio como mejor serie limitada y también tuvo suerte en los Emmys, en los que fue nominado Grant y la

Por eso cuando a la directora de la nominada al Oscar a la mejor película extranjera Después de la boda, rápidamente importada por

serie a la mejor dirección de arte.

Hollywood para que dirigiera a Halle Berry y Benicio del Toro en Cosas que perdimos en el fuego, le ofrecieron ponerse al frente de la adaptación del best seller La pareja perfecta, de inmediato pensó en la alta y bella nativa de Hawai criada en Australia para uno de sus papeles más importantes. Kidman se apuntó además como productora ejecutiva. Una ferviente lectora, sabía que el libro de Elin Hilderbrand, la primera historia de crimen y misterio de la escritora estadounidense, era un material ideal para volver a reinar en la carrera por los premios.

En las primeras escenas de Una pareja perfecta, que el próximo jueves llega a Netflix, todo es alegría. Kidman, como Greer Winbury, una escritora famosa y multimillonaria que nunca se calla lo que piensa, recibe en su mansión de Nantucket, una isla para ricos en Massachusets, a todos los que participarán en una suntuosa boda entre Benji, su hijo del medio



Liev Schreiber y Nicole Kidman, en una secuencia de la serie

(Billy Howle) y su prometida Amelia, una mujer de ensueño que interpreta la ascendente Ewe Hewson, la hija de Bono.

Lógicamente ella ha invitado a sus padres y a su mejor amiga, Merritt (Meghann Fahy, The White Lotus), quienes llegan pensando que pasarán un momento inolvidable en sus vidas. Por unas horas así es. La escena de los créditos iniciales que se repite con cada episodio muestra a todos los invitados siguiendo felices una coreografía a lo Bollywood en una playa junto al mar.

Pero la noche anterior a la boda, una tragedia lo transforma todo. El cuerpo sin vida de Merritt aparece en el agua junto a la costa, y a partir de ese momento lo que iba a ser una boda espectacular se convierte en una investigación al mejor estilo Poirot para descubrir quién es el asesino.

Los encargados de resolverlo son el jefe de policía local (Michael Beach) y su detective Nikki Henry (Donna Lynne Champlin), un dúo que parece escapado de un episodio de Fargo. Ellos tendrán que encontrar al culpable y todos son sospechosos, empezando por el esposo de Greer, Tag, un hombre acostumbrado a resolver todo con dinero interpretado por el siempre brillante Liev Schreiber.

Puede haber sido también la nuera, una mujer embarazada encarnada por la alguna vez niña prodigio Dakota Fanning, o su esposo, el hijo mayor de Greer, Thomas (Jack Reynor), quien vive un romance con una mujer mayor encarnada nada menos que por Isabelle Adjani. La propia Greer también puede ser la responsable, ya que nunca ha ocultado que su futura nuera no le cae bien, y su relación con su esposo es mucho menos amable en la intimidad que como muestran en público.

Consulte aqui la programación de hoy y de los próximos dos dias de todos los canales

6.00 Ventaprime (promocio-

El tiempo. (ST)

8.55 Espejo público (ma-

13.20 Cocina abierta con

tronómico). (ST)

13.45 La ruleta de la suerte

(concurso). (ST)

15.00 Antena 3 Noticias 1.

15.45 Sueños de libertad (se-

rie). La culpa ha hecho

algo de mella en Jesús,

que parece querer dejar

de drogar a Begoña. (ST)

15.30 Deportes. (ST)

15.35 El tiempo. (ST)

Las noticias de la ma-

gacín). Presentadora:

Karlos Arguiñano (gas-

Susanna Griso. (ST)

ñana. Incluye Deportes y

nal).

6.15

STSUBTITULADO / R REPETICIÓN

PARRILLA ELABORADA POR ONEDATA. COMERCIAL@ONEDATA.ES

9.00

Grans documentals. (ST)

Una matemática viene

a verte. (ST) (R)

9.55 Escala humana. (ST)

10.25 Arqueomanía. (ST)

10.55 Documenta2. Paris,

11.50 Al filo de lo imposible.

12.40 Vuelta Ciclista a Espa-

16.05 Saber v ganar. (ST)

Estiu. (ST)

(ST)

16.50 Grans documentals (se-

17.40 Grans documentals (se-

rie documental). El cicle

anual de l'Africa salvatge:

rie documental). Animals

amb càmeres: Austràlia.

está enfadado con Bruno

porque se quiere ir a

de dos capítulos. Capí-

tulo 3: Geordie le pide

ayuda a Leonard cuando

investiga la muerte de un

profesor en un laborato-

rio de computación.

20.55 La 2 express. (ST)

Roma. (ST)

19.25 Grantchester. Emisión

12.15 Ruralitas. (ST)

ña.

9.25 Seguridad vital 5.0. (ST)

el misterio del palacio

desaparecido. (ST) (R)

### **PROGRAMACIÓN TV**

¡Toma salami! (zapping).

Callejeros viajeros:

Washington D.C.

9.25 Callejeros viajeros:

10.25 Viajeros Cuatro: Las

11.30 En boca de todos (ac-

David Aleman.

14.55 ElDesmarque Cuatro.

15.15 El tiempo. (ST)

15.30 Todo es mentira.

18.00 Lo sabe, no lo sabe

14.00 Noticias Cuatro. Presen-

tualidad). Presentador:

tadora: Lidia Camón. (ST)

(concurso). Programa en

el que los concursantes

son elegidos al azar en

la calle, donde se les

formulan preguntas de

cultura general y popular.

Chicago.

Vegas.

cuatre



6.00 Telediario matinal. (ST) 8.00 La hora de La 1 (magacín de actualidad). Presentadores: Silvia Intxaurrondo y Marc Sala.

10.40 Mañaneros (magacín de actualidad). Presentadora: Adela González. Colaboradores: Miriam Moreno y Alberto Herrera. 14.00 L'informatiu. (ST)

14.10 Ahora o nunca verano (magacin). (ST)

15.00 Telediario 1. (ST) 15.45 L'informatiu. (ST) 16.00 El tiempo. (ST) 16.05 Vuelta Ciclista a Espa-

ña: Luanco-Lagos de Covadonga. Décimo sexta etapa. Comentaristas: Carlos de Andrés y Pedro Delgado.

17.30 Salón de té La Moderna 18.30 Merlí (serie): Zizek. Merlí (serie). Matilde se sorprende al escuchar a su hermana Clarita hablar 19.20 La 2 express (zapping). de su madre de una manera peculiar. Pietro, por su parte, siente que está

comenzando a perder a

Antonia. (ST) 18.30 El cazador stars (concurso). (ST)

19.30 El cazador (concurso).

20.30 Aquí la Tierra. (ST)

día, sobre todo en la

familiar. (ST)

0.25 HIT (serie). Emisión de

2.30 Noticias 24 horas. (ST)

explotación de la granja

los capítulos Caperucita

Roja y Los exámenes (R).

21.00 Telediario 2. (ST) 21.00 Diario de un nómada. 21.55 4 estrellas (serie). (ST) Operación Plaza Roja.

22.50 Cine: La familia Bélier. 21.30 Cifras y letras. (ST) Francia, Bélgica, 2014. 22.00 El comisario Montal-Dir.: Eric Lartigau. Int.: bano: Las alas de la Karin Viard y François esfinge. El cuerpo des-Damiens. En la peculiar nudo de una chica joven familia Bélier, todos son aparece en la playa, con sordos menos Paula, un disparo en la cara. La que tiene 16 años. Ella chica lleva un tatuaje en el hombro, una mariposa. 23.10 Nits Sense ficció. Hoes indispensable para su padres en el día a (ST) (R)

23.50 Documentos TV. La epidemia silenciosa. (R)

0.55 Antonio Vega. Tu voz entre otras mil. Festivales de verano:

XXVI Festival Internacional de Jazz de San Javier 2024: Cimafunk. (ST)



Noticies 3/24. (ST) Els matins (magacín de actualidad). Presentadora: Ariadna Oltra. (ST)

10.30 Tot es mou (magacín). Presentadora: Helena Garcia Melero, Magacín de entretenimiento que no pierde de vista la actualidad. (ST)

14.00 Telenoticies comarques.

14.30 Telenotícies migdia. (ST)

15.40 Cuines (gastronómico). 16.10 Com si fos ahir (serie). Joel, Marta y Salva están en un momento muy feliz. Más tarde, Joel recibe una llamada de su madre y, cuando hablan,

la conversación es fría y sospechosa. (ST)

16.50 Doctor Martin (serie): Des de quan? Mientras examina a un granjero de ovejas enfermo, el doctor se encuentra con Stewart James, un paciente que solía sufrir delirios de que vivía con una ardilla gigante. (ST)

17.40 Hotel Voramar (serie). 19.25 Atrapa'm si pots (concurso). (ST)

20.30 Està passant (humor).

21.00 Telenotícies vespre. (ST)

renascut. En la segunda

marcado de degradación

del río Besòs, que acabó

convirtiéndose en uno de

los ríos más contamina-

over, la presa que desafia

over está situada en el río

la natura. La presa Ho-

Colorado, en la frontera

entre Arizona y Nevada,

en Estados Unidos. (ST)

tador: Xavier Valls. (ST)

0.15 Onze (magacín). Presen-

1.50 Notícies 3/24. (ST)

dos de Europa. (ST)

mitad del siglo XX, se

inició un periodo muy

22.05 Nits Sense ficció. El riu

19.00 Tiempo al tiempo (magacín). Espacio

que aborda contenidos relacionados con el cuidado del planeta y la ciencia, así como temas de interés en el ámbito del bienestar como la salud, la alimentación y el deporte.

20.00 Noticias Cuatro. Presentadora: Mónica Sanz. 20.45 ElDesmarque Cuatro.

21.05 First Dates (entreteni-

22.50 Código 10 (reportajes).

Presentadores: David

Aleman y Nacho Abad.

La publicación en las

últimas horas de algunos

de los audios en los que

Rodolfo Sancho ofrece

presuntamente dinero

a un testigo clave en el

juicio contra su hijo está

en el foco mediático. El

programa amplia con

nuevos documentos y

1.50 ElDesmarque madruga-

da (magacín).

maciones.

testimonios estas infor-

miento). (R)

21.00 El tiempo. (ST)

7.00 Informativos Telecinco. Incluye El tiempo. (ST) 8.55 La mirada crítica (magacin). Presentadora: Ana Terradillos, Colaboradores: Antonio Texeira y

Jano Mecha. 10.30 Vamos a ver (magacín de actualidad). Presentadores: Joaquín Prat y Patricia Pardo.

Colaboradora: Verónica Dulanto.

15.00 Informativos Telecinco. Presentadora: Isabel Jiménez. (ST)

15.25 ElDesmarque Telecinco. Presentadora: Lucía Taboada. (ST) 15.35 El tiempo. (ST)

15.45 El diario de Jorge (talk show).

17.30 TardeAR (magacin). Presentadora: Ana Rosa Ouintana. Colaboradores: Antonio Hidalgo, Manuel Marlasca, Laura Madrue-

ño, Miguel Angel Nicolás

20.00 Reacción en cadena (concurso). Presentador: Ion Aramendi.

21.00 Informativos Telecinco.

21.30 ElDesmarque Telecinco.

21.45 El tiempo. (ST)

show).

piloto.

1.35 ¡Toma salami!

21.50 Babylon Show (talk

22.50 Cine 5 estrellas: Top

2022. Dir.: Joseph

Gun: Maverick. EE.UU.,

Kosinski. Int.: Tom Cruise

y Miles Teller. Después de

servicio como uno de los

mejores aviadores de la

Armada, Pete Maverick

Mitchell se encuentra

donde siempre quiso

estar, sobrepasando los

limites como un valiente

más de treinta años de

y Jorge Luque.

17.15 Más vale tarde (actualidad). Presentadores: Cristina Pardo y

LaSexta

7.00 Previo Aruser@s (entre-

Alfonso Arús. (ST)

9.00 Aruser@s (entretenimien-

Presentador: Antonio

García Ferreras. (ST)

edición. Presentadora:

Helena Resano. (ST)

Josep Pedrerol. (ST)

tadores: Francisco Cacho

15.30 La Sexta meteo. Presen-

y Joanna Ivars. (ST)

15.45 Zapeando. Presentador:

Dani Mateo. (ST)

Arús. (ST)

11.00 Al rojo vivo (debate).

14.30 La Sexta noticias 1ª

15.15 Jugones. Presentador:

tenimiento). Presentador:

to). Presentador: Alfonso

6.30 Ventaprime.

Iñaki López. Espacio de actualidad que analiza con espíritu crítico los acontecimientos del día y pone cara a los problemas. (ST)

20.00 La Sexta noticias 2ª edición. Presentadores: go Blázquez. (ST)

17.00 Y ahora Sonsoles.

Espacio que aborda la actualidad desde el rigor informativo y el entretenimiento. El programa cuenta cada tarde con un amplio elenco de colaboradores, entre los que hay periodistas, escritores, empresarios y especialistas en crónica social y sucesos. (ST)

Cristina Saavedra y Rodri-

20.00 Pasapalabra (concurso).

21.00 Antena 3 Noticias 2. 21.00 La Sexta Clave. (ST) 21.20 La Sexta meteo. (ST) 21.30 Deportes. (ST)

21.25 La Sexta deportes. (ST) 21.30 El intermedio (humor). 22.30 Pesadilla en la cocina

(gastronómico): Nicasso. Alberto Chicote se desplaza a Barcelona para atender la llamada de auxilio del Nicasso, un restaurante especializado en comida mediterránea que pasa por su peor momento. (Estreno de la nueva temporada.) (ST) Pesadilla en la cocina 0.13

(gastronómico), Presentador: Alberto Chicote. 1.50 Crimenes imperfectos

tipo de planes y lleva a Nebahat a divertirse juntos, ya que piensa que va a morir dentro de poco. Mientras tanto, Sarp pretende que Ogulcan y Omer se peleen en el colegio y hace cualquier cosa para que discutan y acabar así con su buena relación. (ST)

(serie documental). (ST)

21.35 El tiempo. (ST) 21.45 El hormiguero 3.0 (talk show). Invitado: Leo Harlem, cómico y actor. 22.45 Hermanos (serie). Akif no para de hacer todo

23.55 Hermanos (serie).

# Cultura

Yuval Noah Harari, historiador, publica 'Nexus'

# "Los algoritmos ya han matado a gente"

ENTREVISTA

JUSTO BARRANCO Madrid

e ha convertido en un pensador de referencia global con libros como Sapiens o 21 lecciones para el siglo XXI y ahora regresa con Nexus (Debate / Edicions 62), una historia de las redes de información desde la edad de piedra a esa IA que, dice, es un punto de inflexión en la historia humana. Una IA que no es solo un avance, razona, porque gobierna el lenguaje y puede tomar decisiones, y que para imponerse no necesita ningún Terminator, le basta con contar historias, como han hecho los humanos durante milenios. El israelí Yuval Noah Harari (Kiryat Atta, 1976) responde telefónicamente a La Vanguardia a mediados de agosto, "esperando a si estalla una guerra aún mayor o es posible un alto el fuego. Es una situación tensa. No confío en las personas al mando, ni en mi gobierno ni en el otro bando. Espero

### 66

### Futuro distópico

La IA domina el lenguaje mejor que la mayoría; ¿qué pasa cuando pueda crear textos sagrados?"

que prevalezcan la razón y la compasión, pero dada la personalidad de quienes gobiernan es difícil tener esperanzas".

Dice que si manejamos mal la IA puede eliminar el dominio humano en la Tierra. ¿Qué significa? Hemos creado una nueva inteligencia potencialmente más poderosa e inteligente que nosotros. Y si se sale de nuestro control, las consecuencias podrían ser catastróficas. Y no solo para la humanidad, sino para el resto del sistema ecológico. No porque la IA sea malvada, pero si es extremadamente poderosa y no le importamos y no le importan otras entidades orgánicas, podría hacernos lo que hemos hecho nosotros a tantos otros organismos, tantos animales. Ahora bien, éste es un escenario muy extremo. Con la IA, parte del problema es que hay cientos de escenarios muy peligrosos. Algunos fáciles de imaginar: un dictador le da a la IA el control de las armas nucleares y por error de cálculo hay una catástrofe. O los terroristas crean con la IA un nuevo virus mortal. Pero la naturaleza misma de la IA es que puede crear nuevas visiones e ideas por sí misma. No es una herramienta en nuestras manos. Estamos liberando millones de nuevos agentes autónomos que podrían

volverse más inteligentes que nosotros y no podemos anticipar ni controlar qué harán.

#### Dice que tienen una poderosa herramienta: el lenguaje.

En la civilización, en la cultura humana, la clave de casi todo lo que hemos creado es en última instancia el lenguaje. Es la clave de la política, para persuadir a la gente. Es la clave del arte. De la religión. Si piensa en los libros sagrados, las mitologías, las oraciones. Y las finanzas, el dinero, en última instancia se basan en palabras y símbolos. Hasta hoy, nadie excepto los humanos podía entender o crear estas cosas. Ningún otro animal sabía que hay dinero o dioses o naciones, porque se necesita el lenguaje para tratar con estas cosas. Y la IA domina el lenguaje en muchos sentidos mejor que la mayoría. Ya crea textos, imágenes y vídeos, y es aún muy primitiva. ¿Qué sucederá cuando pueda crear manifiestos políticos persuasivos, nuevos dispositivos financieros, nuevos libros sagrados? Por miles de años, los humanos vivieron envueltos en el capullo cultural creado por otros humanos. Ahora, cada vez más será creado por una inteligencia no humana.

### Señala que por primera vez nuestra historia no sucede solo por decisiones humanas.

Algunos dicen que la IA es como la imprenta o la radio, y que copia nuestras ideas y las difunde. No es cierto. Es capaz de crear ideas propias y también toma decisio-

nes sobre la difusión de las ideas humanas. En un periódico tal vez la persona más importante sea el editor, que decide qué se incluye, qué se deja fuera. Ahora la IA está haciendo el trabajo de los editores de periódicos en las redes sociales, no el de una imprenta. En TikTok o Facebook es un algoritmo el que decide qué mensajes recibirán mucha atención. Y eso moldea la opinión pública. La cultura hu-

Continúa en la página siguiente



NICOLAS MAETERLINCK / AF

El pensador israelí Yuval Noah Harari, en una fotografía del año 2022, ahora aborda la inteligencia artificial en Nexus

### "Israel no es Netanyahu, hay una oposición muy fuerte contra él"

 Preguntado por el momento de la guerra en Israel y las decisiones de Netanyahu en un conflicto que algunos llaman genocidio, Harari dice: "Es peor que en cualquier otro momento de mi vida. Estamos al borde del abismo. Por muy mal que hayan ido las cosas en los últimos meses, ahora [la entrevista tiene lugar a mediados de agosto] podrían desembocar en una guerra regional a gran escala, que es lo que quieren los extremistas de ambos bandos. Tienen sus fantasías mesiánicas y creen que cuanto más

grandes sean las llamas, antes llegará el Mesías o lo que sea. Lo que tenemos que recordar es que la raíz del conflicto es que hay dos pueblos que existen en esta tierra y tienen derecho a existir aquí. Pero ambos tienden a negar la existencia del otro o su derecho a existir. Debería ser sencillo reconocer que hay más de siete millones de palestinos que nacieron aquí y no tienen ningún otro lugar adónde ir. Y también hay más de siete millones de judíos. La mayoría nació aquí, no tiene dónde ir y también tiene derecho a

existir aquí. Y es técnicamente posible que coexistan en dos Estados u otro tipo de acuerdo porque no hay escasez objetiva de tierra, alimentos, agua o electricidad". "Lo que impulsa el conflicto son las mitologías, las fantasías, como las ideas de que Dios nos dio todo este país y los demás no pertenecen aquí y todos deberían desaparecer. Tan pronto como nos deshagamos de estas fantasías debería ser posible encontrar una solución viable", afirma. "El alto el fuego no es suficiente. Necesitamos volver a la idea de la

paz, basada en el reconocimiento del derecho de ambos pueblos a existir", sostiene. Y concluye: "Israel no es Netanyahu. Sigue siendo una sociedad democrática. Hay una oposición muy fuerte contra él. Antes de la guerra cientos de miles se manifestaban contra sus políticas y ahora, en medio de la guerra, cada semana decenas de miles se manifiestan contra él. Espero que se establezca un gobierno diferente, tanto para proteger la democracia israelí como para hacer la paz con los palestinos y el mundo árabe".

### Primavera Sound cancela todos sus festivales en Latinoamérica del 2024

La marca barcelonesa tenía programadas citas en cuatro países del Cono Sur

SERGIO LOZANO

Barcelona

La gran expansión de la marca Primavera Sound por Latinoamérica se ha visto bruscamente interrumpida después de que la organización de los festivales anunciara este pasado viernes la cancelación de todas las actuaciones previstas para este 2024 en Latinoamérica. Se trata de los festivales de Buenos Aires y São Paulo, que el año pasado reunieron a cientos de miles de personas, así como los Primavera Days de Asunción y de Montevideo. Todos ellos ya disponían de fechas y las entradas early bird (los primeros abonos, que se ofrecen antes de que se conozca el cartel) se habían puesto a la venta.

La organización del Primavera Sound ha declinado hacer comentarios y se remite a la nota publicada el pasado viernes, en la que responsabiliza de la decisión a "dificultades externas" que les impiden llevar a cabo los festivales de acuerdo a sus "rigurosos estándares de calidad". En la misma nota recogen las palabras del director del evento, Alfonso Lanza, quien reconoce que se trata de una decisión difícil, tomada "tras emprender numerosas vías para poder celebrar estos eventos con garantías". En este sentido, anuncia su intención de regresar a Latinoamérica en un futuro, "lo antes posible". Fuentes del propio festival apuntan a contratiempos de última hora en la contratación de determinados artistas que debían encabezar el cartel como la razón para cancelar el evento. Al



Uno de los escenarios del Primavera Sound São Paulo del 2023, celebrado en el circuito de Interlagos

mismo tiempo, aseguran que ya se está trabajando de cara a la edición del 2025, para lo cual cuentan con la comprensión de partners y marcas vinculadas.

La tercera edición del Primavera Sound Buenos Aires debía celebrarse los días 23 y 24 de noviembre, mientras que la de São Paulo (también era la tercera) estaba programada para los días 31 de noviembre y 1 de diciembre.

Meses atrás, en una entrevista a La Vanguardia, Alfonso Lanza planteaba la posibilidad de ampliar a tres días ambos festivales en esta edición 2024, una perspectiva diametralmente opuesta a la actual. Por su parte, la primera edición del Primavera Dav Montevideo estaba fechada para el 21 de noviembre, mientras que el de Asunción iba a ser el 29 del mismo mes. Las entradas early

bird para los conciertos de São Paulo, Buenos Aires y Montevideo ya se habían puesto a la venta y su devolución está en marcha, tal como informan las redes sociales de la organización.

La etapa latinoamericana del Primavera Sound 2023 recorrió siete países en tres semanas, destacando las jornadas de Buenos Aires, con 120.000 asistentes, y la de São Paulo, con 100.000.

Además visitó Montevideo, Asunción, Bogotá, Lima y Santiago de Chile con la presencia de artistas como The Cure, Blur, Pet Shop Boys, Beck, Roisin Murphy, Bad Religion, The Killers o Marisa Monte entre muchos otros.

Estos festivales nacieron para llenar el hueco existente en noviembre y diciembre dentro de las giras internacionales, y tenían el objetivo añadido de ayudar a Primavera Sound en la competición por contratar grandes artistas, ofreciéndoles así una gira de varios conciertos lo suficientemente atractiva como para apartarlos de las grandes internacionales. promotoras "Nosotros no formamos parte de esas ofertas para muchísimos

### La marca barajaba meses atrás la ampliación de los conciertos de Buenos Aires y São Paulo

países de los grandes promotores, somos un caso cada vez más singular", recordaba Lanza, para destacar que su presencia en nueve países los convertía en "un jugador relevante" para lo cual contaba con el interés de más de 10 ciudades de todos los continentes, con la excepción de África, por acoger una edición del Primavera Sound.

La cancelación de estos festivales se suma al fracaso de la primera y única edición del festival en Madrid, celebrada los días 1 y 2 de junio del 2023 en la Ciudad del Rock de Arganda del Rey. Las instalaciones alejadas del centro de la ciudad, sumadas a las fuertes tormentas que azotaron la región en los días previos -y que obligaron a suspender la primera jornada del festival- dieron al traste con las esperanzas de repetir el éxito de la edición barcelonesa.

# "Trump podría hacer como Chávez y Putin"

Viene de la página anterior

mana. Empezamos a ver, y se hará cada vez más grande, cómo las decisiones de los algoritmos moldean política, cultura y sociedad.

Podríamos, dice, vivir dentro de los sueños de una inteligencia ajena que no necesita crear a Terminator, solo historias.

Sí. Lo vimos hace casi diez años, con la campaña de limpieza étnica en Myanmar contra los rohingya, en parte impulsada por algoritmos que, para aumentar la participación de los usuarios en Facebook, difundieron teorías conspirativas escandalosas y odio contra esta minoría. Esto llevó al asesinato de decenas de miles. Incluso si los algoritmos tienen solo un 1% de responsabilidad es la primera y silenciar no son humanos. vez en la historia que las decisiones tomadas por una IA sobre qué

información difundir han contribuido a un importante cambio histórico. Los algoritmos ya han matado a gente. Y si nos fijamos en las democracias, vemos una situación extraña. Los estadounidenses tienen la tecnología de la información más sofisticada de la historia pero están perdiendo la capacidad de hablar entre si y escucharse. La sospecha es que esta tecnología, en lugar de facilitar la comunicación, la dificulta. Porque hay muchas voces no humanas. La democracia es una conversación y debería ser entre humanos. Pero en los últimos años muchas entidades no humanas han entrado. Más del 20% del contenido de Twitter lo difunden bots. Y los algoritmos que deciden qué voces amplificar ¿Qué pasa con la conversación humana cuando las voces más fuertes en ella no son humanas?

Apunta a un momento de fracaso para el diálogo democrático.

La gente no puede ponerse de acuerdo en casi nada. No era posible tener democracias a gran escala antes de la tecnología de la información moderna. Las democracias antiguas eran pequeñas ciudades-Estado o tribus. Si millones de personas intentan mantener un debate y no hay periódicos

66

### La ola populista

No hay más división en EE.UU. que en los 60, pero la nueva tecnología sacude la democracia"

ni radio ni televisión, no pueden. Y como la democracia se edifica sobre esas tecnologías de la información, cualquier revolución importante en ellas está destinada a crear conmoción en la democracia.

Cree que en EE.UU. no hay divisiones mayores que en los sesenta. Y habla de suicidio conservador. Algunas personas intentan explicar lo que sucede en EE.UU. por profundas divisiones ideológicas, pero eran peores en los sesenta. Los derechos civiles, la revolución sexual, Vietnam, el apogeo de la Guerra Fría... Pero los estadounidenses estaban de acuerdo en hechos básicos, como quién había ganado las elecciones. Ahora es imposible. Y las diferencias ideológicas no parecen ser mayores. Y en muchos países los partidos que

### Recuperar el control

"Hay que prohibir bots y algoritmos que se hacen pasar por humanos y difunden historias"

se definen como conservadores se están suicidando, se convierten en partidos radicales antisistema. Trumpy sus partidarios son revolucionarios radicales. Están en contra del FBI, dicen que las elecciones son un robo. Quieren crear algo nuevo. Hoy partidos conservadores se convierten en revolucionarios radicales y los llamados

progresistas, como los demócratas, deben convertirse en guardianes de las instituciones.

¿Teme que gane Trump?

Mucho. Dice abiertamente que no respeta el proceso democrático básico. Lo más importante de las democracias es su capacidad de autocorrección. Si votas por un hombre fuerte, un dictador, puede tomar muchas decisiones buenas pero tarde o temprano tomará una mala, no reconocerá su error y no podrás deshacerte de él. Si Trump es elegido, podría hacer algo similar a Chávez y Putin.

¿Cómo alinear la IA y la vida? Hemos de darnos cuenta de que aún tenemos el control. Es responsabilidad de los gobiernos regularla. Por miles de años prohibieron el dinero falso y ahora deben prohibir la creación de seres humanos falsos, los bots y algoritmos que se hacen pasar por humanos y difunden historias. Y si los algoritmos que administran una red social difunden indignación y teorías conspirativas para aumentar la participación, deben ser considerados responsables como lo sería el editor de un periódico.

# La oda vitalista de Almodóvar... en inglés

### El español, aplaudido durante 17 minutos en Venecia con su debut anglosajón

**ANNA BUJ** 

Venecia Corresponsal



Había flirteado durante años con el inglés, había rodado dos cortos, que presentó en Venecia y Cannes, pero hasta ahora no se había atrevido a hacer una película en el idioma de Shakespeare. Pedro Almodóvar finalmente se ha lanzado a su primer largometraje anglosajón, una optimista oda a la vida y una defensa de la muerte digna que deleitó ayer en el Festival de Venecia con unas extraordinarias Julianne Moore y Tilda Swinton al frente del barco. La ovación a la película del manchego duró nada menos que 17 minutos, la más larga del certamen.

Se trata de La habitación de al lado, la vigesimotercera película de Almodóvar, la más alejada que está de España. "Para mí es como empezar un nuevo género, como si fuera ciencia ficción", explicó el director de Todo sobre mi madre. Necesitaba una excusa para hacerlo, y la encontró entre las páginas de Cuál es tu tormento (Anagrama, 2021), de la neoyorquina Sigrid Nunez, que novela la amistad en tiempos de dolor.

La lectura fue el origen de una historia de "empatía y generosidad" que habla del reencuentro de dos viejas amigas, Ingrid y Martha, en una situación muy complicada. La primera (Moore) es una exitosa escritora que acaba de publicar un libro sobre la muerte, mientras la segunda (Swinton) es una excorresponsal de guerra de The New York Times que sufre un cáncer terminal y le pide que la acompañe a pasar sus últimos días en una preciosa casa en el bosque. En el viaje hacia aceptar su muerte, necesita compañía en la habitación de al lado.

Como suele pasar en el cine de Almodóvar, la película, rodada entre EE.UU. y los alrededores de Madrid, contiene varios mensajes



JOEL CRYAN / AP-LAPRESSE

Tilda Swinton, Pedro Almodóvar y Julianne Moore, ayer, en la alfombra roja de Venecia

### La sorpresa italiana de 'Vermiglio'

 La película de Almodóvar era la más esperada de este lunes en Venecia, pero la sorpresa la dio Vermiglio, una íntima aproximación italiana a los efectos de la II Guerra Mundial en una familia de un recóndito pueblo de montaña. La dirige Maura Delpero, quien, basándose en la experiencia de sus abuelos, cuenta la vida de la numerosa prole del maestro del pueblo, que queda traspuesta cuando llega un soldado desertor. La película no solo habla de las penurias

como consecuencia de la guerra, sino también sobre los secretos más ocultos, de sexualidad o de la fe. "Quería mostrar a un lugar aislado mientras algo grande ocurre fuera y exponer cómo la guerra llega para tocar a ese mundo en su parte más privada", explicó la cineasta. Pese a no ser uno de los grandes nombres de este festival -es solo el segundo largometraje- el filme de Delpero, que compite por el León de Oro, fue muy bien recibido entre la prensa.

políticos. El primero, un alegato en favor de la regulación de la eutanasia, que según el manchego es "urgente" que se haga en todo el mundo. Porque el personaje de Moore, pese a no entender la voluntad del de Swinton de poner fin a su vida, se entrega a la causa sin fisuras. Algo que para Almodóvar es una "respuesta a los discursos de odio que escuchamos cada día, por lo menos en España", defendió ante la prensa.

"Ver todos los niños no acompañados que luchan por llegar a nuestras fronteras y que la ultraderecha española pretende convertir en invasores... es delirante y profundamente estúpido", insistió. También cree que "habla de una mujer que agoniza en un mundo que probablemente también está agonizando", por lo que llamó a una movilización contra el negacionismo climático.

Almodóvar quizás no tenía experiencia en filmar en inglés, pero sí en contar con mujeres. Swinton ya había ensayado como chica Almodóvar en La voz humana (2020), su primera aventura anglosajona, un corto que se presen-tó en la edición de la Mostra de la pandemia. Para Moore, en cambio, era la primera vez. La actriz de El gran Lebowski explicó que, al ver su cine, pensaba que era una cosa española, hasta que descubrió que "era solo Pedro". "La pri-

### El cineasta asegura que su película es una "respuesta a los discursos de odio" de la ultraderecha española

mera vez que fui a su apartamento me sorprendió ver que estaba todo allí, todos los colores, todos los objetos", relató, maravillada por poder contar una inusual historia de amistad entre mujeres de su edad. Swinton, por su parte, reveló que le seguía desde sus primeros éxitos y estaba esperando el momento para trabajar con él. "Un día le dije: 'Oye, aprenderé español para ti, puedes hacerme muda, me da igual", bromeó.

Tras tocar la enfermedad en sus últimos trabajos, ahora Almodóvar se adentra en la muerte "como un niño inmaduro", pero no lo hace con melancolía sino con contención, en una película con sus reconocibles diálogos y también momentos cómicos. "Siento que cada día que pasa es un día menos que tengo y me gustaría que fuera un día más que viviera", confesó. Llegará a los cines el 18 de octubre. Ya la ha visto Luca Guadagnino -que presenta hoy película con Daniel Craig-, infiltrado en uno de los primeros pases.

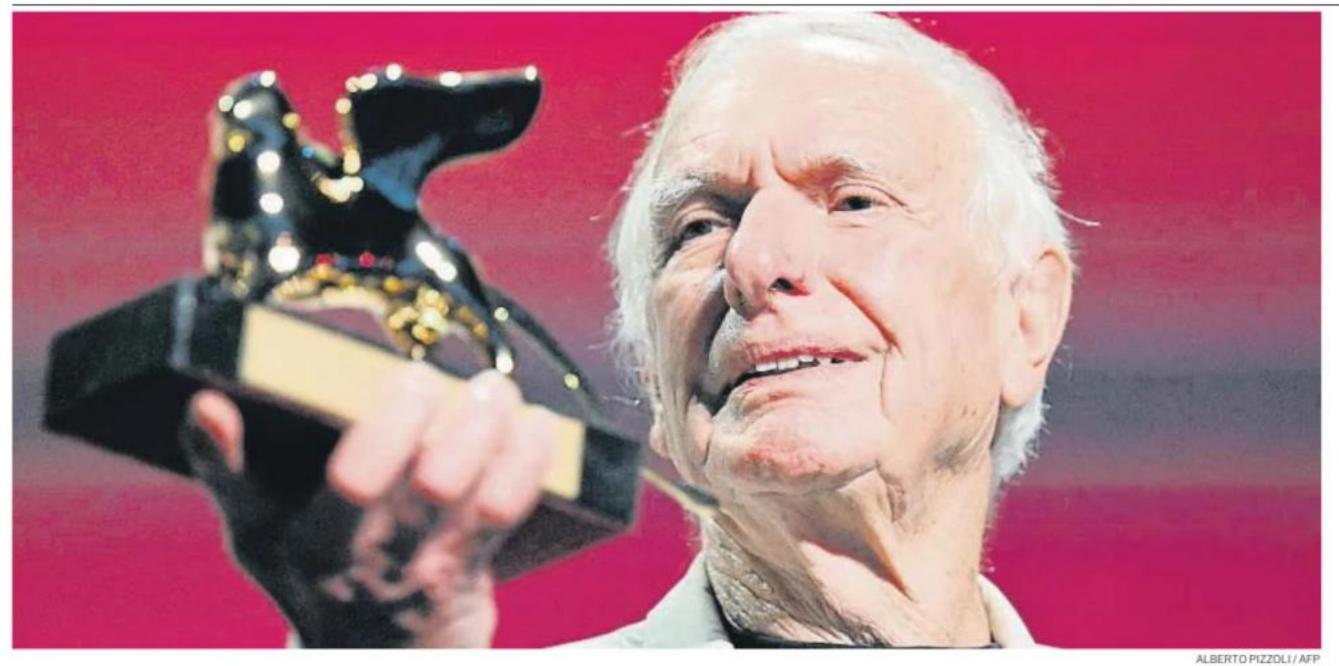

### León de Oro de honor para el director Peter Weir

El realizador australiano Peter Weir fue condecorado ayer con el León de Oro de honor de la Mostra como "uno de los grandes directores del cine moderno", unos días después de que lo recibiera la actriz Sigourney Weaver. El autor de películas tan recordadas como El club de los poetas muertos o El show de Truman, que ya recibió un Oscar honorífico en el 2022, recomendó a los jóvenes directores que se aparten del ruido del mundo moderno, se evadan y tomen papel y lápiz. "No importa cuánto domines tu oficio, hay algo que nunca podras controlar: la inspiración", explicó, ya con el premio en la mano.

### La vida loca en los 'paraísos' comunistas

El escritor cubano Jorge Ferrer publica unas memorias entre la isla y Rusia

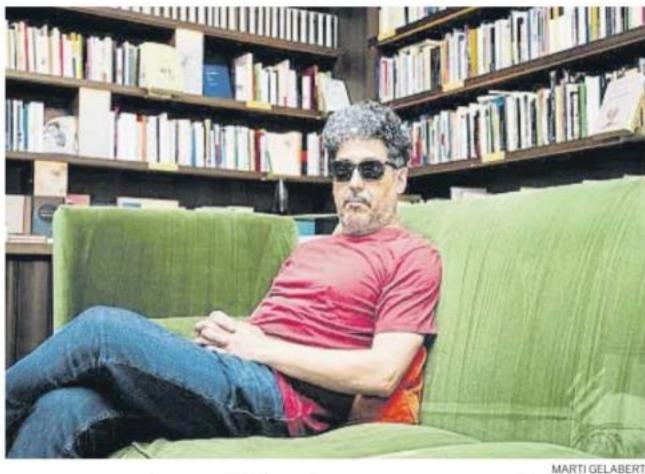

Jorge Ferrer, fotografiado recientemente en Barcelona

LEONOR MAYOR ORTEGA Barcelona

uando era pequeño había mucha carestía y mucho miedo. No recuerdo ningún momento de bienestar. Pero mi infancia fue feliz. Crecí en Cuba rodeado de otros niños, jugando. Luego las cosas mejoraron, pero solo un poco. Cuando tenía 13 años mi madre me compró una bicicleta, le costó 40 pesos, ella tenía un salario de 75 pesos, se sentó delante de mí para explicarme el esfuerzo que eso suponía".

Jorge Ferrer no tuvo demasiado tiempo de disfrutar de esa bici-

cleta, que su madre le regaló en 1980. La familia se trasladó a vivir a la URSS poco después. Su infancia transcurrió en la Cuba comunista. Su adolescencia y juventud, en la Unión Soviética. Ferrer, que vive en Barcelona desde hace 30 años y es el traductor de autores como Svetlana Alexiévich o Iliá Ehrenburg, entre muchos otros, mezcla ahora recuerdos, parte de la historia de su familia y la crónica cultural, política e intelectual de aquellos tiempos en Entre Rusia y Cuba. Contra la memoria y el olvido (Ladera Norte).

"Este no es un libro de memorias, he hecho un esfuerzo por buscar la hibridez y llevar al lector por varios sitios. Lo que quiero es contar al mundo lo que vivimos", señala a La Vanguardia.

Pero inevitablemente arranca en los tiempos de la revolución cubana. Bueno, uno poco antes, cuando el abuelo español de Jorge, Federico, dejó su Valencia natal para irse a vivir a Cuba allá por los años 10 del siglo pasado. "Federico se hizo policía de la república cubana. Tras la revolución se convirtió en un siquitrillado, una de esas personas que tuvieron una preeminencia en el régimen anterior y después no les dejaron subirse al carro de la revolución", un marginado del nuevo régimen que tuvo que dejar su país. "Acabó siendo un refugiado en Nueva York, una ciudad que nunca entendió, no aprendió inglés ni a conducir, allí era un don nadie que limpiaba mesas en un bar, un hombre gastado a los 58 años".

Jorge Ferrer nació en 1967. Su padre era "un apparátchik, un castrista, empleado de banca, discreto, leal y esforzado al que el régimen premió destinándolo como alto funcionario en la URSS". Cuando la familia se trasladó a Moscú en 1981, el hijo tenía 14 años: "Meintegré con una rapidez tremenda. A los seis meses va entendía el ruso. Cuando llevaba dos años, hablaba como un nativo. No fui desgraciado: nos drogábamos, bebíamos, nos acostábamos...". Pero ese espejismo de felicidad se disipó: "En 1985, empezó la perestroika. Vivimos el fin de un régimen oprobioso y supimos cuán oprobioso había sido al acceder a los testimonios de las víctimas".

La caída de la URSS llevó a los Ferrer de vuelta a Cuba. Jorge estaba terminado la carrera de Periodismo. Regresar a la isla supuso un auténtico shock. "Empezamos a pasar un hambre que no veas. Pero también tuvo su parte buena. Fueron cuatro años haciendo oposición, creando cultura, aprendiendo a escribir, enamorándome". Sin embargo, "vine a Barcelona en 1994 y pedí asilo político, me siento estupendamente aquí, este es ahora mi país".•

### El mozambiqueño Mia Couto gana el premio FIL de Literatura

REDACCIÓN Barcelona

El escritor mozambiqueño Mia Couto ganó ayer el premio FIL de Literatura en Lenguas Romances 2024, según anunció el lunes el jurado de la Feria Internacional del Libro (FIL) de Guadalajara, que reconoció en su obra una innovación lingüística que "hace repensar la relación entre los integrantes de la comunidad de países de lengua portuguesa, Îlamando la atención y la sensibilidad hacia el continente africano y sus relaciones históricas, culturales y geopolíticas, invitando además a reconocer y a acercarnos de otra manera a la historia y la naturaleza del planeta", según expuso Carlos Reis, portavoz del jurado, en una conferencia de prensa.

Hace tres años, en un encuentro con los lectores en el CCCB, Couto -autor de grandes obras como Tierra sonámbula o La confesión de la leonaafirmó que "en la construcción de un país tenemos la memoria y el olvido. En Mozambique fue necesario olvidar. Y también eso es una construcción", dijo. "Mozambique eligió olvidar cosas como el esclavismo y la guerra civil, que duró dieciséis años, y cuando trato de escribir debo recuperar esos recuerdos borrados intencionalmente". Explicó que para uno de sus libros y documentarse sobre el esclavismo recorrió el litoral, preguntando: nadie sabía nada. "Habían sido cómplices con europeos y árabes, y era aquello tan reciente que debían si-

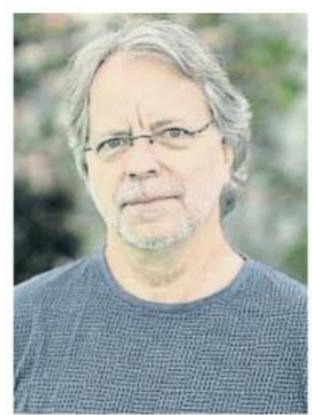

DAVID LEVENSON / GET

**Mia Couto** 

### La obra del autor "invita a acercarnos de otra manera a la historia y la naturaleza del planeta"

mular que no ocurrió".

El premio, dotado con 150.000 dólares, se entregará el próximo 30 de noviembre en la inauguración de la edición 38.ª de la FIL de Guadalajara, considerada la más importante del mundo en español y que este año tendrá a España como país invitado de honor. Couto se suma a una lista de ganadores que incluye nombres como Nélida Piñón, Nicanor Parra, Juan Gelman, Sergio Pitol, Enrique Vila-Matas, António Lobo Antunes, Emmanuel Carrère, Yves Bonnefoy, Ida Vitale o Mircea Cărtărescu.

### El Gobierno británico investigará la venta de entradas de Oasis por el alza de precios

SERGIO LOZANO Barcelona

La aplicación de precios dinámicos en la venta de las entradas para la próxima gira de Oasis ha derivado en una polémica que ha alcanzado al nuevo Gobierno laborista británico. El origen es la denuncia de muchos fans que, después de aguardar largas horas en una cola virtual, se encontraron con que los precios originales de las entradas que pensaban adquirir había subido hasta triplicarse. Es lo que se conoce como precios dinámicos, una práctica habitual desde hace unos años que el ministerio de Cultura ha anunciado que investigará. La titular del ramo, Lisa Nandy, afirmó que es "deprimenflados" en páginas web gestionadas por minoristas autorizados, una práctica que, en su opinión, excluiría a algunos seguidores de los conciertos. La intención del Gobierno de Keir Starmer es trabajar conjuntamente con los artistas, la industria y los fans para establecer "un sistema más justo que acabe con la lacra de los revendedores y los timos, y garantice entradas a precios justos",

te" ver precios "enormemente in-

apuntó Nandy.

Los precios dinámicos en la venta de entradas son legales tanto en el Reino Unido como en la mayoría de países, y es el artista el único beneficiario de esta práctica, de la misma forma que él es el responsable de decidir qué porcentaje de entradas se verán afectadas por este sistema de precios, así como el máximo que pueden encarecerse. En países como Es-

paña es habitual restringir el total de entradas afectadas por este método a una cifra de entre el 5% y el 7% del total. En cambio, en países como Estados Unidos estos límites no existen.

Inicialmente, los precios para los 17 conciertos que conformarán la gira de reunificación de Oasis se habían ofertado a unos precios entre las 65 libras (76,05 euros) y las 216 (259 euros) de la más cara, con los paquetes premium ascendiendo hasta las 506 libras (600 euros). En la práctica, muchos fans se encontraron con precios superiores al adquirir las entradas, como fue el caso de otra ministra del Gobierno, Lucy Powell, líder de la Cámara de los Comunes, quien dijo a la BBC que compró dos entradas por 350 libras (415 euros) cada una a un revendedor oficial, siendo más del doble de su valor nominal original.

### **GUÍA TIEMPO LIBRE**

TEATROS

AQUITÀNIA TEATRE Av Sarrià 33 BCN-info@aquitaniateatre.es Blanca Desvelada de Dv. a Diu. Óscar Sáenz Div. Si lo cuentas te mato Diss.

CONDAL (Av. Paral·lel, 91. 93 442 31 32). A partir del 20 de setembre torna Escape Room 2. teatrecondal.cat i promen trada.com

EL MALDÀ, (c/Pi,5). Telf. 93 164 77 78 Un segundo bajo la arena. Col·lectiu Desasosiego Compra d'entrades, consulta d'horaris i preus (www.elmalda.cat)

GOYA (Joaquin Costa, 68. Tel. 93 343 53 23). Del 3 al 12 de setembre Poncia. A partir del 18 de setembre torna Jauría. teatregoya.cat i promentrada.com

LA VILLARROEL (Villarroel, 87. 93 451 12 34). Del 3 al 22 de setembre Les mans. L'Off: del 7 al 22 de setembre L'enterrador. lavillarroel.cat i promentrada.com

ROMEA (Hospital, 51. 93 301 55 04). Del 3 al 29 de setembre La colección. teatreromea.cat i promentrada.com

TANTARANTANA TEATRE Les Flors, 22. 934417022. Baixos22: La Material Teatre pres. Jenin Feat Raval del 12 al 22/9. Àtic22: L'Absura pres. In(útil) a partir 19/9 + info a www.tantarantana.com

TEATRE GAUDÍ BCN Sta. M\*Claret 120 936035161 Guitarra quemada. Lorca en el centro Dt i Dc 20:30h \*Showgirls. La Comedia\* Dj Dv Ds 21h Dg 19h Venda web teatregaudibarcelona.com Estrena 12/9 \*Assange el poder de la informació\*

TEATRE LLIURE: Montjulic - Pg. de Sta. Madrona, 40-46 / Pça. Margarida Xirgu 1. Poble Sec L3, Espanya L3-L1. Temporada 24/25 a la venda. Entrades i abonaments: www.teatrelliu re.com, taquilles del teatre, Ticket Rambla i 93 289 27 70. https://www.teatrelliure.com/ca/el-grec-al-lliure-2024

TEATRE NACIONAL DE CATALUNYA (Pl. de les Arts, 1). Informació i venda entrades i abonaments temp. 2024-2025: www.tnc.cat Compro edificio en Barcelona Cualquier estado. Más de 10 viviendas

t. 673 43 22 77

La nueva obra de Juan Mayorga reflexiona sobre el legado de la humanidad, en el teatro Romea

# Sacristán busca heredero para 'La colección'

**MAGÍ CAMPS** 

Barcelona

¿Qué hay que hacer con nuestro legado? ¿Hasta dónde será recordado nuestro paso por este mundo? Son algunas de las preguntas que plantea La colección, la nueva obra de Juan Mayorga, que se estrenó en el teatro de La Abadía de Madrid y ahora llega al Romea de Barcelona.

José Sacristán, Ana Marzoa, Zaira Montes e Ignacio Jiménez interpretan esta pieza, que es "una obra sobre el matrimonio, sobre el paso del tiempo y sobre la misteriosa relación entre las personas y los objetos", reza el programa.

Un matrimonio mayor (Sacristán y Marzoa) ha ido formando una colección a lo largo de su vida. Ante la vejez, se plantean qué pasará con ella y buscan a un heredero, a alguien de su confianza en quien depositarla. Montes interpreta a una de las candidatas, mientras que el personaje de Jiménez "se define más por lo que oculta que por lo que muestra", manifiesta el autor y director de la obra.

Ante su personaje, Sacristán, que cumplirá 87 años el 27 de septiembre, declara: "Somos depositarios de todo lo que se ha creado y vivido antes que nosotros y, al mismo tiempo, pasamos todo eso a los que vienen detrás. Al mismo tiempo que coleccionamos, somos coleccionados".

El actor madrileño se muestra agradecido por seguir sobre los escenarios: "Después de tantos años en este negocio, estoy honrado de continuar transitando por estos personajes interesantes". Y reconoce la complicidad con Marzoa a la hora de preparar La colección: "Para plantear mi personaje, fue fundamental ver cómo Ana había planteado el suyo".

El autor y académico de la RAE se muestra emocionado con la in-



El actor José Sacristán ante el teatro Romea, donde representa La colección, de Juan Mayorga

SUPLEMENTO 'CULTURA/S'

## El origen de la obra, en un artículo de 'La Vanguardia'

Juan Mayorga revela a La Vanguardia que fue un artículo que leyó en el suplemento Cultura/s hace muchos años el que le dio la idea de la que surge su última obra, La colección. "Era una entrevista a un matrimonio de ancianos alemanes. Él decía más o menos: Es lógico que, teniendo la edad que tenemos y no teniendo hijos, la gente se pregunte por el destino de nuestra colección'. Y yo

pensé: ahí hay una obra de teatro, pero me ha costado mucho escribirla", reconoce el dramaturgo.

Mayorga apunta ideas filosóficas que, de algún modo, explican lo que él ha querido verter en esta pieza: "Pascal decía que nadie muere tan pobre que no deje nada tras de sí -continúa-. Y Walter Benjamin añadió que no hay nadie que no deje un recuerdo. Aunque ello no significa que esos recuerdos encuentren un heredero".

El autor y director de La colección concluye con un ejemplo de lo que supone el legado que se transmite de una a otra generación: "Los astrónomos medievales tomaban notas de fenómenos que no entendían pero que pensaban que podrían ser útiles para los astrónomos de 200 años después, que sería importante para la humanidad".

terpretación que ejecutan Sacristán y Marzoa sobre el escenario: "Resulta emocionante ver a José y Ana en escena, capaces de mostrar con un gesto. Ellos tienen su propia colección. El objeto que más me ha conmovido de Sacristán fue ver un cuadernillo donde apuntaba sus lecturas en Melilla cuando hacía la mili. Ahí tomaba notas sobre Ibsen, Casona, Jardiel... que demuestran sus ganas de saber". Sobre Marzoa, continúa: "Ana es rica en espíritu. También es coleccionista de to-

## Un matrimonio ha ido formando una colección a lo largo de su vida y se plantean qué pasará con ella

dos los personajes que ha interpretado y los reconocemos cuando interpreta a Berna, la pareja de Héctor".

La escenografía de Alessio Meloni se inspira en el teatro de la Abadía, "porque hemos querido llevar la Abadía en gira". Y sobre la obra, explica: "Para Héctor y Berna su relación con los objetos comienza con el deseo de tener una pieza. En algún momento descubrieron que no hacían la colección para sí mismos, sino para entregarla. En ese momento de confusión y lucidez que se da al final de la vida, se preguntan si estarán a tiempo de encontrar a un heredero".

Lo que sucede es que "no es una colección cualquiera; son piezas que han querido construir una especie de arca de Noé, que guarde todos los elementos de la humanidad". La actriz Zaida Montes refiere que las obras de Mayorga abren debates tras caer el telón, y en ello reside su grandeza. Y el autor concluye: "Una obra sabe cosas que su autor desconoce"...

l presidente de Argentina Javier Milei ha anunciado por X (Twitter antes de caer en manos de Elon Musk) una docuserie sobre su llegada al cargo. Los episodios se transmitirán a través de una cuenta de la misma red social denominada Milei-La Serie, que ha empezado a promocionar la producción con la cuña De cero a presidente. El fenómeno que cautiva el mundo. Como ya habrá percibido el perspicaz lector, este eslogan hace un guiño sobre uno de los libros de emprendimiento más famosos de los últimos años: De cero a uno (2014), de Peter Thiel, del que hablé en la columna anterior.

En De cero a uno, Thiel usa la fórmula que aparece en el título para distinguir lo que denomina "progreso vertical" del "progreso horizontal". Mientras el progreso horizontal (que va de 1 a "n", es decir, a cualquier otro número natural sucesivo) dependería de copiar cosas que existen (como cuando se coge una máquina de

## El presidente 'startup'

Josep Maria Ruiz Simon



han hecho antes (como cuando, en vez de copiar máquinas de escribir, se inventa el primer procesador de textos). Según el creador de Paypal y Palantir e inversor de riesgo en la carrera política de J.D. Vance, el progreso vertical es el único que hace escribir y se hacen cien), el progreso verti- avanzar realmente las sociedades y va de y competencia (1962) del economista lical consistiría en hacer cosas que no se la mano del surgimiento de monopolios

que, gracias a sus innovaciones tecnológicas, pueden campar sin competencia en el mercado si los gobiernos no lo impiden con regulaciones estúpidas y contraproducentes.

Thiel elaboró su libro a partir de los apuntes de unas clases sobre startups que había impartido en el 2012 en la Universidad de Stanford, en Silicon Valey. La pasada primavera, meses después de su elección, Milei también se pasó por el Instituto Hoover de la misma universidad, actualmente dirigido por la antigua secretaria de Estado de G.W. Bush Condoleezza Rice, para hacer una conferencia elogiando los monopolios, que, como era previsible, fue muy aplaudida. Milei era un viejo y ferviente partidario de las virtudes de los mercados competitivos pregonadas por el liberalismo neoclásico hasta que dejó de serlo. Según ha explicado él mismo, la causa ocasional de su conversión fue la lectura, en el 2023, durante la campaña electoral, de Monopolio bertario Murray Rothbard.

Defendiendo las bondades de los monopolios, Thiely sus colegas de la élite tecnológica de Silicon Valey defienden sus intereses empresariales. Pero Milei es una de esas personas que, según se dice en De cero a uno de los políticos, en lugar de inventar o comercializar otro tipo de mercancías, se venden a sí mismos. Hay que

## Milei es una persona que, en lugar de inventar productos, se vende a sí mismo

suponer que De cero a presidente ofrecerá una versión de la historia de su conversión en un producto político de éxito análogo a Google. Pero aún no se sabe si algún episodio explicará el papel de la repentina conversión a la fe en los monopolios creativos en su fulgurante carrera hacia la presidencia.

# Deportes

El momento blaugrana

# Laporta, a jugar

Con el equipo lanzado el presidente debe responder hoy a muchas incógnitas



El presidente del FC Barcelona, Joan Laporta, atenderá a los medios de comunicación en una rueda de prensa a las 12.30 horas

QUIQUE GARCÍA / EFE

#### JUAN BAUTISTA MARTÍNEZ

Barcelona

A principios de junio Joan Laporta pasó por los micrófonos de Barça One, la plataforma del club, para una entrevista en la que repasó la actualidad barcelonista. Quedaba todo el largo verano por delante y el presidente acababa de decidir un cambio de rumbo, destituyendo a Xavi Hernández y dándole las llaves del equipo a Hansi Flick. Desde entonces y hasta hoy, en que comparecerá en rueda de prensa (12.30 horas), en teoría solo para valorar el mercado, Laporta no se ha prodigado en exceso en público. De lo que dijo en junio a lo que ha acabado ocurriendo ha ido un trecho, pero esta mediodía el dirigente podrá presumir del liderato y el excelente juego del Barça en las cuatro primeras jornadas.

Podrá decir que su apuesta está siendo acertada. Eso sí, será abordado sobre una cantidad ingente de incógnitas que pululan alrededor del club, desde el contrato con Nike a la fecha de la reapertura del Camp Nou pasando por el no fichaje de Nico Williams. Laporta, a jugar. Lo que sigue es un repaso de lo que le puede esperar en su comparecencia.

#### ¿Pensaba que Hansi Flick aterrizaría tan bien?

Aquí el presidente podrá explayarse si quiere. El 12 de 12 del equipo, el buen talante del entrenador alemán, la ilusión y el esfuerzo que transmiten sus futbolistas y el ritmo con el que se emplean saltan a la vista. Se destaca una buena preparación física del equipo. El club ha reforzado esa parcela, que el presidente consideraba claramente mejorable en el proyecto de Xavi, con lo que es una cuestión que se ha de poner en el haber de Laporta.

#### ¿Por qué no se inscribió antes a Dani Olmo?

La imagen del único fichaje, Pau

Víctor al margen, en el palco en la segunda jornada sin poder jugar aún porque el Barça no tenía margen económico para inscri-

De lo que dijo en junio a lo que ha pasado ha ido un trecho, pero el equipo ha respondido birlo dio la vuelta al mundo. El equipo ganaba pero el club, una vez más, perdía en imagen y en gestión, pues al mismo tiempo Gündogan, que había tenido que salir para generar fair play, se reestrenaba sin problemas con el Manchester City. Desde que volvió Laporta al mando en el 2021 todos los veranos el Barça los ha vivido al límite y con tremendas dificultades para inscribir a jugadores. Esta vez no hubo aval de los directivos pero sí salidas que

## Raphinha: "Pensé en irme del Barça"

El brasileño Raphinha vive su mejor momento como barcelonista. Logró su primer triplete como profesional el pasado sábado ante el Valladolid y se ha hecho con la titularidad indiscutible a las órdenes de Hansi Flick. Pero Raphinha no tuvo demasiados momentos de gloria en sus dos temporadas precedentes en el club. Incluso se planteó irse en sus primeros meses como azulgrana. Así lo confirmó en una entrevista al programa *Tu diràs* de RAC1. "Los primeros seis meses fueron complicados para mi familia y para mí. Me costó adaptarme y me pasó por la cabeza irme pero pasó rápido". Todo lo contrario que ahora, cuando no quie-

re escuchar nada sobre marcharse. "Molesta ver rumores y acaba molestando. He recibido muchas ofertas pero lo mejor para mí es estar en el Barça. Después de leer que no cuentan contigo y de escuchar a la prensa hablar mal de mí nunca me habría imaginado ser uno de los capitanes. Me hace mucha ilusión, me emociona y me hace sentir importante". Con respecto al buen momento que vive el Barça Raphinha reconoció que los nuevos métodos están funcionando. "Sí, trabajamos un poco más físicamente. Xavi tenía una manera de pensar centrándose en el balón. Hansi (Flick) tiene otra y cree que el físico nos ayudará más".

## Lewandowski

Robert Lewandowski está concentrado con su selección. Desde Polonia afirmó que esta temporada le gustaría meter "35 goles".

## Ya toca balón Ansu Fati

Ansu Fati, de baja desde el 24 de julio por una fascitis plantar, ya tocó balón ayer en la ciudad deportiva del Barcelona.

adelgazaron la plantilla en cuanto a número de efectivos. Además, a pesar de a la entrada de
Aramark, todavía falta algún inversor en el proyecto de Barça
Vision más para cubrir el impago
de Libero. De aquí se desprende
la siguiente pregunta: ¿cuándo
podrá fichar el Barça con normalidad y con la regla del 1-1?

## ¿Cuál fue la verdad en el caso de Nico Williams?

Durante la Eurocopa y justo después lo que se transmitía desde el club era un gran optimismo en torno al fichaje de Nico Williams.

## La precaria situación económica del club y su búsqueda de nuevos recursos que no llegan, el caballo de batalla

Era el gran objetivo, muy por delante de Dani Olmo, porque urgía reforzar la banda izquierda. Su amistad con Lamine Yamal solo hacía que alimentar las esperanzas, pero a la hora de la verdad se quedó en Bilbao. No quiso dejar sus raíces futbolísticas este verano pero el poco margen salarial del Barça tampoco ayudó a convencerlo a salir de San Mamés. Tampoco vino ningún mediocentro, cuando en teoría era una posición a reforzar, ni siguieron los cedidos João Félix y João Cancelo. Los dos portugueses eran santo de la devoción del presidente, que aseguró que quería que continuaran otra temporada. El que sí que siguió fue Raphinha, que está rindiendo mejor que nunca.

## ¿Cuál es el estado de la relación con Nike?

Tras las cuitas judiciales entre el club y la firma estadounidense, con el Barça amenazando con romper el contrato que les une y jugueteando con la opción de tener una marca propia, ambas partes se encuentran negociando una nueva entente. El club habría querido disponer del acuerdo para poder afrontar el mercado de fichajes con solvencia pero Nike no parece tener prisa y se ve con la sartén por el mango.

#### ¿Cuándo se reabrirá el Camp Nou?

En la entrevista de junio, Laporta afirmó que sería a finales de diciembre o principios de enero, con un 60% de su capacidad. En la Liga puede volver cuando el estadio esté listo. En la Champions la liguilla, que se extiende hasta el 29 de enero, la ha de jugar, por reglamento, íntegramente en el mismo estadio donde la empieza, en este caso Montjuïc. No sería hasta los cruces, si el Barça los alcanza, que podría jugar en Europa en el Camp Nou. Los precios de los abonos que comercializó el club proyectan media temporada en Montjuïc y media en el Camp Nou. Laporta toma la palabra.



Fran Garagarza, director deportivo del Espanyol, sonríe en el auditorio Juan Segura Palomares durante el acto de balance del mercado

Espanyol El director deportivo blanquiazul saca pecho por los ocho refuerzos de este verano sin prácticamente inversión, siete cedidos y uno libre

# Un mercado "dominado"

CARLOS RUIZ

Cornellà de Llobregat

n su primer año en el club apenas ha tenido un respiro, siempre a remolque de la complicada situación deportiva y económica del Espanyol. Fichajes de dudoso pedigrí, que después no dieron el resultado esperado, erosionaron su figura. Ahora, Fran Garagarza respira aliviado. Olvidada una última comparecencia convulsa, señalado por el mal desempeño del equipo pese al ascenso, el director deportivo, esta vez sí, apareció con el rictus relajado en el acto de balance del mercado, "satisfecho" por el trabajo hecho en los despachos y consciente de que la mayoría de los ocho refuerzos, siete cedidos y uno libre, han caído de pie en el equipo.

"Hemos dominado el mercado. Nos hemos adelantado. Debíamos ser rápidos y agresivos.
Hemos traído jugadores de ligas
importantes, de entre las cinco
mejores", señaló ayer en el auditorio Juan Segura Palomares el
vasco, reforzadas sus palabras
por el triunfo in extremis, el primero de la temporada, contra el
Rayo Vallecano gracias a una jugada iniciada por los recién llegados Cheddira y Cardona que acabó en el gol de la victoria de Alejo

Véliz, otra de las incorporaciones. También marcó contra los rayistas el fichaje Romero y completó todo el partido Král, el más destacado de las novedades junto con Kumbulla. Por su parte, Tejero ha alternado titularidades con suplencias, mientras que Ünüvar, el último en firmar, aún no ha tenido tiempo de debutar.

"El bloque es el que nos va a dar resultados, no las individualidades. Quiero un Espanyol que emocione. La salvación pasa por nuestro estadio. Queríamos jugadores con hambre y alma, que transmitan energía a la afición, es fundamental", evitó valorar el rendimiento inicial de los fichajes el responsable deportivo, sabedor que las notas se ponen al final del curso: "El trabajo no está hecho, cada semana hay una guerra. Luego veremos si la inversión está bien, el tiempo lo dirá".

Garagarza se ha movido en un magma complicado, con "negociaciones duras", donde los clubs, la mayoría también con penurias financieras, han buscado el jugador bueno, bonito y barato. "Nos tenemos que adaptar a la situación. He estudiado mucho la norma del *fair play*. Cada dos días hemos hablado con LaLiga. De las limitaciones debemos hacer virtud", añadió sobre la poca maniobra de la que ha dispuesto, casi sin inversión y solo con "margen para cesiones".

"La inversión es constante. Podríamos haber pagado un traspaso, pero en vez de ocho habría cuatro fichajes. Tenemos que asegurar la categoría, y entonces construir más patrimonio. Para eso no debemos crear más deu-

66

Nos hemos adelantado. Debíamos ser rápidos y los fichajes vienen de ligas importantes"

"El trabajo no está hecho, cada semana hay guerra; veremos si la inversión está bien"

"Joan García es un gran portero y una gran persona, por su saber estar, es un 10"

Fran Garagarza

da", intervino el consejero delegado del club, Mao Ye, también presente en el acto, que echó otro capote al desaparecido propietario de la entidad, Chen Yansheng.

Garagarza ha optado por refuerzos de "rendimiento inmediato", puesto que es "muy importante este año que el equipo permanezca en Primera". "Si nos mantenemos, podremos tener una mejor salud económica", confió el vasco, que solo lamentó no tener "demasiados activos" en una plantilla con muchos cedidos que, en principio, volarán al término de la temporada. "Tenemos algunas opciones de compra, como con Unüvar, y trabajaremos para tener más", matizó sobre los jugadores en préstamo.

No solo las entradas, también la virtud de retener jugadores clave fue motivo de celebración para el de Motrico, en especial con Joan García, "un gran portero y una gran persona por su comportamiento y saber estar, su sintonía y su tono de voz, un 10". "El presidente siempre ha priorizado el rendimiento deportivo por encima del económico. Nunca ha impulsado una venta", detalló por su parte Mao Ye sobre el meta, por el que el Arsenal ofreció 20 millones, por debajo de los 30 de su cláusula a los que se remitió el club.

"Dentro de nuestras limitaciones, los fichajes han sido nuestras primeras opciones. No falta nada, todas las posiciones están dobladas", concluyó un Garagarza, ahora con la renovación "muy importante" de Puado en mente, que aún no es "feliz": "No disfruto de la profesión hasta que se consiguen los objetivos".•

Tenis Paula Badosa busca esta tarde meterse en semifinales del US Open

# "Nací para los grandes escenarios"



ANGELA WEISS / AFP

Paula Badosa, el domingo tras meterse en cuartos

CANDY RODÓ Nueva York. Servicio especial

No hay nada mejor para alimentar la fe en uno mismo que saber que has tomado la decisión correcta. A cualquier atleta le resulta dificil ignorar la cita olímpica, un reto que solo llega cada cuatro años. Para Paula Badosa, saltarse los Juegos ha sido una apuesta que le está dando buenos dividendos. Con un saco de confianza a la espalda, ya recuperada de su larga lesión, y con el título en Washington en el bolsillo, la catalana llega a su ciudad natal y se mete en los cuartos de final del US Open, donde nunca había pasado de segunda ronda.

"Estoy orgullosa de mí misma", reconoce Badosa, con una gran sonrisa. "Sabía que si la espalda respondía bien, el talento para volver a estar entre las mejores lo

tenía. Necesitaba que la parte física funcionara, porque el tenis y la parte mental están ahí".

Es Paula versión 2.0 quien habla. La versión anterior, la que vio cómo la lesión la iba relegando en la clasificación hasta el puesto

## Le espera Emma Navarro y jugará por primera vez en su vida en la pista más grande del mundo

140 en mayo de este año estuvo considerando abandonar el tenis. "Me despertaba con dolor cada día. Para mí, el tenis no tiene sentido si no estoy entre las mejores. Quiero estar en los grandes escenarios. Jugar en las últimas rondas de los torneos. Estar entre las mejores. Eso es lo que me motiva a diario. Verme en el puesto en que estaba hace dos meses no es para mí. Mentalmente, sufrí mucho viéndome en ese ranking".

Con los buenos resultados cosechados en los últimos tres meses, hoy está provisionalmente entre las 20 mejores. Pero aún le queda un buen trecho para avanzar a aquel segundo lugar que tuvo en hace tres años. "No me gusta comparar la Paula del 2021 con la de aĥora. El tenis que había en el 2021 era distinto al de ahora. Ahora es más agresivo, más rápido. Antes era un poquito más físico y había que jugar un poco más táctico" analiza.

El camino de esta recuperación es largo ("voy dando grandes pasos hacia delante") y mentalmente ha trabajado tanto como fisicamente. Paula es consciente de que gran parte de esa labor, de esa confianza, de los ánimos, le llegan gracias a la gente que está junto a ella. Son los que busca con la mirada en los momentos dificiles de sus partidos, los gritos que escucha cuando más lo necesita. "Claudia (Taberner) es como mi mano derecha. Nos conocemos desde los 8 años y es como mi hermana. Mi fisio es una parte importante también, y luego está la pieza fundamental, que es Pol (Toledo). Nos conocemos también desde los 8 años. Entrenamos con el mismo entrenador y crecimos juntos. Es familia para mí. Tenemos esa conexión muy especial; es más que un entrenador", explica Paula.

La ex número 2 del mundo saltará este martes por primera vez en su carrera a la pista más grande del tenis, a lidiarse en duelo ante otra neoyorquina, Emma Navarro (18.00 horas). El público en la Arthur Ashe apoyará a la estadounidense. "Van a ir todos por ella. Aunque nací en Nueva York lo que cuenta es la banderita", puntualiza Badosa. "No creo que me afecte para nada el escenario. Lo que me puede afectar es que tenga un buen partido tenístico, o que la otra juegue muy bien. Pero que me afecte el escenario, al contrario: eso me da fuerza, no me da miedo. Me gustan ese tipo de retos. Estoy hecha para los grandes escenarios".

## Ciclismo Los Lagos, juez de la Vuelta

## Roglic se encomienda a la Santina

**CARLES RUIPÉREZ** 

Barcelona

A la agonía y la tensión con la que coronaban todos los ciclistas el Cuitu Negru, Ben O'Connor añadía una angustia casi superior. El líder se bajó de la bici, ayudado por un auxiliar de su equipo, se sentó en el suelo intentando recobrar el aire. Sus primeras palabras fueron: "Do I still have it?". "Sí, sigues con el maillot rojo", le confirmó el miembro del Decathlon. "Good", musitó el australiano.

Entonces aún no se conocía la sanción de 20 segundos a Primoz Roglic, que hacía que la diferencia entre ellos sea aún de 1m03s. La mala noticia para los intereses del aussie es que la tercera semana arranca hoy con el final en Lagos de Covadonga.

Si hay una etapa que es sinónimo de grandes cambios en la Vuelta es la de los Lagos, una jornada que suele ejercer de parteaguas. Ninguno tan simbólico como el del 19 de septiembre de 1996 cuando Miguel Indurain se paró para siempre en el hotel Capitán. Se había descolgado en el Fito y la carrera se dirigía hacia el mítico puerto, como hoy -aunque esta vez estará la Collada Llomena en el medio-, pero no lo llegó a ver a la patrona de Asturias. El navarro, ganador de cinco Tours, nunca más se puso un dorsal como profesional.

La Santina, desde la primera visita de la Vuelta en 1983, ha sido juez de la carrera como madrina de grandes ataques para apoderarse de la primera plaza y bendiciendo a varios campeones de la Vuelta.

En los Lagos no solo se decide un triunfo parcial. Hay más. Dice la leyenda que el que sale líder de la cima tiene la carrera prácticamente en el bolsillo. De las 22 veces que se llegó, en

quince el portador del maillot al final de la etapa lo portó y subió con él al podio final. Simon Yates, Contador, Nibali, Heras, Zülle, Rominger o Mauri mantuvieron la preciada prenda y salieron de allí ungidos como futuros campeones.

Pero Lagos de Covadonga es también territorio comanche, lugar de asalto al liderato. Sus rampas, entre las que destacan la primera de la cueva, la Huesera y el Mirador de la Reina, han acogido hasta siete vuelcos de la clasificación. Algunos sonados y decisivos como el de Caritoux en 1984, Lucho Herrera en 1987, Roberto Heras contra Casero en el año 2000 o Nairo Quintana en el 2016. Ninguno de los cua-

## Si el líder resiste, al esloveno le quedarán otros dos finales en alto y la contrarreloj final de Madrid

tro ya se movería de lo más alto. Él último que dio el sorpasso fue precisamente Roglic en el 2021, cuando ganó en los Lagos y desbancó a Eiking, que gracias a una escapada -como O'Connor- lideraba la Vuelta. Al poder transformador de los Lagos se encomienda de nuevo Roglic para auparse a lo más alto en busca de su cuarto maillot rojo.

Pero si O'Connor resiste, al del Red Bull aún le quedarán otros dos finales en alto durísimos, el jueves en Moncalvillo -ya ganó allí en el 2020- y el sábado en el Picón Blanco. Si en la montaña no logra desembarazarse del líder, los 24,6 km de la contrarreloj final también juegan a su favor al ser más especialista, aunque Roglic quiere que la Virgen de Covadonga, la Santina, le sonría.

## **Fútbol** 25 millones en dos refuerzos

## El Manchester City, el que menos dinero gastó de la Premier

**GERARD FERMÍN** Barcelona

El Manchester City ha cerrado el mercado de fichajes como el equipo de la Premier League que menos ha gastado en fichajes. 25 millones de euros ha invertido el City para fichar al exjugador del Girona Savinho y recuperar a Ilkay Gündogan a coste cero.

En el mercado que se cerró el pasado 30 de agosto, el conjunto citizen generó un balance positivo de 116 millones de euros entre fichajes v ventas, el más elevado de

las cinco grandes ligas europeas. Estas cifras se han producido gracias a las salidas de jugadores como Julián Álvarez al Atlético de Madrid o el portugués Cancelo al Al-Hilal saudí.

Es una realidad que en el fútbol de hoy en día los clubs de la Premier League aplican una política de fichajes mucho más compradora que vendedora. Sin contar al City, solamente cinco equipos ingleses han conseguido cerrar el mercado de traspasos con más ingresos que gastos. El segundo equipo de la Premier League que menos dinero ha invertido en el

### Gasto en fichajes de los equipos de la Premier League

Mercado de verano, en millones de euros Chelsea 260 Brighton 230,4 Manchester U. 213,8 Aston Villa 175,8 Tottenham 148,4 West Ham 143,7 Ipswich Town 125,9 Southampton 117,6 Nottingham F. 111,6 Arsenal 108 Bournemouth 103,3 Brentford 97,4 Crystal Palace 92,6 Fulham 91,4 86,7 Leicester 71,3 Wolves 67,7 Newcastle Everton 50 Liverpool 42 Manchester City 25

mercado veraniego de la temporada 2024-2025 es el Liverpool, con 42 millones de euros para hacerse con los servicios de Mamardashvili, que seguirá una temporada más en el Valencia, y Chiesa.

En el otro lado de la balanza se encuentran el Manchester United y el Chelsea, dos conjuntos que no pasan por su mejor momento y que se han refugiado en grandes traspasos para intentar recuperar la gloria deportiva. Los blues (-958 millones de euros) y los red devils (-656 millones de euros) son las dos entidades europeas que mayor balance negativo han generado en fichajes a lo largo de las últimas cinco temporadas. El Paris Saint Germain (-578 millones de euros), el Arsenal (-546 millones de euros) y el Tottenham (-544 millones de euros) completan la lista de los clubs que menos beneficio han obtenido entre fichajes y ventas en los últimos cinco años.

LA VANGUARDIA





John Carlin

## El rival más duro de Alcaraz es él mismo

"Has hecho demasiado, demasiado joven".

Letra de una canción de The Specials

o sé ustedes, pero si la crisis de Carlos Alcaraz resulta no ser pasajera se acabó el tenis para mí. Puedo disfrutar de un partido de fútbol, o de rugby, o incluso de golf sin necesariamente sentirme identificado con un equipo o un jugador. Pero un partido de tenis, aunque sea una final de Wimbledon, me aburre si me da igual quien gane. Es un deporte de limitada variedad. Hay tres o cuatro golpes que se repiten en el 90 por ciento de las jugadas. Cada diez puntos ocurre algo fuera de lo normal; cada 20 algo que te deslumbra.

Si no eres un fanático del deporte, poca juerga aquí. Fui bastante fanático cuando trabajé recogiendo basura en Wimbledon durante tres campeonatos seguidos y me dejaban ver partidos gratis. Pero eso fue hace mucho tiempo y ahora que tengo más conciencia de que la vida es corta no voy a dedicar dos o tres horas de ella a ver un partido entre Botic van de Zandschulp y Jack Draper; ni siquiera uno con el joven crack Jannik Sinner.

A no ser que juegue contra el otro joven crack, Carlos Alcaraz, cosa que va a ser imposible en el actual US Open ya que cayó en la segunda ronda contra el susodicho Van de Zandschulp. Sin Alcaraz el US Open es de cero interés para mí. Curioso como funciona la mente humana, ;no?

Desde hace unos tres años, cuando lo vi por primera vez, este nene ha sido uno de mis ídolos. Podría ser mi nieto el Carlitos, pero no solo me encanta verle jugar, no solo me cae muy bien cuando le oigo hablar después de un partido, siento una desesperada necesidad de que gane siempre. Veo las imágenes de sus padres en las gradas y compruebo que estoy casi tan ansioso como ellos. Demencial, pero así somos los que seguimos los deportes.

¿Alguna lógica? Pues sí. En primer lugar, supongo, voy siempre con Alcaraz porque compartimos nacionalidad, pero también por su carisma, por su explosividad, porque hace algo brillante no cada diez sino cada cinco puntos y porque creo que, a su mejor nivel, es el mejor tenista que he visto en mi vida.

Pero hoy está en crisis. Hoy se nos presenta el fantasma de la posibilidad de que



El murciano Carlos Alcaraz se despidió de Nueva York el pasado 29 de agosto

no vuelva a ser lo que fue, de que a sus 21 años haya llegado a su límite y no dominará el tenis mundial durante 10 o 15 años más, como muchos nos habíamos imaginado. Ya, ya. Es absurdamente prematuro incluso pensarlo, pero no soy el único que está inquieto ante la sospecha de que

Nadal también tuvo sus crisis, pero aquellas fueron físicas, la del murciano es mental

su crisis podría ser permanente, o al menos que inhiba sus posibilidades de extraer lo máximo de su brutal talento en el futuro.

Es verdad que Rafa Nadal también tuyo sus crisis. Pero aquellas fueron físicas. El siempre tuvo que luchar contra un cuerpo que no estaba genéticamente programado para el tenis. La crisis que vive Alcaraz es mental. Y eso el tiempo no necesariamente lo cura, a diferencia de una lesión en la rodilla. Lo esperanzador es que Alcaraz no niega que algo no le funciona en la cabeza. Lo enfrenta.

"Mentalmente no estoy bien," dijo des-

En Alcaraz tiene un mérito tremendo el haber llegado hasta aquí sin haberse convertido en un cretino

pués de su derrota la semana pasada contra Van de Zandschulp, un holandés de 28 años que ocupa el puesto 74 en el ranking mundial y hace unos meses había seriamente contemplado dejar el tenis. Alcaraz agregó que quizá algo tuviese que ver el haber jugado demasiados partidos y vivido demasiadas intensas emociones este verano, pero reconoció que, en cualquier caso, no sabía "cómo gestionar" su problema. Lo increíble, realmente, es todo lo que ha gestionado hasta ahora. Si yo a los 21 años recién cumplidos hubiese conquistado la décima parte de los éxitos, la admiración, la fama y el dinero de Alcaraz no solo me hubiese roto psicológicamente, sino que me hubiese convertido en un perfecto cretino (o más de lo que ya soy, dirán algunos). Una cosa es lograr la gloria en un deporte de equipo, otra en un deporte tan solitario como el tenis.

En el caso de Alcaraz tiene un mérito tremendo el haber llegado hasta aquí sin haberse convertido, ni remotamente, en un cretino, y el haber obtenido la madurez necesaria para identificar fríamente la naturaleza del drama que atraviesa. Hoy se enfrenta a lo que seguramente sea el reto más difícil de su espectacular carrera: redescubrir la ilusión y el foco que le han permitido llegar tan lejos en un deporte que sin él, para mí, es el colmo del aburrimiento.

## Fútbol

## El Madrid pierde por lesión a Ceballos, Mendy y Tchouaméni

CARLOS NOVO Madrid

El Real Madrid ha perdido tres jugadores de golpe: Dani Ceballos, Ferland Mendy y Tchouaméni. El utrerano se lesionó en el partido ante el Betis del domingo y se le ha diagnosticado un esguince

de grado III con afectación de los ligamentos en el tobillo derecho, una lesión que le tendrá entre seis y ocho semanas de baja.

El lateral francés viajó a la concentración de la selección francesa, de la que fue desconvocado por una sobrecarga en los músculos de la tibia derecha, una dolencia que en su caso es crónica. El club no ha emitido parte médico y todo parece que podría estar disponible tras el parón de selecciones, contra la Real Sociedad en Anoeta el 14 de septiembre.

Algo parecido sucedió con Tchouaméni, quien también abandonó Clairfontaine ayer por

una lesión en el pie izquierdo. El centrocampista será sometido a pruebas médicas hoy en Madrid para determinar el alcance exacto de su lesión. Tchouaméni ya sufrió dos lesiones la temporada pasada que le hicieron perderse un total de 16 partidos.

Con ahora Ceballos y Tchouaméni, el Madrid ha perdido ya cuatro centrocampistas en esta temporada. Los dos primeros fueron Camavinga y Bellingham. Al francés se le espera para principios de octubre y al inglés para finales de septiembre.

En el caso de Ceballos se da la

mala suerte de haberse lesionado en el primer partido en el que era titular. El sevillano ocupaba la plaza de Bellingham, que ante el Las Palmas había sido para Güler, cuyo partido no convenció a Ancelotti. La previsión es que Ceballos se pierda siete partidos, cinco de liga y los dos primeros de la Champions.

La temporada pasada tampoco tuvo suerte en el inicio de curso. Se perdió la pretemporada y el primer mes de Liga por una lesión en el bíceps femoral derecho y luego unas molestias en el cuádriceps le tuvieron otro mes de baja...

# Economía

La industria turística no toca techo

# España marca nuevo récord de turistas internacionales y de gasto

Las visitas de extranjeros rozan los 11 millones en julio, un 7,3% más

**NOEMI NAVAS** 

Madrid

El turismo en España sigue tirando y no tiene techo en un entorno de debate social sobre la masificación, la desestacionalización de las visitas y la turismofobia. El mes de julio de este año se corona como el mejor de la serie histórica, según los datos del Instituto Nacional de Estadística (INE), rozando por primera vez los 11 millones de turistas internacionales recibidos en un mes. Supone un 7,3% más que en el mismo mes del año anterior. La anterior marca más alta se registró en el mes de julio de 2017, con 10,49 millones de visitantes.

De este modo, el número de turistas extranjeros que llegaron a España en los siete primeros meses del año alcanzó su cota más alta, con 53,37 millones de personas, un 12% más en comparación al mismo periodo del año anterior.

Todos los indicadores continúan dando datos récord aunque el ministro de Industria y Turismo, Jordi Hereu, destacó el "significativo aumento" que ha registrado el gasto de estos visitantes. Se disparó un 12% en el mes de julio, hasta los 15.535 millones de euros. Supone ingresar 1.682 millones de euros respecto al anterior récord, no tan lejano como el de visitas, que se alcanzó en julio de 2023.

En el conjunto del año, por lo tanto, el gasto de turistas internacionales creció un 18,6%, por encima de los 71.000 millones de euros. Hereu añadió en su comentario que estos datos récord corroboran que el turismo "sigue tirando de la economía del país, generando riqueza y empleo en el sector".

En julio, Baleares encabeza la lista de los destinos más solicitados por los turistas extranjeros, elegidas las islas por prácticamente uno de cada cuatro visitantes (un 23,4% del total, hasta 2,54 millones de personas). Le siguieron Catalunya, con el 22,1% (2,39 millones) y Comunidad Valenciana, con el 13,6 % (1,47 millones de turistas).

En las tres comunidades autónomas se han desarrollado en los últimos meses protestas contra la masificación turística y pidiendo medidas para aligerar los flujos de visitantes. En el mismo sentido, la principal



Las Baleares fueron el destino más solicitado en el mes de julio

Millones de turistas y variación interanual en porcentaje Mes de julio Datos acumulados entre enero y julio Alemania 1,25 | 6,6% 6,8 10,1% Bélgica 0,5 | 10,2% 1,85 | 18,9% Francia 1,62 3,4% 7,06 10,6% Irlanda 0,31 | 4,9% 1,62 | 15,3% Italia 0,56 | 3,5% 2,97 | 13,5% Países Bajos 0,69 16,5% 2,8 | 15,5% Portugal 0,37 | 5,3% 1,56 | 3,7% Reino Unido 2,05 | 2,6% 10,5 8,6% Suiza 0,3 | 19,8% 1,27 | 12,9% Países nórdicos 0,63 7,9% 3,06 9,3% Resto de Europa 0,92 9,7% 5,24 | 16,6% Estados Unidos 0,49 | 11,3% 2,54 12,9% Resto de América 0,52 6,4% 2,88 8,9% Resto del mundo 0,61 | 18,3% 3,17 | 24,3%

**TURISTAS INTERNACIONALES** 

SEGÚN PAÍS DE RESIDENCIA

#### **LLEGADA DE TURISTAS INTERNACIONALES POR MESES**

Variación interanual en porcentaje

26,2

15,1

13,2

14,1

15,3

15,9

11,5

12,1

8,3

7,3

FUENTE: INE

LA VANGUARDIA

## Los británicos, los más numerosos

FUENTE: INE

Los visitantes británicos han sido los más numerosos en España en el mes de julio, con más de dos millones de turistas, un 2,6% más que en el mismo mes del año anterior. También han sido los que más han gastado, con un gasto medio por persona de 1.389 euros. El siguiente país de origen más relevante para el mes de julio ha sido

Francia, con 1,6 millones de personas, aunque el gasto medio por persona se queda solo en 927 euros. Alemania no supera a Francia en visitantes enviados a España, que se quedan en 1,2 millones de viajeros, pero sí superan a los franceses en gasto. Los visitantes alemanes gastaron 1.340 euros de media por persona.

LA VANGUARDIA

patronal turística, Exceltur, pidió en su última comparecencia pública en el mes de julio, que las autoridades no se "vanaglorien de batir cada año los récords de visitantes" porque este "crecimiento descontrolado" es el germen de las protestas. "Los hoteleros somos los primeros que queremos y tenemos que dar ejemplo y hacer un turismo más sostenible socialmente. Pero las administraciones tienen que legislar al respecto", afirmó José Luis Zoreda, vicepresidente ejecutivo de Exceltur.

En el acumulado de los siete primeros meses de 2024 las comunidades que más turistas recibieron fueron Catalunya, que alcanzó los 11,5 millones, lo que representa un aumento del 10,5% respecto al mismo período de 2023; Baleares (8,7 millones y un incremento del 7,0%) y Canarias (8,7 millones, un 10,3% más).

Este verano está siendo el más caro para alojarse en España cuando los precios de los hoteles han rebasado por primera vez los 140 euros de me-

El ministro Jordi Hereu destaca el aumento del gasto, que creció un 12% en el séptimo mes

## El precio de los hoteles, el más alto de la serie histórica, no desalienta a los visitantes extranjeros

dia, según los datos también del INE sobre ocupación hotelera. Pero no todas las comunidades autónomas más visitadas han incrementado su precio en línea con el aumento de los visitantes. La media de subidas de precio en julio se quedó en un 7,2% respecto del mismo mes del año anterior. Sin embargo, en cifras medias, los precios crecieron por encima de la tasa nacional en Madrid (13,4%), Baleares (9,3%), y Andalucía y Castilla-La Mancha (7,3% en cada una de ellas).

En el séptimo mes del año, las comunidades autónomas de destino con mayor peso en el gasto de los turistas fueron Baleares, que acumuló el 24,4% del total; Catalunya, con un 20,1% del gasto total de los turistas, y Comunidad Valenciana, que se quedó con el 13,3%.

Sobre la forma de viajar, más de 8 millones de turistas viajaron sin paquete turístico en julio, un aumento del 5,5% frente al mismo mes del 2023, en tanto que con paquete turístico llegaron más de 2,8 millones, un 12,7% más.•

# Los auditores de la UE ponen en duda la eficacia del Fondo de Recuperación

Bruselas rechaza las críticas y defiende el modelo, basado en pagos por reformas



Von der Leyen visitó ayer en Eslovenia una escuela reconstruida con fondos europeos

BEATRIZ NAVARRO Bruselas. Corresponsal

Los retrasos en la ejecución de los planes nacionales de reformas e inversiones podrían minar la eficacia del Fondo Europeo de Recuperación y Resiliencia, advirtió ayer el Tribunal de Cuentas de la Unión Europea en su informe de evaluación del histórico instrumento financiero dotado de casi 800.000 millones de euros y diseñado para ayudar a los estados miembros a superar las consecuencias de la pandemia y modernizar sus economías.

Los auditores europeos dudan de que vaya a poder cumplir sus objetivos y han recomendado a la Comisión Europea que tome medidas para asegurar que los cum-

ple, entre ellas reclamar la devolución de los proyectos nacionales que puedan quedar inacabados. Bruselas reconoce que hay margen para mejorar pero achaca a la inflación y la crisis energética desencadenada por la guerra de Ucrania los problemas encontrados mientras defiende con uñas y dientes este modelo. Basado por primera vez en pagos a cambio de reformas económicas e inversiones previamente pactadas para subsanar problemas concretos, el equipo de Ursula von der Leyen valora lanzar otro instrumento de este tipo en la próxima legislatura así como aplicar este enfoque a la política de cohesión.

A finales del 2023, en el ecuador del periodo de ejecución del Fondo, solo se habían transferido 213.000 millones de euros a las arcas nacionales, menos de un tercio del total, critican los auditores, que cifran el porcentaje de hitos y objetivos logrados en esa fecha en solo el 30%. El informe lamenta también que el dinero "no ha llegado necesariamente a los perceptores finales, como son las empresas privadas, las empresas públicas de energía o las escuelas" y pide de hecho a Bruselas que unifique la definición de este concepto para tener mayor claridad sobre la situación.

España se sitúa por encima de la media europea tanto en nivel de financiación desembolsada (46%, frente al 37%) como de hitos cumplidos (29%, frente al 19%), aunque durante el último año el ritmo de presentación de solicitudes de pago y de ejecución del plan se ha ralentizado. En el caso de Italia, al contrario, la presentación de solicitudes de pago a cambio de reformas se ha acelerado. Bélgica, Finlandia, Hungría, Países Bajos, Polonia y Suecia, en cambio, no han cobrado nada del Fondo, en algunos casos por falta de interés político.

El tiempo se agota, recuerda el Tribunal. "Aunque el ritmo de pagos de la Comisión se acelere, los estados miembros podrían ser incapaces de utilizar los fondos a tiempo y llevar a cabo las medidas antes de la caducidad", prevista para agosto del 2026 (a diferencia de otros instrumentos financieros, como las ayudas a la cohesión, no se prevé su prórroga). Los beneficios económicos y sociales del plan, por tanto, po-

## El Tribunal de Cuentas critica los retrasos en la ejecución del plan y reclama no financiar proyectos inacabados

drían no alcanzarse. "La absorción oportuna" de los fondos es fundamental" para evitar cuellos de botella en la ejecución de las medidas hacia el final del período y "reducir el riesgo de gastos ineficientes y erróneos", avisa Ivana Maletić, miembro del Tribunal responsable de la auditoría.

el Fondo no prevea ninguna herramienta para recuperar las "sumas importantes" desembolsados para financiar proyectos que pueden quedar "inacabados" y reclama "insistir en la finalización de las medidas", así como diseñar los instrumentos necesarios para subsanar ese posible riesgo. La Comisión discrepa sobre este punto y subraya que la regulación se basa en supervisar hitos y "premiar los progresos".•

# Los economistas mantienen la previsión de crecimiento del 2,9% para el 2024

REDACCIÓN Madrid

El Consejo General de Economistas (CGE) confirma el buen comportamiento de la economía española, con un PIB al alza, y una buena evolución de la inflación, a lo que se le añade un turismo que va marcando récords. Como conclusión, los

economistas mantienen su previsión de crecimiento para este año en el 2,9%, cinco décimas por encima de la del Gobierno, y rebajan la de la inflación y el paro.

Este crecimiento del PIB lo justifican en base al 0,8% de aumento en los dos primeros trimestres del año, una tendencia que seguirá siendo positiva

en el resto del 2024, aunque de forma más moderada. Como elemento negativo, están los conflictos geopolíticos en Ucrania y Oriente Medio, que podrían afectar a la economía española y a la europea,

Respecto al turismo, los economistas destacan su aportación al crecimiento, con un excelente mes de julio, un agosto que se espera mejor y una temporada turística que se puede ampliar hasta octubre

Por otro lado, el buen comportamiento de los precios, especialmente en agosto, les lleva a revisar a la baja dos décimas la previsión del IPC medio del año, hasta dejarlo en el 2,8%. Y dado que observan que el empleo se mantiene fuerte, retocan también dos décimas a la baja la previsión de la tasa de paro, hasta el 11%. Un porcentaje de desempleo, sin embargo, que sigue siendo el mayor de la zona euro.

# Catalunya, la comunidad que más pagará por los intereses de la deuda

Fedea ve prioritario acometer ajustes fiscales para garantizar la sostenibilidad de las cuentas

RAQUEL QUELART Barcelona

El gasto derivado de la pandemia y la posterior subida de tipos del Banco Central Europeo (BCE) han pasado una abultada factura a las comunidades autónomas, que ahora pagan casi el doble de intereses que en el 2022. Así lo indica un reciente informe de la Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea), según el cual Catalunya lidera el ranking de las regiones que más dinero destinan a esta partida. Una situación que la institución pronostica que se agravará en los

La comunidad dedicará el año que viene 1.918 millones de euros a saldar el coste de su financiación, cuantía que llegará a rozar los 3.000 millones en el 2027. Ejercicio en el que deberá desembolsar casi el triple de dinero a intereses en relación al 2022, cuando pagó 1.029 millones, según estas estimaciones, elaboradas a partir de previsiones oficiales y de una serie de supuestos que Fedea considera "conservadores".

próximos ejercicios.

Tras Catalunya, se sitúan Madrid y la Comunidad Valenciana, que el año que viene destinarán a intereses, respectivamente, 1.321 y 1.172 millones, cantidades que seguirán aumentando hasta el 2027 - último periodo analizado-, hasta los 1.594 millones, en el primer caso, y los 1.893 en el segundo. Por tal de reducir el impacto que esto pueda tener en las cuen-

tas públicas, la fundación recomienda abordar en los próximos ejercicios "un proceso de consolidación fiscal" que posibilite que la deuda pública no sobrepase el 13% del PIB fijado por ley.

En caso contrario, avisa que el dinero que el conjunto de las comunidades deberán desembolsar por este concepto se habrá más que triplicado entre los años 2022

## La fundación pronostica que el coste de financiación se triplicará en el periodo 2022-2027

y 2027, hasta los 12.037 millones, en frente de los 3.608 millones del inicio del periodo. Un incremento que en el caso de regiones como la Comunidad Valenciana, Castilla-La Mancha, Canarias y La Rioja se situará por encima incluso del 400%.

Asimismo, la fundación insta a las comunidades autónomas a acometer "un proceso de consolidación fiscal" en los próximos meses para cumplir con las reglas fiscales recién acordadas con la Unión Europea. "Como todas las administraciones, han de ser conscientes de que embarcarse en reducciones significativas de impuestos y proyectos de gasto de dudosa rentabilidad social puede dañar la sostenibilidad de sus finanzas", argumentan, al

## LAS COMUNIDADES CON MAYOR GASTO EN INTERESES DE DEUDA

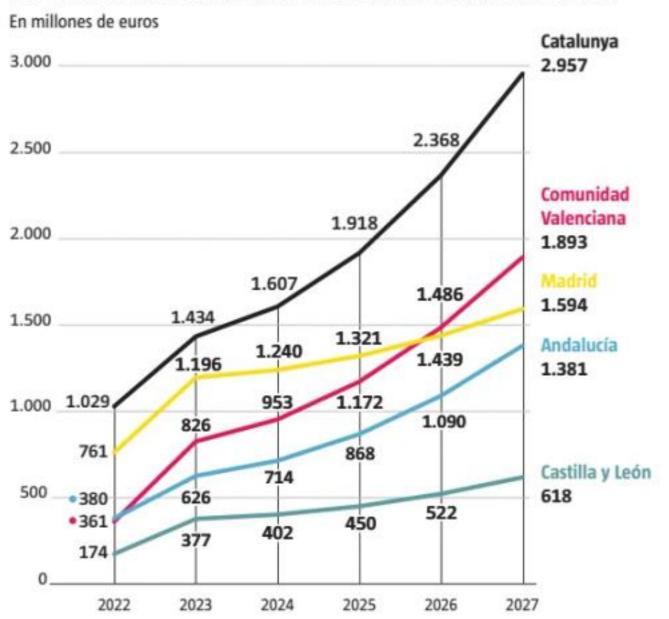

FUENTE: Fedea LA VANGUARDIA



Fachada del Palau de la Generalitat de Catalunya

tiempo que ven prioritario reducir el elevado déficit estructural a través de una "estrategia fiscal creible" a medio plazo.

Los autores del trabajo, Manuel Díaz y Carmen Marín, concluyen también que el aumento del tipo medio de la deuda, que ha pasado del 1,1% al 2,1% en los dos últimos años, será mayor en aquellas comunidades que recu-

rren, como es el caso de Catalunya, al Fondo de Liquidez Autonómica y Facilidad Financiera, que en las que no se están financiando a través de este tipo de mecanismos extraordinarios, como Navarra, País Vasco y Comunidad de Madrid. Por último, deduce que la deuda de estas administraciones alcanzará los 345.440 millones de euros en el 2027.•

## Paack despide la mitad de la plantilla de la oficina de Barcelona

**BLANCA GISPERT** Barcelona

La startup Paack, especializada en entregas de paquetes por franjas horarias, prevé aplicar un ERE para despedir a la mitad de su plantilla de las oficinas centrales de Barcelona, 86 personas de un total de 178. La medida, que no afecta al resto de centros de trabajo, está siendo rechazada por los trabajadores, que han convocado una huelga para la jornada de hoy, mañana y el jueves. Finalmente han desconvocado la huelga de hoy. Según CC.OO., el ERE vulnera los derechos fundamentales de los trabajadores ya que entre los 86 afectados figuran miembros del comité de empresa, mujeres embarazadas, víctimas de violencia de género y personas con adaptaciones de jornada. Fundada el 2015, Paack prometía hace dos años convertirse en uno de los próximos unicornios de Barcelona, al acercarse a una valoración de 1.000 millones de euros al cerrar una ampliación de capital por 200 millones. Según el Registro Mercantil, aquel año Paack tenía una plantilla de 537 trabajadores, una cifra que ahora habría crecido hasta las 700 personas, según la empresa. Fuentes del mercado aseguran que la startup estaría ultimando una ronda de inversión por decenas de millones de euros que ayudaría a dar un empujón al negocio. Según los últimos datos disponibles, Paack facturó 75 millones en el 2022 y registró unas pérdidas de 15 millones. Los fundadores de la empresa son Suraj Shirvankar, Fernando Benito y Xavier Rosales...

n el 2050 España será uno de los países más envejecidos del mundo, con solo 1,5 trabajadores por cada jubilado, frente a los 3 actuales. El impacto que tendrá para la sostenibilidad del Estado del bienestar no se le escapa a nadie.

A corto plazo la inmigración puede ayudar a llenar las vacantes laborales, pero los flujos migratorios también se ven afectados por el envejecimiento global y la creciente competencia entre países para atraer talento. La clave pasa por mejorar la productividad de los trabajadores actuales y, sobre todo, por proporcionar un futuro brillante a nuestros jóvenes. Ellos serán los que, en pocos años, tendrán los trabajos que determinarán el Estado del bienestar que nos podremos permitir. Aunque ahora quizá no lo perciben, tendrán la sartén por el mango, convirtiéndose en un recurso global escaso. Tendríamos que estar obsesionados por ofrecerles una educación de calidad y un entorno laboral atractivo que les motive a quedarse a nuestro país.

estamos invirtiendo desproporcionada- PIB, por no hablar del empeoramiento de tranjero, puede afectar negativamente al N. MAS, profesora del IESE

## Retener el talento

Núria Mas



mente poco en nuestros jóvenes y en medidas que mejoren la productividad: mientras que el gasto en pensiones ha pasado del 9,8% del PIB en el 2010 al 12,9%, la inversión en I+D se ha mantenido prácticamente inalterada, pasando de un 1,33% del PIB en el 2011 a un 1,44%. El peso del gasto público en educación ha dis-Los datos, sin embargo, apuntan a que minuido ligeramente, del 5% al 4,7% del compensa con la llegada de talento ex-

los resultados de PISA. Esta situación es todavía más alarmante considerando que además estamos generando un déficit estructural que tendrán que pagar las futuras generaciones.

Unas futuras generaciones que no dudarán en marcharse al extranjero si no encuentran aquí las oportunidades que buscan. El talento es altamente móvil, y los países que no ofrecen condiciones favorables para retenerlo, lo pierden.

Según un artículo reciente del The Economist, España sería uno de los países que más podría incrementar su capacidad de atracción de graduados universitarios si eliminara ciertos obstáculos administrativos y mejorara las infraestructuras. No obstante, el país no está haciendo los deberes en este aspecto. Un estudio del BBVA y del IVIE revela que casi un tercio de los emigrantes españoles de más de 25 años tiene estudios superiores y estima que la pérdida de capital humano por la emigración en el 2022 fue del 0,93% del valor de capital humano total de España. Esta pérdida de capital humano, si no se

crecimiento económico futuro del país.

Portugal, por ejemplo, ha implementado políticas efectivas para mejorar los resultados educativos y atraer talento internacional. España tendría que seguir este ejemplo si quiere garantizar un futuro económico sólido.

Si no actuamos con un reparto más jus-

## Son los jóvenes quienes determinarán el Estado del bienestar que nos podemos permitir

to del gasto intergeneracional e invirtiendo en medidas que mejoren la educación, la competitividad y la productividad y sean atractivas para el talento, corremos el riesgo de que nuestros jóvenes, que un día tendrán la sartén por el mango, decidan irse con la maleta en la mano donde encuentren mejores oportunidades.



Sede del Banco de España, en la calle Alcalá de Madrid

# El Gobierno anunciará mañana el nuevo gobernador

El PP advierte que con Escrivá no hay consenso posible

**PILAR BLÁZQUEZ** 

Mañana miércoles en el Congreso de los Diputados, apenas una semana antes de la fecha límite, el ministro de Economía, Carlos Cuerpo, dará a conocer el nombre del nuevo gobernador del Banco de España, según adelantó ayer el propio Cuerpo. Lo hará en la comisión del Congreso. Sin querer dar nombres, el ministro dijo que será una persona con una capacitación, una experiencia y un currículum más que aptos, en línea y a la altura del anterior gobernador, "o incluso por encima si es que eso es posible".

Las negociaciones entre Gobierno y Partido Popular para consensuar el equipo director del Banco de España siguen abiertas, pero el acuerdo es más que difícil. Fuentes del Gobierno dicen que "apuestan por alcanzar un consenso", pero el PP insistió ayer en su rechazo a José Luis Escrivá, actual ministro de Transformación Digital y Función Pública. "Evidentemente, nosotros no estamos

para cambiar cromos, esa no va a ser nuestra posición. En el 2022 Feijóo ya dijo cómo debían ser los criterios de renovación. Si el candidato que propone el Gobierno no cumple los requisitos de independencia, ya hemos dicho que no habría negociación", dijo Juan Bravo, vicesecretario de Economía del PP.

Una independencia que no reconocen a Escrivá. Cuando en ju-

## Las negociaciones entre el Ejecutivo y los populares siguen todavía abiertas a pocas horas de la decisión

lio se filtró su nombre como el candidato propuesto por el Gobierno, Cuca Gamarra, portavoz del PP y la persona que negocia con Moncloa, ya apuntó que era intolerable que un ministro pasase de su silla en el Consejo de Ministros a gobernar el Banco de España.

La negativa del PP no impediría el nombramiento, ya que la ley otorga al presidente del Gobierno la potestad de nombrar al gobernador del Banco de España, aunque una norma no escrita invita a la buena práctica de buscar nombramientos de consenso. Algo que no siempre se ha cumplido.

El dilema al que se enfrenta ahora el PP estriba en que si su negativa a Escrivá le deja fuera del pacto, se queda sin la opción de colocar un subgobernador próximo a su formación, con lo cual pierde capacidad de influencia en el Banco de España. O aprovecha el tramo final de la negociación para cerrar un consenso o sacrifica una parcela de influencia a cambio de la mantener la dignidad de la independencia reclamada. Fuentes conocedoras aseguran que personalidades del PP con Luis de Guindos, actual vicepresidente del Banco Central Europeo, a la cabeza, están intentando convencer a Génova para que sea flexible en la búsqueda de un acuerdo, aunque esto siempre pasaría por buscar una alternativa a Escrivá.

## El precio de la vivienda acelera y se encarece un 2,9% en tres meses

ROSA SALVADOR

Barcelona

El precio medio de la vivienda acelera su subida y se ha incrementado un 2,9% entre abril y junio, según la Estadística Registral Inmobiliaria del segundo trimestre publicada por el Colegio de Registradores.

Aunque las transacciones han retrocedido respecto al año pasado, y en el segundo trimestre fueron 146.273, un 3,6% inferiores a las del 2023, los precios acumulan tres trimestres consecutivos de subidas impulsados

por la mejora de las conhipotecarias diciones que ofrecen las entidades financieras, la compra por extranjeros y la "vivienda de reposición", la que adquieren familias ya propietarias que quieren mejorar la condiciones de su vivienda.

Según los datos de los registradores, la vivienda usada, que representa el 80% de las transacciones, se encareció un 3.8%. mientras que la nueva se incrementó solo un 0,3%. Este menor aumento de la obra nueva se debe a la volatilidad que tiene su precio: se construye poco y un cambio en el nivel de lujo o ubicación de las promociones impacta mucho en el precio medio.

En el trimestre, la vivienda registró las mayores subidas en Canarias (14,3%), la Rioja (8,7%), Baleares (6,3%), Andalu-

cía (5,6%) y Murcia (5,2%). En la comunidad de Madrid subió un 1,4%, aunque la subida se ha visto amortiguada por la salida al mercado de pisos sociales, que ha bajado el precio medio de la obra nueva en un 13,1% en el trimestre, mientras la vivienda de segunda mano subió un 5,4%. En Catalunya la vivienda ha subido un 1,5%.

Por el contrario, la vivienda bajó un 3,4% en el País Vasco, y un 1,9% en Castilla-La Mancha, en ambos casos por caídas de precios de la obra nueva, y un

2,8% en el principado de Asturias, la única comunidad junto con Extremadura donde bajan los precios de la segunda mano.

El precio medio de la vivienda se situó en los 2.057 euros por metro cuadrado en el trimestre. Los precios más altos se registraron en Baleares (3.534 euros/ m²), seguida de Madrid (3.390), País Vasco (2.928), Canarias (2.528) y Catalunya (2.500).

Los compradores extranjeros adquirieron 21.700 viviendas en España en el segundo trimestre, el 14,8% del total, frente al 14,9% del mismo trimestre del 2023 pero muy por encima de la me-

## La mejora del mercado hipotecario y los compradores extranjeros tiran del mercado



Pisos en venta en Girona

dia de la última década, que rondaba el 12%.

Por nacionalidades, los británicos siguen siendo los mayores compradores, con un 8,4% de las compras realizadas por extranjeros, seguidos por alemanes (7%), marroquies (6,1%), rumanos (5,3%) y franceses (5,2%). Por comunidades, su peso en el mercado es más relevante en las zonas turísticas, destacando Baleares (33,4%), Comunidad Valenciana (28,8%), Murcia (23,6%), Catalunya (16,1%) y Andalucía (13,7%).

## Ouigo aumenta pérdidas y admite una "guerra de precios" en España

REDACCIÓN Barcelona

La operadora de alta velocidad Ouigo perdió 42,7 millones de euros en España el año pasado, un 17% más que en el ejercicio anterior. El incremento de los números rojos se produce en un contexto de tensión entre la filial de la francesa SNCF y el Gobierno español, que acusa a la compañía de distorsionar el mercado con una "agresiva" política de precios.

El ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar

Puente, anunció en junio que Renfe estaba preparando una denuncia contra Ouigo por aplicar prácticas contrarias al proceso de liberalización ferroviaria. Además de a su política tarifaria, Puente aludía a las dificultades que está encontrando Renfe para acceder a la alta velocidad francesa.

En las últimas cuentas anuales depositadas en el Registro Mercantil, Ouigo admite en este sentido que el mercado ferroviario español vive actualmente una "guerra de precios" y califica la situación competitiva de "muy

## La filial de la francesa SNCF cerró el 2023 con unos números rojos de 42,7 millones de euros, un 17% más

exigente a nivel comercial".

En cuanto a los ingresos, ascendieron a 139 millones de euros el año pasado, un 31% más, mientras que la cifra de pasajeros se disparó un 53%, desde los 3 millones en el 2022 hasta los 4,6 millones en el

2023, mermando así los ingresos por pasajero, indican las cuentas consultadas por Europa Press.

Ouigo achaca a la irrupción de la italiana Iryo la batalla por captar clientes con tarifas bajas que están librando los diferentes operadores de alta velocidad ferroviaria en España. "La llegada a finales del 2022 de un tercer operador (Iryo) ha supuesto la existencia de una mayor oferta de plazas en el mercado, generando una guerra de precios para atraer a los clientes, una situación competitiva muy exigente a nivel comercial", asegura la compañía.

# Las matriculaciones de coches no llegarán este año al millón de unidades

La caída de ventas del 6,5% en agosto ahonda la tendencia al estancamiento del mercado

#### **NOEMI NAVAS**

Madrid

Pocas alegrías para la venta de coches. Las matriculaciones de turismos y todoterrenos cierran el mes de agosto con datos a la baja, solo 53.322 unidades comercializadas, un 6,5% menos que en el mismo mes del año anterior, según los datos de las asociaciones sectoriales Anfac (fabricantes), Faconauto (concesionarios) y Ganvam (vendedores y talleres).

Es un dato poco alentador incluso para ser el mes del año con menos ventas por las vacaciones. Esto sobre todo si se tiene en cuenta que antes de la pandemia se comercializaban más de 74.000 unidades en este mes. Aun así, en el contexto de la década, tanto en el 2021 como en el 2022, las matriculaciones se quedaron en el entorno de las 50.000 unidades en agosto.

En el conjunto del año, las ventas han crecido un 4,5%, hasta los 671.551 turismos y todoterrenos. Este ligero crecimiento aleja de las previsiones el ansiado millón de unidades que las asociaciones querían alcanzar este año pero que no llegará. La nueva estimación apunta a que el año cerrará sin llegar al millón. "Es cierto que es el mes por excelencia de las vacaciones y que nunca ha sido un buen mes. Lo preocupante es la tendencia a la baja que arrastra el mercado en los últimos meses. Si al principio de año estábamos convencidos de superar, tras cinco años, el millón de turismos vendidos, ahora estamos más cerca de quedarnos incluso por debajo de las 980.000 unidades, con un crecimiento de 3,2% respecto al ejercicio anterior", explica Félix García, director de comunicación de Anfac.

El mercado de turismos electrificados también sufre una caí-

#### Datos de venta de coches en el mes de agosto en España

Total de unidades vendidas y variación respecto al mes de julio de cada año en porcentaje

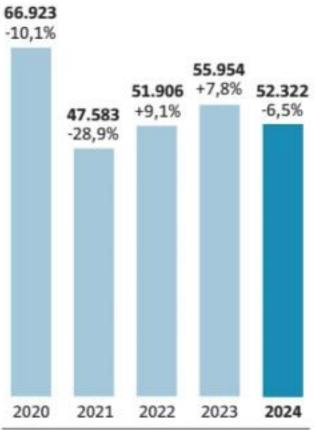

FUENTE: ANFAC LA VANGUARDIA

da, con una reducción del 17,8% de las ventas en agosto, con 5.706 unidades vendidas. "Una cifra que representa el 10,91% sobre el mercado total y que se sitúa muy lejos del 12,4% de cuota que se registró en agosto de 2023", señalaron las asociaciones. Asimismo, en el total del año ya se registra un retroceso del 1,7% de las ventas, con 69.833 unidades y con solo el 10% de las ventas sobre el mercado total

Por canales, solo incrementan sus compras los particulares, que suben un 2,7% hasta las 30.642 unidades.

La peor caída la registran las empresas de alquiler de vehículos, que solo adquieren 1.990 turismos y todoterrenos, lo que supone un descenso del 37,6% frente al mismo mes del año anterior. Esta rebaja puede responder a un adelanto de las compras para la temporada estival y que las alquiladoras ya tuvieran sus flotas renovadas antes de agosto, a tenor de que el dato de ventas del conjunto del año crece un 32,6%, hasta las 151.866 unidades. Este crecimiento hace suponer que

## Las entregas de turismos electrificados descienden un 17,8%, hasta las 5.706 unidades

estas empresas se están beneficiando del buen tirón del turismo, que ha registrado récord de visitantes internacionales y de gasto en el mes de julio, según los datos del INE.

Las empresas reducen sus compras de coches en un 14,2% de matriculaciones en el mes de agosto (19.690 unidades) y un 10,6% en el conjunto del año (231.554 unidades). La incertidumbre política y económica que dicen sentir los empresarios estarían detrás de esta caída.

## Volkswagen estudia despidos y el cierre de fábricas en Alemania

**REDACCIÓN** Barcelona

Volkswagen, el principal fabricante europeo de automóviles, estudia despidos y el cierre de fábricas en Alemania. La automovilística se dispone a endurecer su programa de ahorro y ya ha informado a los trabajadores que se realizarán "ajustes estructurales" para tratar de restablecer el buen curso del negocio que, entre otros factores, se ve afectado por la transición al coche eléctrico y el buen momento de las marcas chinas.

La dirección del grupo industrial informó a los trabajadores que considera que una gran fábrica de vehículos y otra de componentes en Alemania han quedado obsoletas, según señaló el comité de empresa. Los representantes de los trabajadores prometieron una "feroz resistencia" a los planes de la junta directiva.

Además, Volkswagen habría decidido eliminar la garantía que protegía a los trabajadores contra el despido por razones de empresa hasta el 2029, ya que los instrumentos como la jubilación anticipada que se venían empleando hasta ahora ya no son suficientes para reducir personal, según señalaron las citadas fuentes sindicales recogidas por medios alemanes. Esta medida se mantiene vigente desde 1994. "La situación es extremadamente tensa y no se puede superar con simples medidas de recorte de costos", dijo el jefe de marca de Volkswagen, Thomas Schaefer, en una declaración escrita.

A finales del año pasado, Volkswagen anunció un plan para reducir sus costes hasta 2026 en al menos 10.000 millones de euros. El objetivo es racionalizar el gasto para sobrevivir a la transición a los vehículos eléctricos. Sin embargo, diferentes directivos de la multinacional alemana han señalado en los últimos meses que los objetivos todavía no se han cumplido.

En el primer semestre del año, Volkswagen redujo el beneficio bruto un 14,56%, hasta los 7.341 millones de euros. La facturación de Volkswagen entre enero y junio experimentó un incremento interanual del 1,59%, hasta los 158.800 millones. La evolución es diametralmente opuesta a su filial espa-

## La dirección quiere eliminar la garantía que protege contra el despido por razones de empresa

ñola, Seat, que en el mismo periodo elevó un 9,4% el beneficio operativo, hasta los 406 millones de euros.

El presidente ejecutivo del Grupo Volkswagen, Oliver Blume, señaló en un comunicado a sus directivos que un entorno económico difícil, nuevos competidores en Europa y la caída de la competitividad de la economía alemana significan que el fabricante de automóviles necesita hacer esfuerzos.

#### MERCADOS

| EN NEGRITA, LA<br>VARIACIÓN DEL DÍA<br>Y EN REDONDA,<br>LA DEL AÑO | IBEX 35<br>11.395,30       | DOW JONES<br>41.563,08 | EURO STOXX 50<br>4.973.07 | F00TSIE<br>8.363,84       | DAX 30<br>18.930,85 | NASDAQ<br>17.713,62 | NIKKEI<br>38.700,87 | Prima de riesgo | Mercado de divisas                             |  |  |
|--------------------------------------------------------------------|----------------------------|------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-----------------|------------------------------------------------|--|--|
|                                                                    | <b>↓</b> -0,06%<br>+12,80% | ↑ +0,55%<br>+10,28%    | +0,30%<br>+9,99%          | <b>↓</b> -0,15%<br>+8,15% | +0,13%<br>+13,01%   | 11,13%<br>+18,00%   | 1 +0,14%<br>+15,65% | ESPAÑA<br>81 -1 | 1 DÓLAR VALE 1 EURO VALE<br>0,9041 € 1,1061 \$ |  |  |

Mercado continuo \*VALORES PERTENECIENTES AL IBEX35

\*\* LA CAPITALIZACIÓN DE PUIG CORRESPONDE A LA SUMA DE LAS ACCIONES DE LA SERIE A Y LA SERIE B

|                  | Cotización |         | Capitaliz. | Rent.        |        |                       | Cotización |              | Capitaliz. | Rent.    |        | Cotización           |     | Capitaliz.   | Rent. |           |        | Cotización        |     | Capitaliz.   | Rent.  |          |         |
|------------------|------------|---------|------------|--------------|--------|-----------------------|------------|--------------|------------|----------|--------|----------------------|-----|--------------|-------|-----------|--------|-------------------|-----|--------------|--------|----------|---------|
|                  |            | Euros V | ar. %      | . % bursátil | año %  |                       |            | Euros Var. % |            | bursátil | año %  |                      |     | Euros Var. % |       | bursátil  | año %  |                   | E   | Euros Var. % |        | bursátil | año %   |
| Acciona Energía* |            | 20,80   | -0,57      | 6.755,1      | -24,13 | Catalana Occidente    |            | 39,70        | -0,50      | 4.764,0  | 29,18  | Iberdrola*           | Φ.  | 12,88        | 0,43  | 81.939,7  | 8,47   | Realia            | 1   | 1,08         | 0,94   | 881,8    | 1,42    |
| Acciona*         | 1          | 124,00  | 1,39       | 6.802,2      | -2,77  | Cellnex*              |            | 34,80        | -0,37      | 24.585,3 | -2,36  | Iberpapel            | 1   | 18,20        | 1,11  | 197,9     | 1,11   | REC*              | 1   | 17,26        | 0,47   | 9.339,0  | 20,96   |
| Acerinox*        | 1          | 9,57    | 0,47       | 2.384,9      | -7,32  | Cevasa                |            | 5,60         | 0,00       | 130,2    | -3,11  | Inditex*             |     | 48,66        | -0,65 | 151.656,3 | 25,54  | Reig Jofre        |     | 2,71         | -1,09  | 219,2    |         |
| ACS*             |            | 41,08   | -0.10      | 11.160,0     | 2,29   | Cie Automotive        | 1          | 27,30        | 0,55       | 3.270,7  | 7,98   | Indra*               | 1   | 17,00        | 0,47  | 3.003,1   | 23,04  | Renta 4           | 1   | 10,90        | 1,87   | 443,6    | 8,12    |
| Adolfo Domínguez |            | 4,91    | 0,00       | 45,6         | -1,80  | Clínica Baviera       | 1          | 30,40        | 0,33       | 495,8    | 39,02  | Inmobiliaria del Sur |     | 8,45         | 0,00  | 157,8     | 22,91  | Renta Corporación | 1   | 0.76         | 4,97   | 25,0     |         |
| Aedas            |            | 24,70   | -1,00      | 1.079,4      | 43,75  | Coca-Cola E.P.        |            | 72,60        | 0,00       | 3.299,6  | 21,52  | Lar España           | Φ.  | 8,04         | 0,25  | 672,9     | 47,82  | Repsol*           | - 1 | 12,41        | -0,40  | 14.605,6 | -4,57   |
| Aena*            | 1          | 183,00  | 0,22       | 27.450.0     | 16,46  | Colonial*             | 4          | 5,84         | 2,91       | 3.663,7  | -6,67  | Libertas 7           |     | 1,26         | -0,79 | 27,8      | 24,98  | Rovi*             |     | 79,10        | -0,57  | 4.272,7  | 33,11   |
| Airbus Group     |            | 136,66  | -1,73      | 107.940,7    | -0,94  | Corp. Financiera Alba |            | 50.60        | 0,00       | 2.991,9  | 7,40   | Línea Directa        | 1   | 1,11         | 0,72  | 1.210,3   | 32,29  | Sacyr*            | 1   | 3,26         | 0.37   | 2.485,1  | 4,29    |
| Airtificial      |            | 0,12    | -0,16      | 162,7        | -5,43  | Deoleo                |            | 0,22         | -0,89      | 112,5    | -2,19  | Lingotes Especiales  | 4   | 7,50         | 1,63  | 75,4      | 28,53  | San José          |     | 4,25         | -0,93  | 276,4    | 27,00   |
| Alantra          | 1          | 8,08    | 0.25       | 312,1        | -3,42  | DIA                   |            | 0,01         | 0,00       | 766,5    | 11,86  | Logista*             | 4   | 27,82        | 0,07  | 3.693,1   | 16.01  | Solaria*          | 4   | 11,36        | 0.98   | 1.419,4  |         |
| Almirall         | Φ.         | 8,88    | 0,62       | 1.895,6      | 5,40   | Duro Felguera         |            | 0,53         | -0.19      | 115,1    | -18,56 | Mapfre*              | 4   | 2,28         | 0,18  | 7.027,5   | 22,13  | Soltec            | 4   | 2,04         | 0,49   | 195,1    | -40,73  |
| Amadeus*         | - 7        | 60,70   | -0,39      | 27.345,3     | -5,23  | Ebro Foods            |            | 16,08        | 0,00       | 2.474,2  | 5,09   | Melia Hotels*        | 4   | 6,57         | 0,61  | 1.448,0   | 11,57  | Squirrel          | 4   | 1,64         | 1,55   | 148,2    |         |
| Amper            | 1          | 0,10    | 1,31       | 150,9        | 20,57  | Ecoener               |            | 3,78         | 0,00       | 214,1    | -10,85 | Merlin*              | 4   | 11,21        | 1,08  | 6.319,4   | 13,86  | Talgo             |     | 3,89         | 0.00   | 481,8    | 11 (11) |
| AmRest           | •          | 5,55    | 2,02       | 1.201,0      | -10,05 | Edreams Odigeo        |            | 6,62         | -1,63      | 844,8    | -13,69 | Metrovacesa          | 2.5 | 8,31         | -0,72 | 1.260,4   | 6,70   | Tecnicas Reunidas | •   | 11,43        | 0.53   | 1.196,8  |         |
| Aperam           |            | 25,30   | -0,24      | 1.851,6      | -21,74 | Elecnor               |            | 18,30        | -0.54      | 1.592,1  | -4,56  | Miquel y Costa       | Φ.  | 12,60        | 0,40  | 500,0     | 8,01   | Telefonica*       | 1   | 4,16         | 1,51   | 23.565,2 |         |
| Applus Services  | 1          | 12,74   | 0,31       | 1.644.4      | 27,40  | Enagas*               | 4          | 13,97        | 0.07       | 3.660,0  | -1,17  | Montebalito          | - 1 | 1,39         | 0,00  | 44,5      | -4,79  | Tubacex           | -   | 2,90         | -1,19  | 367,0    |         |
| Arcelor Mittal*  | 1          | 21,26   | 0,38       | 18.130,7     | -16,35 | Ence                  | 1          | 3,11         | 0,13       | 766,9    | 13,77  | Naturgy*             |     | 22,96        | -0,43 | 22.262,3  | -13,05 | Tubos Reunidos    |     | 0,63         | 0,00   | 109,2    | -3,10   |
| Arima            | 1.0        | 8,40    | -0,47      | 238,8        | 32,28  | Endesa*               | 1          | 19,22        | 0,60       | 20.343,9 | 6,90   | Naturhouse           |     | 1,83         | -1,35 | 109,8     | 18,50  | Unicaja*          |     | 1,22         | -0.41  | 3.238,9  |         |
| Atresmedia       | 1          | 4,60    | 0,33       | 1.032,9      | 34,42  | Ercros                | 1          | 3,79         | 0,53       | 346,5    | 47,14  | Neinor               |     | 13,28        | -0,15 | 995,6     | 30,56  | Urbas             |     | 0,00         | 0,00   | 53,4     |         |
| Atrys            | 1          | 3,42    | 0,59       | 257,7        | -6,81  | Faes Farma            |            | 3,66         | -1,48      | 1.157,4  | 19,70  | Nextil               |     | 0,30         | -0,33 | 104,3     | -21,32 | Vidrala           |     | 97,80        | -0.91  | 3.155,3  |         |
| Audax            | 1          | 1,91    | 0,74       | 866,1        | 46,92  | FCC                   |            | 13,20        | -0,60      | 6.004,4  | -9,34  | NH Hotel             | Α.  | 4,11         | 0,74  | 1.790,9   | -1,91  | Viscofan          |     | 61,10        | 0,00   | 2.841,2  |         |
| Azkoyen          |            | 6,32    | 0.00       | 156,0        | 4,91   | Ferrovial*            | 1          | 37,88        | 0,37       | 27.734,3 | 14,72  | Nicolás Correa       |     | 6,92         | -0,29 | 85,2      | 10,69  | Vocento           | •   | 0,72         | 0.28   | 88,0     |         |
| Banc Sabadell*   | <b>1</b>   | 1,95    | 0,21       | 10.592,1     | 78,62  | Fluidra*              | - 1        | 21,98        | -1.79      | 4.223.0  | 18,43  | OHLA                 |     | 0,32         | -0,25 | 189,9     | -28,56 |                   |     | 25455        | 100000 | 1.70     |         |
| Banco Santander* | - 1        | 4,48    | -0,43      | 69.360,1     | 20,81  | GAM                   |            | 1,26         | 0,00       | 120,2    | 6,36   | Oryzon               | 4   | 1,80         | 0,79  | 115,0     | -4,87  |                   |     |              |        |          |         |
| Bankinter*       | 4          | 8,06    | 0.78       | 7.243,1      | 41,09  | Gestamp               | 1          | 2.64         | 0.19       | 1.519,4  | -22,59 | Pescanova            |     | 0,35         | -1,68 | 10,1      | 71,71  |                   |     |              |        |          |         |
| BBVA*            | _          | 9,55    | -0.40      | 55.050,9     | 20,39  | Global Dominion       | -          | 2,91         | -1,69      | 439,1    | -10,87 | PharmaMar            | Α.  | 41,64        | 2,06  | 764,3     | 3,13   |                   |     |              |        |          | -       |
| Berkeley         | •          | 0,21    | 1,90       | 95,4         | 22,43  | Grenergy              |            | 33,05        | -0,45      | 1.011,7  | -3,48  | Prim                 |     | 10,85        | -0.46 | 186,6     | 5,96   |                   |     |              |        |          |         |
| Bodegas Riojanas |            | 3,88    | -1,02      | 19,6         | -16,02 | Grifols B             | Λ          | 8,48         | 0.77       | 2.216,9  | -19,62 | Prisa                | Α.  | 0,35         | 0,57  | 379,1     | 20,69  |                   |     |              |        |          |         |
| Borges-bain      | 1          | 2,94    | 0,68       | 68.0         | 14,84  | Grifols*              | 4          | 10.05        | 0,25       | 4.280,5  | -35,00 | Prosegur             |     | 1.76         | -1,01 | 958,2     | -0.11  |                   |     |              |        |          |         |
| CAF              | 000        | 34,40   | -0.72      | 1.179,3      | 8,90   | Grupo Ezentis         |            | 0,17         | 0,00       | 79,3     | 66,00  | Prosegur Cash        |     | 0,54         | -0.55 | 800,4     | 2,24   |                   |     |              |        |          |         |
| Caixabank*       |            | 5,44    | -0,44      | 39.509,3     | 58,68  | LA.G.*                |            | 2,16         | -0,46      | 10.743,4 | 21,34  | Puig**               | Φ.  | 25,53        | 0,67  | 14.505,8  | min. 1 |                   |     |              |        |          |         |



## **EMPRESARIAL**



El interior de las instalaciones de Desguaces Vinaròs, en el municipio castellonense

# Recomotor compra Desguaces Vinaròs y triplicará ventas

La startup leridana empieza a vender componentes en Portugal

GABRIEL TRINDADE Barcelona

Recomotor, startup especializada en recuperar piezas de automóvil en buen estado de desguaces para su venta a talleres, acaba de cerrar una operación clave para su futuro. La firma leridana ha comprado Desguaces Vinaròs, ubicada en el municipio castellonense, con el objetivo de utilizar su estructura para certificar los componentes, generar stock y acelerar las ventas. El importe de la compraventa no ha trascendido, pero para financiarla ha sido clave la ampliación de capital que realizó en el verano del 2022, cuando dio entrada a Barlon Capital en una operación valorada en dos millones de euros.

"Mantendremos la venta de piezas procedentes de desguaces de toda Europa, pero ahora podemos trabajar con unidades de nuestra propiedad y ofrecer una garantía de dos años", comenta Jan Amat, cofundador de la empresa junto a Gerard

Palau. Recomotor asegura que, si ahora tenía una proporción de piezas localizadas del 90%, ahora prevé elevar esa tasa hasta el 97%. Desde su fundación a mediados del 2021, la empresa ha recuperado más de 100.000 piezas.

La compañía, que cuenta con una sesentena de trabajadores,

## La firma alcanzará una facturación de 9 millones y se plantea entrar en nuevos mercados europeos

se posiciona como un marketplace entre desguaces europeos y los más de 15.000 talleres mecánicos españoles con los que trabaja. Entre otros clientes, provee productos para la red de Rodi Motors Service, Mutua Madrileña o para la flota de Ok Mobility. "Al trabajar con servicios de renting, tenemos piezas de vehículos de última genera-

ción como todos los eléctricos procedentes de China", explica. En un plano estratégico, Recomotor ha entrado este año en Portugal como proveedora de componentes y prevé seguir desarrollando el negocio en nuevos mercados europeos.

Las ventas de la compañía respaldan el modelo. En el 2023, triplicó su facturación hasta los tres millones de euros. Para este ejercicio, la compañía confía en alcanzar los nueve millones de euros, lo que implicaría volver a multiplicar por tres los ingresos. "Teníamos previsto alcanzar el resultado operativo bruto (ebitda) positivo el año pasado, pero finalmente lo haremos este ejercicio", comenta el también consejero delegado.

La empresa cuenta con buenas perspectivas de crecimiento. Sobre todo, si se tiene en cuenta que la medida de antigüedad del parque de vehículos en España sube cada año. En el 2023, se situó en 14,3 años, frente a los 12,7 años del 2019 o los 11,7 años del 2015, según los datos que recopila Anfac.

MANGO

#### La compañía de moda impulsa su negocio online con la entrada en otros doce mercados

 Mango ha impulsado su negocio online con la entrada en doce nuevos mercados, la mayoría en África, con lo que cuenta ya con presencia en más de 120 países. Las ventas por este canal superaron en 2023 los 1.000 millones de euros, un 33% de la facturación total del grupo. Angola, Beli-

ce, Brunei, Gabón, Gambia, Guinea Ecuatorial, Honduras o Nueva Zelanda son algunos de los mercados recién incorporados. La nueva etapa de crecimiento estará liderada por Marlies Hersbach como directora ejecutiva de e-commerce, bajo la dirección de Elena Carasso. / Redacción

GOVERN

## El presidente de la Generalitat se reúne con la junta de Foment del Treball

 El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, mantuvo ayer su primera reunión desde que accedió al cargo con la junta de Foment del Treball, encabezada por su presidente, Josep Sánchez Llibre, en la que tendió la mano para colaborar. En el encuentro, Illa abogó por "compartir la

prosperidad que se genera". La reunión con Foment tiene lugar después de que Illa se entrevistara el pasado jueves en el Palau de la Generalitat con los secretarios generales de CC.OO. y UGT de Catalunya, Javier Pacheco y Camil Ros, respectivamente./Redacción

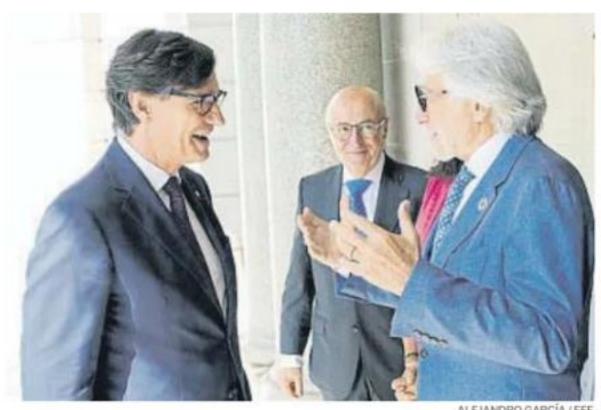

El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, y Sánchez Llibre

PRESTACIONES

## El Estado compensará a Catalunya con 2,8 millones por la gestión integral del IMV

■ La Administración General del Estado compensará anualmente a la Generalitat de Catalunya por los gastos ocasionados en la asunción de la gestión integral de la prestación y servicios asociados del ingreso mínimo vital (IMV). Para el ejercicio presupuestario de 2025 ambas

partes han valorado dicha compensación en 2.817.547 euros. Además, los presupuestos generales para el año 2025 incluirán una aplicación presupuestaria con esta cuantía, que será proporcional al periodo que se produzca desde la asunción de la gestión. / Europa Press

2+0 1.536.840

3,81

#### Primitiva **Euromillones** Lotto 6/49 El Gordo Bonoloto **Euro Dreams** Eurojackpot Once 1 de septiembre 2 de septiembre 30 de agosto 30 de agosto Combinación ganadora: 72486 2-9-14-23-31-42 2-11-24-31-45 15-16-34-35-38-39 2-4-5-7-22-38 3-20-24-27-33-36 8-11-25-31-48 3-24-27-33-42 Número clave (reint): 4 Complemen: 26 Reint: 0 Complementario: 33 Sueño: 3 Soles: 11-12 Estrellas: 4-6 Complemen: 37 Reint: 2 Serie: 010 Joker: 9970144 Código 'El millón': GBH77927 Joker: 465543 Reintegro: 1 **ACERTANTES EUROS** 5+1 -Cuponazo **EUROS ACERTANTES EUROS EUROS EUROS ACERTANTES ACERTANTES** ACERTANTES **EUROS ACERTANTES EUROS** 5+0 -1.000.000,00 6+R-6 6+1 -5+21 92.511.126,90 5+2 -30 de agosto 4+1 24 7.103,00 38.531,57 60.306,32 6 -5+C2 5+1 6 475.375,30 5+1 5 184.395,87 4+0 178 171,90 6.000.000€ 5 1.671,68 5+C2 837,59 5 145 73.115,30 59.001,83 72 93,29 5 22 5+0 14 15.391,55 3+1 997 35,07 3.546,56 54,32 5 61 5.363 16,87 4 5.020 43,32 4+2 34 7.803,60 4+2 48 1.398,28 75713 3+0 9.043 12,57 4 4.166 75,53 87.460 4,00 3 71.518 5,65 4+1 1.007 329,30 4+1 1148 107,70 3 2+1 15.428 5,67 0,50 Serie: 098 3 83.644 8,00 422.188 423,593 2,50 3+2 1.712 3+2 2.702 48,37 R. 213,00 2+0 136.865 3,00 503.325 1,00 4 2.904 4+0 2.523 36,40 91.30 1,50 0+1 248.992 2+2 37184 12,35 2+2 25.599 33,00 3+1 50.222 3+1 39.608 23,80 10,20 La Grossa Trio Bote acumulado para el siguiente sorteo: 3+0 111.392 120.076 15,90 8,56 El Gordo, 6.000.000 euros. La Primitiva, 7.000.000 euros. 30 de agosto 1+2 132.747 2 de septiembre 15,90 1+2 189.326 6,10 Bonoloto, 900.000 euros. 6/49, 1.000.000 euros. Eurojackpot, 10.000.000 euros. MEDIODIA NOCHE 15701 12,20 2+1 687.522 2+1 548.783 5,29 Euromillones, 131.000.000 euros. 618 406 Serie: 13

## LA CONTRA



Víctor-M. Amela - Ima Sanchís - Lluís Amiguet

## Tom Mustill, biólogo, productor y director de cine de naturaleza y escritor

Tengo 40 años. Nací en Londres y vivo en Cornualles, en la costa. Estoy casado y tengo dos hijas. Lo más frustrante es la falta de capacidad para conversar y la desconexión que tenemos los unos con los otros. No estamos sintiendo la vida de los demás, humanos y naturaleza. Espiritualmente a la deriva

# "Una orca puso de moda entre ellas ponerse un salmón en la cabeza"

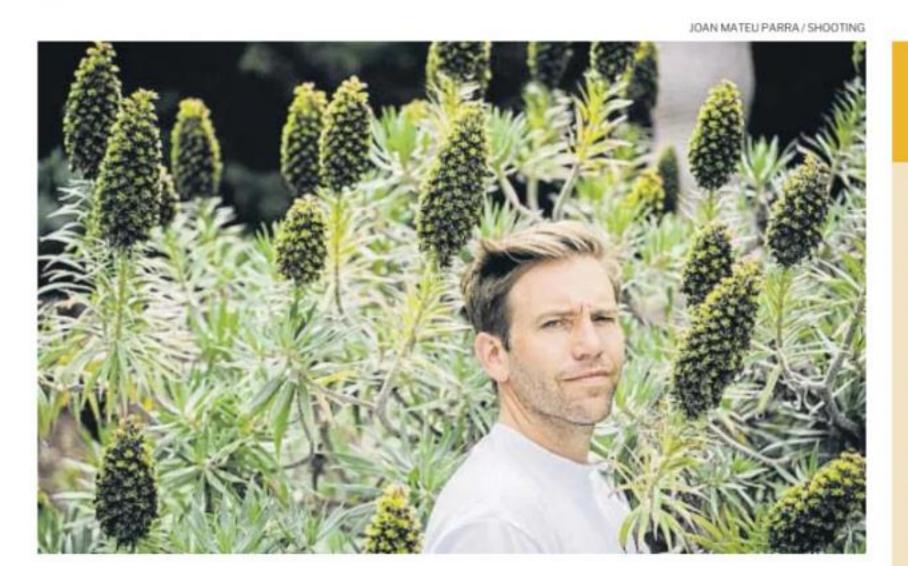

na ballena volcó su kavak. Estaba contemplando unas

cien ballenas jorobadas en la bahía de Monterrey, en California, a distancia en un kayak.

Mejor no molestarlas. Una ballena adulta que tiene el tamaño de tres tiranosaurios salió del mar y bloqueó el sol. Pensé que mi vida había acabado. Abrí los ojos en el fondo del mar. Estaba en shock.

Imagino. Fue la aleta lo que rozó el kayak, giró para no caerme encima. Las ballenas jorobadas protegen de las orcas a sus crías y a las de otras especies como las focas y los delfines, e incluso protegen a buceadores de los tiburones.

Siguió usted a esa ballena.

Sí, en su proceso migratorio. Me mueve la interacción entre y con animales salvajes que ahora podemos grabar y analizar a gran escala. Los animales se pueden comunicar de forma compleja, tienen relaciones, amistades, hacen cosas que pensábamos que solo hacíamos los humanos.

¿Existe el lenguaje balleno?

Tenemos una especie de traductor inteligente que encuentra patrones de comunicación

entre las ballenas o los delfines si le das cantidades ingentes de ejemplos, grabaciones.

¿Qué sonidos hemos descifrado?

Tienen nombre propio y atienden a él, y formas de saludarse. Ya tenemos un rudimentario alfabeto fonético, se ha decodificado un sonido que significa: vamos a sumergirnos.

Increible.

Los elefantes también utilizan adjetivos y cambian el orden de los sonidos para cambiar el significado.

#### Podremos llegar a entender algo, ¿pero a hablar con elefantes o ballenas?

Hay un equipo de investigación que reproduciendo algunos de sus sonidos ha tenido conversaciones muy básicas, pero ahora hay una gran discusión en torno a si tendríamos o no que hablar con las ballenas o con otros animales salvajes.

¿El motivo?

Ya hemos creado muchas formas de contaminación en el mar y no queremos destruir sus culturas, de las que sabemos poquísimo.

¿Qué le sorprende de lo que sabemos?

En la costa sur de España hay orcas que han atacado barcos, y eso es una innovación en su comportamiento.

¿Y a qué se debe?

Hay un gran estudio y dos hipótesis, una es que una orca se quedó atrapada en las redes de pesca, el tipo de barco que atacan; y la otra es que esas doce orcas probaron a jugar con un barco, les pareció divertido y se ha convertido en una moda.

#### ¿Una moda?

Hay un grupo de orcas que pasaron tres meses poniéndose salmones en la cabeza a modo de sombrero, y las modas pasan a otros grupos familiares porque hacen amigos fuera de su familia y con otras especies.

#### Son innovadoras.

'Cómo hablar

balleno'

Por suerte ahora hay una ge-

neración de científicos que

mira el mundo con curiosi-

dad y sin menospreciar las

capacidades de las otras es-

pecies. Este simple cambio de

visión, junto con nuevos mé-

todos de investigación como

la IA, nos permite descubrir

la compleja comunicación e

incluso el lenguaje de anima-

les como los córvidos, ciertos

pájaros, ballenas y delfines.

Mustill ha pasado 20 años ha-

ciendo películas sobre biólo-

gos y sus investigaciones. En

una de esas ocasiones una ba-

llena jorobada hizo volar su

kayak y alguien lo filmó; está

claro que si hubiera querido

matarlo no lo habría entre-

vistado. A él le hubiera gusta-

do preguntarle por qué, y así

nació Cómo hablar balleno.

La sorpresa, el placer y el va-

lor de escuchar a los animales

(Taurus). "Los avances en

biología y tecnología nos es-

tán acercando a decodificar

la comunicación animal".

Mucho, como los delfines, recogieron a uno herido y lo pusieron en un acuario colindante al de otros dos delfines adiestrados que caminaban sobre su cola sacando su cuerpo del agua. Cuando la delfina se curó y fue devuelta al mar, pasado un tiempo había enseñado a otros delfines a hacerlo.

Probablemente haya millones de modas y tendencias en la vida animal porque no son conservadores, ya que su entorno está en cambio constante.

#### Y son muy curiosos.

La mayoría de las cosas útiles que ha descubierto el humano ha venido de la curiosidad, de las ganas de jugar, y ellos hacen lo mismo.

¿Por qué nos sorprenderá tanto?

Una científica aborigen en Australia me contó que su abuela salía a pescar con ballenas y delfines porque sabía comunicarse con ellos. Son seres con una estructura mental compleja y la herramienta más poderosa que tenemos para saber más de sus vidas es la IA.

#### ¿Cómo?

Sigo a treinta equipos de biólogos y lingüistas que observan y registran la vida y sonidos de diferentes especies, y la IA ve patrones que nuestro cerebro no puede procesar, mapas mentales inmensos.

¿Con qué resultados?

Pájaros y ballenas siguen unas normas que creíamos que solo tenían los humanos: unidades de sonido sin sentido que cuando los juntamos conforman palabras que cambian el orden para cambiar el significado.

Eso es lenguaje.

Los cuervos son capaces de reconocer una persona que les ha hecho daño entre cientos y enseñan a los otros a evitarla.

Los insectos diferencian las caras.

Sí, y las recuerdan.

#### Nos cuentan que todo tiene un fin biológico básico: aparearse y defenderse.

Hoy ya sabemos que el canto no es solo para atraer a las hembras, ellas cantan tanto como los machos; probablemente sea una comunicación más rica de lo que pensábamos.

**IMA SANCHÍS** 



## El modo inteligente de aparcar

15% DE DESCUENTO EN LOS PARKINGS VINCULADOS A PARCLICK



Accede a tu descuento en clubvanguardia.com

Consulta las condiciones en clubvanguardia.com ·



LAVANGUARDIA